#### deportes

Rafael Nadal está cada día más acorralado por las lesiones

"Mi cuerpo no me deja", confesó el español, de 37 años, para anunciar que tampoco podrá jugar en Montecarlo.



### Dengue: desesperación y psicosis por la falta de repelente

-sociedad

Ante la desesperación por conseguir repelentes, como sucedió en un mayorista del conurbano, el Gobierno anunció que facilitará la importación. Página 23



# LA NACION

VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Los gobernadores aliados apoyarán la ley ómnibus, pero aún hay diferencias

NEGOCIACIÓN. Falta alcanzar un acuerdo fiscal por los recursos que perdieron las provincias

El Gobierno recibió ayer a los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC) en el marco de las negociaciones para aprobar una nueva versión de la ley ómnibus y con la mira puesta en el Pacto de Mayo, al que el presidente Javier Milei convocó para el mes próximo.

"Hemos llegado a un acuerdo con

los gobernadores presentes, que se comprometieron a apoyar ambos proyectos", dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Los mandatarios provinciales ratificaron su intención de acompañar la iniciativa del Gobierno, cuyo primer intento de aprobación se frustró en la Cámara de Diputa-

dos. Sin embargo, los gobernadores reiteraron sus reclamos por los recortes de las cajas jubilatorias y la necesidad de avanzar con un acuerdo fiscal.

En la reunión se abordó la restitución del impuesto a las ganancias, con una escala progresiva a partir de 1,5 millones de pesos. Página 14

#### EL ESCENARIO

Ahora empieza todo de verdad

Claudio Jacquelin Página 13

# Fuerte gesto de Milei a los Estados Unidos



política — El presidente Javier Milei viajó ayer sorpresivamente a Ushuaia para reunirse con la jefa militar de los Estados Unidos en la región, la general Laura Richardson, junto al embajador Marc Stanley y el ministro de Defensa, Luis Petri (foto). En un breve discurso en la base naval de Tierra del Fuego, Milei aseguró que la "mejor forma de defender la soberanía" es el "apoyo mutuo" con EE.UU. y los "países que defienden la causa de la libertad". Página 16

# El Gobierno quiere que se penalice por ley el adoctrinamiento escolar

**EDUCACIÓN**. Aún sin detalles, el vocero presidencial anunció que se enviará al Congreso un proyecto de reforma legal con ese objetivo

dad bonaerense de Verónica, fue el argumento que usó ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, para anunciar que el Gobierno pretende modificar dos artículos de la ley 26.206 de educación nacional para penalizar el "adoctrinamiento" en las escuelas.

La actitud de una docente en con- abrirá un canal en el Ministerio tra de los veteranos de Malvinas, en de Capital Humano para que los un acto en una escuela de la locali- padres puedan denunciar situaciones de esas características en las aulas de sus hijos.

Sin embargo, hasta ahora no se conocen detalles de esa iniciativa. Fuentes de la Secretaría de Educación dejaron trascender que no tenían información, ni siquiera un borrador de ese proyecto anuncia-El funcionario anticipó que se do en la Casa Rosada. Página 22

### Fernández sumó 7200 estatales a planta permanente

**EMPLEO**. Esa cantidad fue incorporada en sus últimos 24 meses de gestión

Elgobierno de Alberto Fernández puso en marcha en sus últimos años un plan para incorporar a la planta permanente del Estado a 29.000 empleados públicos. Finalmente, los concursos abiertos llegaron a efectivizar a 7200 de ellos en los últimos dos años de la gestión kirchnerista, a pesar de la falta de recursos y el déficit de las cuentas públicas. Al cumplirse un año, esos nuevos empleados tienen una estabilidad laboral prácticamente inalterable durante su carrera. Página 10

#### **DESDE ADENTRO**

### La motosierra disimula las demoras de la política

Florencia Donovan

PARA LA NACION-

¬ ndiciembre,enelpeormo- mento, previo a la asun-razón de 40.000 cambios de precio por mes. Hoy apenas estamos llegandoalos1500,yconcentradosen algunos rubros, como el de almacén. Pero la cantidad y la proporción están cayendo mucho", admiten en una cadena de hipermercados. La recesión está haciendo gran parte de la tarea sucia contra la inflación. Continúa en la página 19

#### Caso Báez Sosa: un condenado rompió el pacto de silencio

GIRO. Matías Benicelli acusó al abogado Hugo Tomei de manipular su defensa. Página 26

2 | EL MUNDO | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar



Guerra en Medio Oriente | TURBULENCIAS ENTRE ALIADOS

# En un tenso llamado con Netanyahu, Biden condicionó la ayuda de EE.UU. a Israel

El presidente le exigió al premier más protección para los civiles, el ingreso de ayuda humanitaria y un cese del fuego que calificó de "esencial"; Tel Aviv dijo que revisará sus tácticas en la guerra de Gaza

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.— En un endurecimiento inédito luego de meses de
creciente frustración, el presidente
de Estados unidos, Joe Biden, amenazó ayer por primera vez al primer
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con condicionar el respaldo
de la Casa Blanca a la protección de
civiles en la Franja de Gaza, un drástico ultimátum del mandatario norteamericano tras la muerte de siete
trabajadores humanitarios por un
bombardeo israelí.

En una tensa llamada que se estiró por 30 minutos, Biden presionó como nunca antesa Netanyahu desde el ataque terrorista de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre -el día más sangriento para los judíos desde el Holocausto, que dejó más de 1200 víctimas y cientos de rehenes en Gaza-, para que su gobierno modere la ofensiva desplegada por las Fuerzas de Defensas Israelíes (FDI) en su guerra contra Hamas, un conflicto que ha dejado más de 32.000 víctimas civiles, millones de palestinos desplazados, desató una crisis humanitaria y escaló la violencia en Medio Oriente.

Por primera vez, Biden le dijo a Netanyahu que los ataques a trabajadores humanitarios y la situación humanitaria ya habían cruzado una barrera.

"El presidente Biden enfatizó que los ataques a los trabajadores humanitarios y la situación humanitaria en general son inaceptables", dijo la Casa Blanca, en un inusualmente áspero comunicado sobre la llamada. "Dejó en claro la necesidad de que Israel anuncie e implemente una serie de medidas específicas, concretas y mensurables para abordar los daños civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios. Dejó en claro que la política estadounidense con respecto a Gaza estará determinada por nuestra evaluación de la acción inmediata de Israel en estos pasos", Biden. agregó el mensaje.

Biden y Netanyahu hablaron por teléfono ayer luego de que un ataque aéreo israelí mató a siete trabajadores humanitarios de distintas nacionalidades –incluido un ciudadano estadounidense-canadiense-, un incidente que hundió aún más las ya tensas relaciones entre ambos líderes. La vicepresidenta Kamala Harris, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, también participaron de la conversación.

El mensaje posterior a la llamada de la Casa Blanca tuvo una dureza y una aridez raramente vistas en Washington en una declaración respecto de Israel, una nación aliada que, hasta ahora, gozó de un respaldo blindado absolutamente a todo, tanto entre republicanos como demócratas, una férrea política de Estado jamás desafiada sin importar quién estuviera en la Casa Blanca. Pero la brutal ofensiva desplegada en la Franja de Gaza movió el amperímetro en la capital norteamericana, donde ya es más que evidente el cambio de actitud hacia la coalición de Netanyahu, sobre todo en las filas demócratas. Biden, que es tildado de "genocida" por su respaldo a Israel, pagó ya un costo político por estirar su apoyo, justo cuando comienza una nueva campaña presidencial.

#### Creciente malestar

John Kirby, vocero de la administración demócrata para temas de política exterior, amplió luego de la llamada en una sala de prensa de la Casa Blanca atestada de periodistas que querían ver "pasos concretos" por parte del gobierno israelí en los próximos "horasydías", aunque evitó mencionar medidas, o adelantar si el envío de armas a Israel quedará sujeto a las condiciones impuestas por Biden, un reclamo de algunas figuras progresistas del Partido Demócrata y aliados de Biden, como los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

"Estamos buscando medidas concretas para aliviar el sufrimiento humanitario en Gaza", dijo Kirby.

"Si no hay cambios en su política y sus enfoques, entonces tendrá que haber cambios en los nuestros", agregó, en línea con el ultimátum de Biden.

El comunicado de la Casa Blanca remarcó que Biden "dejó claro que la política estadounidense respecto a Gaza será determinada por nuestra evaluación de la acción inmediata israelí sobre estos pasos".

Y Biden también le insistió a Netanyahu que "un cese del fuego es esencial", y llamó a Israel a lograr un acuerdo "sin demora", según el comunicado oficial.

Kirby enfatizó en su ida y vuelta con la prensa que Biden no dejará de ayudar a Israel y el apoyo del gobierno norteamericano al derecho de Israel de defenderse "sigue siendo férreo", pero el propio Kirby lo relativizó en la siguiente frase: "Y se puede creer eso, y el presidente lo cree, y todavía cree que la forma en que se defienden contra Hamas debe cambiar. Y esa es la conversación que tuvimos, pero ambas cosas son ciertas, osea el apoyo es férreo y consistente. No va a parar, no va a flaquear, pero ¿habrá quizás algunos cambios de política que tengamos que hacer si no vemos cambios de política en Israel? Sí", respondió.

La conversación entre ambos mandatarios llega dos días después del ataque –involuntario, según Israel–a un convoy World Central Kitchen, el grupo fundado por el chef José Andrés para dar alimentos a zonas afectadas por desastres naturales o conflictos. La Casa Blanca ya había endurecido el tono luego de ese bombardeo, y Biden despachó un duro comunicado el martes por la noche en el que dijo sentirse "indignado y desconsolado" por la muerte de los trabajadores humanitarios.

Israel dijo ayer que revisaría sus tácticas en la guerra de Gaza tras la muerte de siete en ataques aéreos, que su ejército ha reconocido como un grave error, y que los resultados de la investigación se harían públicos en breve.

El incidente del lunes avivó la ira occidental ante el creciente número de victimas civiles en el enclave palestino, especialmente porque entre el personal de World Central Kitchen asesinado había ciudadanos australianos, británicos y polacos, además de uno con doble nacionalidad estadounidense—canadiense.

Al menos 196 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde octubre, según las Naciones Unidas, la mayoría de ellos de la agencia del organismo multilateral a cargo de la distribución de asistencia entre los palestinos. •



Un grupo de chicas palestinas, en las afueras de Rafah, Gaza

# Gantz avanza en las encuestas y pide elecciones anticipadas

El líder de la oposición y exjefe del Ejército pidió que el país vaya a las urnas en septiembre próximo

TEL AVIV.—El ministro israelí Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra y principal adversario del primer ministro Benjamin Netanyahu, abogó por la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en septiembre en momentos en los que los sondeos lo ubican como favorito de los israelíes.

"Vamos a convocar próximamente" a los electores y "para ello debemos determinar una fecha consensuada en septiembre", declaró Gantz, que también es diputado, en un discurso televisado.

La convocatoria de elecciones anticipadas debe ser aprobada por mayoría simple (61 votos) de los 120 diputados de la Knesset (Parlamento). El Likud, partido del ultranacionalista Netanyahu, es la principal fuerza parlamentaria, pero no suma una mayoría absoluta.

Gantz, del Partido de Unidad Nacional (centro derecha), indicó que ya había informado de sus planes a Netanyahu.

El Likud rechazó de inmediato la propuesta de Gantz, afirmando en un comunicado que la convocatoria a elecciones con Israel en guerra "conduciría inevitablemente a una parálisis" y "afectaría los combates" contra el movimiento islamista Ha-

mas en la Franja de Gaza.

Miles de israelíes se manifiestan
desde hace algunas semanas contra
Netanyahu y las protestas cobraron
mayor fuerza desde el sábado, sobre todo en Jerusalén y Tel Aviv. Los
participantes, entre ellos muchos
familiares de rehenes en manos de

LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 3



Acabemos con esto y regresemos a la paz y dejen de matar personas. Y es una declaración muy simple. Tienen que terminarla. Acabar de una vez, y hacerlo pronto porque tenemos que... ustedes tienen que volver a la normalidad y a la paz. Están perdiendo completamente la guerra de relaciones públicas"



AFP

Hamas desde el 7 de octubre, exigen la renuncia del jefe de gobierno.

Según las últimas encuestas de opinión, si las elecciones se celebraran actualmente, Gantz derrotaría por amplio margen a Netanyahu, cuya popularidad decae desde la incursión de comandos islamistas queel7deoctubremataronaalmenos 1160 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles.

Los milicianos también tomaron unos 250 rehenes, unos 130 de los cuales continúan en Gaza, incluidos 34 que habrían fallecido, según Israel.

En represalia, Israel lanzó una ofensiva en Gaza que ha dejado hasta ahora casi 33.000 muertos, la mayoría civiles, según el último balance del Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por Hamas desde 2007.

Gantz es hasta la fecha la única alternativa electoral ganadora a Netanyahu. Al menos según las encuestas, que desde hace meses le dan no solo la ventaja en escaños de su partido en caso de nuevas elecciones, sino también la aprobación como primer ministro de un futuro gobierno.

Según las últimas encuestas disponibles, si Gantz liderara la actual

oposición al gobierno de Netanyahu, tendría 76 escaños de 120, frente a 44 de la coalición de derecha del primer ministro. Una brecha de 32 representantes que no se registraba desde hace décadas en la política israelí, ahora casi siempre acostumbrada a mayorías exiguas.

Su partido, Unidad Nacional, sería la fuerza líder en el país, con 39 escaños frente a los 16 del Likud del primer ministro, más del doble.

Pero no son solo los datos electorales los que lo avalan. En un país donde el Ejército es una institución sagrada, un excomandante como Gantz es percibido por muchos como confiable para la seguridad del país, más que Netanyahu.

Además, Gantz disfruta de sólidos vínculos con los Estados Unidos, construidos durante sus años como jefe de las FDI.

Aunque no duda en la guerra contra Hamas y comparte la necesidad de entrar en Rafah, Gantz se ha opuesto con gran determinación, incluso en las calles, a la muy cuestionada ley de reforma judicial de Netanyahu, tal como lo hace la administración estadounidense y el presidente Joe Biden. •

Agencias ANSA, DPA y AFP

# Los ataques israelíes revelan disparidad al elegir objetivos

EL ESCENARIO

Mark Landler y Adam Rasgon THE NEW YORK TIMES

JERUSALÉN lrededor de las 5 de la tarde del lunes, aviones de combate israelíes atacaron más yeron el edificio de una embajada en Damasco y mataron a un alto comandante militar iraní, con una precisión quirúrgica que inspiró respeto y temor a las fuerzas militares de Israel en todo Medio Oriente.

Varias horas después, esos mismas fuerzas militares hicieron llover misiles sobre una caravana de ayuda humanitaria en la ruta costera de la Franja de Gaza, una operación funesta y mal hecha que dejó siete voluntarios extranjeros muertos y la reputación de Israel por el piso, al punto que el gobierno se vio forzado a reconocer una seguidilla de errores de cálculo y equivo caciones que resultaron fatales.

¿Cómo una de las fuerzas militares mejor equipadas y entrenadas del mundo pudo concretar un peligroso ataque en territorio extranjero y horas después tropezar con consecuencias tan trágicas en Gaza? Esa pregunta remueve cuestiones de fondo, entre otras, la interpretación que hace Israel de las reglas de enfrentamiento en guerray cómo las aplica en su conflicto con Hamas.

Los funcionarios de Israel atribuyen el fatídico ataque al grupo de ayuda World Central Kitchen a factores que son comunes en situación de guerra: un campo de batalla complejo, donde los combatientes están mezclados con los civiles; la poca visibilidad, ya que era de noche, y el hecho de que se trataba de un blanco móvil, y por lo tanto los comandantes sólo tenían unos minutos para tomar la decisión.

El ataque a Damasco fue su exacta contrapartida: una operación meticulosamente planeada y en el momento preciso contra un objetivo estanco, muy probablemente aprobada por los más altos niveles del Ejército y el gobierno israelíes.

Los detalles proporcionados por miembros de la propia Guardia Revolucionaria de Irán sugieren que Israel tenía información de inteligencia en tiempo real hasta el momento del ataque, y hasta sabían que el embajador y otros civiles habían abandonado el edificio y que en el lugar había importantes comandantes iraníes para reunirse con militantes palestinos y discutir la guerra en Gaza.

#### Resultado predecible

Pero según analistas militares de Israel y Estados Unidos, las justificaciones del gobierno de Tel Aviv no alcanzan para explicar cabalmente lo que ocurrió en la ruta costera de Gaza el lunes por la noche. La muerte accidental de los trabajadores humanitarios, dicenvarios analistas, fue el resultado predecible del estilo de enfrentamiento de "disparar primero" que vienen aplicando las tropas israelíes en su campaña militar desde los ataques de Hamas del 7 de octubre.

"No es un tema de precisión, porque el ataque fue muy preciso", apunta Yagil Levy, profesor y experto fuerzas militares israelíes de la Universidad Abierta de Israel. "No fue una cuestión de negligencia, porque la acción se decidió tras una cuidadosa evaluación de las circunstancias".

Gaza es matar a tantos combatientes de Hamas como puedan", dice Levy usando la sigla de las Fuerzas de Defensa de Israel. "Pero en muchos casos, atacar a los combatientes de Hamas va en contra del principio de respetar la inmunidad de los civiles".

Levy agrega que cuando Gaallá de la frontera con Siria, destru- za estaba bajo control de Hamas, las caravanas de ayuda solían ser guiadas por lugareños armados pertenecientes a esa milicia, para evitar que los suministros fueran saqueados. Pero el Ejército de Israel monitorea esas caravanas con drones, y eso deja abierta la posibilidad de que algunos de los pasajeros constituyan legítimos objetivos de guerra.

> Los israelíes atacaron el convoy de World Central Kitchen cuando ya había entregado suministros desde un embarcadero a un depósito y los vehículos iban de regreso. Dos de los vehículos fueron destruidos y el tercero quedó con un enorme agujero en el techo, junto al sello que lo identificaba como perteneciente a World Central Kitchen, la organización benéfica fundada por el chef José Andrés.

¿Cómo una de las fuerzas militares mejor equipadas del mundo pudo concretar un peligroso ataque en el extranjero y horas después tropezar con consecuencias trágicas en Gaza?

La operación contra la embajada de Irán en Damasco fue exactamente la contrapartida del ataque que mató a los trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza: uno meticulosamente planeado, y el otro un error impulsado por el estilo de enfrentamiento de "disparar primero"

Andrés dijo que el Ejército tenía que conocer la ubicación de sus trabajadores humanitarios, porque estaba en comunicación con ellos.

"Esta no fue sólo una situación de mala suerte donde, 'juy!, tiramos la bomba en el lugar equivocado", dijo Andrés a la agencia Reuters.

"Fue un error consecuente de una identificación errónea, durante la noche, en guerra y en una condición muy compleja", dijo el martes el jefe del Estado Mayor Conjunto israelí, el teniente general Herzi Halevi.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió: "Haremos todo lo posible para que no vuelva a suceder".

Algunos compararon el episodio con un errático ataque de aviones no tripulados de Estados Unidos en Afganistán en 2022, donde murieron 10 personas inocentes, incluidos siete niños.

Al igual que en Gaza, ese ataque se basó en imágenes aéreas de video, y se produjo después del "El compromiso de las FDI en atentado suicida donde murieron

al menos a 182 personas, incluidos 13 soldados norteamericanos, durante la caótica retirada de Estados Unidos de ese país.

Bajo intensa presión para evitar otroatentado, el Ejército norteamericano creyó estar rastreando a un terrorista que podría detonar otra bomba de manera inminente. Por el contrario, terminó matando a un trabajador humanitario afgano y a nueve miembros de su familia.

"En ese momento, acabábamos de perder tropas a causa de una bomba y temíamos otra bomba", dice John Nagl, profesor de estudios bélicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Carlisle, Pensilvania. "Y ahora los israelíes sintieron que sus tropas estaban en peligro, y el deseo de proteger a sus tropas anuló la decisión de proteger a los civiles".

#### Recopilación de inteligencia

Por el contrario, apunta Nagl, el ataque a la embajada iraní en Damasco "fue ejecutado impecablemente", ya que los israelíes "controlaron el momento y el lugar de la acción, y fue en un sitio fijo. La parte dificil de esa misión no fue la operación militar: fue la recopilación de inteligencia".

No es la primera vez que los soldados israelíes atacan accidentalmente a civiles. En diciembre, mataron a tiros por error a tres rehenes israelíes en Ciudad de Gaza, desatando la indignación de los israelíes. Y en enero, un tanque de las FDI abrió fuego contra una caravana de Paltel, la mayor empresa de telecomunicaciones de Gaza, matando a dos técnicos, según la empresa. El Ejército israelí dijo que estaba investigando el incidente, pero desde entonces no ha anunciado ninguna conclusión al respecto.

Esos accidentes no hacen más que aumentar la presión que enfrenta Israel por el creciente número de muertos en Gaza. Según funcionarios de salud del enclave controlado por Hamas, en seis meses de guerra han muerto más de 32.000 personas, muchas de ellas niños. El recuento del Ministerio de Salud de Gaza incluye tanto a civiles como a combatientes.

Según Nagl, el Ejército israelí debería ajustar sus reglas de enfrentamiento-las condiciones bajo las cuales se permite a los soldados abrir fuego-, sobre todo porque el número de combatientes de Hamas entre la población civil ha disminuido mucho desde octubre, cuando comenzaron los combates. Los expertos israelíes señalan que el Ejército debería aprender a identificar mejor sus blancos.

"Se han identificado exitosamente decenas de miles de objetivos", apunta Michael B. Oren, exembajador de Israel en Estados Unidos y también exvocero de las FDI. "Trágicamente, los trabajadores de WCK no fueron uno de ellos. Las FDI investigarán, concluirán cómo y por qué ocurrió el error, y extraerán lecciones que ayudarán a prevenir errores similares en el futuro".

Pero Oren y otros israelíes rechazan que ese ataque pueda ser comparado con el de la embajada en Damasco.

Fuera de Gaza -en Siria, por ejemplo- es mucho menos complicado para Israel", apunta Oren. "Ahí es mucho más fácil identificar y eliminar un objetivo, y con mucho menos margen de error humano".

Traducción de Jaime Arrambide

4 | EL MUNDO | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024



Stoltenberg (centro) habla con el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, en la sede de la OTAN

# La OTAN celebra sus 75 años reforzada, pero con amenazas: Rusia y Trump

**DESAFÍOS**. El avance de Moscú sobre Ucrania y el posible regreso del republicano a la Casa Blanca ponen en riesgo la unidad

BRUSELAS.— La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebró ayer los 75 años desde su fundación, con una ceremonia en Bruselas que incluyó un llamado a la unidad transatlántica, una de las principales preocupaciones de la alianza ante una eventual victoria de Donald Trump en las próximas elecciones de Estados Unidos, y la promesa de mantener el rumbo en Ucrania mientras las tropas rusas toman la delantera en el campo de batalla.

En la sede de la OTAN, en la capital belga, los ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países pronunciaron breves discursos, cortaron una torta de cumpleaños y celebraron los logros de la poderosa alianza militar, sin olvidar las amenazas que la acechan.

En sudiscurso por el aniversario, el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, se refirió a una de esas preocupaciones, referida a un distanciamiento entre Europa y Estados Unidos en materia de defensa y seguridad.

"No creo en Estados Unidos en un modo solitario, de la misma forma en que no creo en una Europa en modo solitario. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN, porque juntos somos más fuertes y estamos más seguros", dijo.

En su visión, Europa "precisa de Estados Unidos para su seguridad", así como "Estados Unidos también precisa de Europa", porque los países europeos aportan "una vasta red de inteligencia y una influencia diplomática única, que amplifica el poderío estadounidense".

"A través de la OTAN, Estados Unidos tiene más amigos y más aliados que cualquier otro gran poder en el mundo", apuntó.

#### La amenaza de Trump

Un eventual retorno de Trumpa la presidencia estadounidense es una de las grandes incertidumbres que planean sobre la poderosa alianza militar, además de la prolongada guerra en Ucrania.

Cuando era presidente, Trump

desató una enorme crisis en el bloque por cuestionar abiertamente a aquellos países que no estaban al día en sus aportes financieros y gastos en defensa.

En su nueva campaña a la Casa Blanca, Trump volvió a provocar estremecimientos en capitales europeas al afirmar que alentaría a Rusia a hacer "lo que le dé la gana" con los países que no inviertan lo acordado en defensa.

Esas palabras se consideraron un ataque directo al pilar central en el que se basa la alianza transatlántica: la cláusula de defensa recíproca de sus miembros si uno de sus integrantes es atacado.

#### Plan para Ucrania

En paralelo, la guerra de Rusia contra Ucrania marcó un antes y un después para la OTAN, una organización que Stoltenberg definió como "la más poderosa, duradera y exitosa alianza de la historia".

El conflicto hizo que la OTAN dejara de lado sus divisiones, cerrara filas del lado de Ucrania, sumara a dos países más al bloque (Suecia y Finlandia) y fortaleciera su flanco oriental, más próximo a Rusia.

Los países de la alianza ya han enviado a Kiev decenas de miles de millones de dólares en ayuda en equipos militares y armas. Sin embargo, el aporte de la OTAN, especialmente el proveniente de Estados Unidos, ha perdido impulso.

El aniversario llegó mientras la alianza de 32 países estudiaba un plan para proporcionar un apoyo militar más predecible en el largo plazo para Ucrania. Kiev, que sufre un grave desabastecimiento de munición, bajó esta semana la edad de reclutamiento de 27 a 25 años en un intento de reforzar sus mermadas filas.

"Ucrania está bajo fuertes ataques, quiero decir a diario, constantemente", dijo a la prensa el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, que pidió más material militar para Ucrania como defensas antiaéreas, drones y proyectiles de artillería.

"Debemos dar a Ucrania estos sistemas que no estamos utilizando, para proteger a su población, infraestructura civil y también infraestructura energética", indicó antes de la ceremonia con sus homólogos para conmemorar la firma del tratado fundacional de la OTAN, el 4 de abril de 1949 en Washington.

Stoltenberg impulsa la creación de un gigantesco fondo de 100.000 millones de euros (108.000 millones de dólares) en los próximos cinco años para garantizar el apoyo a Ucrania. También presiona para que la OTAN como organización participe más directamente en la coordinación de las entregas de los equipos militares a las fuerzas ucranianas.

La cuestión de Ucrania ha generado ciertas disputas dentro de la alianza, principalmente por los líderes de Hungría y Turquía, que han socavado la unidad de la OTAN desde dentro. Hungría insiste en que es hora de hacer las paces con Rusia, y en el pasado ha vetado reuniones de alto nivel con Ucrania. Turquía, con apoyo de Hungría, también demoró el ingreso de Suecia hasta obtener promesas de contratos de defensa.

Es probable que ambos pongan a prueba la paciencia de sus socios de nuevo cuando la OTAN busque un sucesor para Stoltenberg, que es el secretario general que más tiempo ha estado en el cargo y deja el puesto en octubre. El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, es de lejos el favorito para sustituirlo. Hungría y Turquía, una vez más, tienen sus reservas.

La alianza militar se apresura para iniciar una fuerte campaña para que los países miembros inviertan al menos el 2% de sus respectivos PBI en defensa. Si en 2014 apenas tres países alcanzaban ese nivel de gasto militar, la alianza espera cerrar este año con por lo menos 20 países en esa situación. •

Agencias AP, AFP y Reuters



Bomberos taiwaneses rescatan a una de las víctimas

---

# Dramático rescate de seis mineros tras el terremoto en Taiwán

SISMO. Unas 700 personas seguían varadas o sin localizar, la mayoría dentro de un hotel aislado

HUALIEN.— Un helicóptero rescató a seis personas atrapadas en una zona minera al día siguiente del sismo más fuerte en Taiwán en un cuarto de siglo, el cual dejó 10 muertos y decenas de personas varadas en zonas remotas, mientras que cientos de réplicas sacudieron la región oriental cerca de su epicentro, obligando a decenas más a buscar refugio al aire libre.

Los seis mineros quedaron atrapados en un acantilado después de que el terremoto cortó los caminos hacia las imponentes montañas de Hualien. Sin embargo, un helicóptero se aproximó ayer a los trabajadores y los llevó a territorio seguro.

El Ministerio de Agricultura instó a las personas a mantenerse alejadas de las montañas debido al riesgo de desprendimiento de rocas y la formación de "lagos en herradura" o "brazos muertos" mientras el agua se acumula detrás de escombros inestables.

Mientras tanto, alrededor de 700 personas seguian varadas o sin localizar, incluidas unas 600 atrapadas en un hotel llamado Silks Place Taroko, indicó la Agencia Nacional de Bomberos. Los empleados y huéspedes del hotel estaban a salvo y tenían comida y agua, y los esfuerzos por reparar los caminos al lugar estaban cerca decompletarse, según informaron las autoridades.

Decenas de personas en la ciudad de Hualien, la más cercana al epicentro, durmieron a la intemperie ante el daño sufrido por los edificios, algunos de los cuales quedaron completamente inclinados después de la sacudida.

"Espero que hoy podamos usar el tiempo para encontrar a toda la gente que está varada y en paradero desconocido", dijo el primer ministro Chen Chien-jen desde el centro de operación de emergencias en Hualien.

Un edificio de cristal de Hualien se convirtió en emblema del sismo al quedar en un ángulo imposible de 45 grados por el aplastamiento de parte de su primera planta. Los trabajadores usaron una excavadora para estabilizar la base con material de construcción mientras algunos funcionarios tomaban muestras de la fachada del bloque, llamado Uranus, y algunas gallinas picoteaban entre las plantas en tiestos en el tejado inclinado.

La alcaldesa de la ciudad Hsu Chen-wei dijo previamente que 48 edificios residenciales resultaron afectados. "Cuando el terremoto ocurrió, evacuamos inmediatamente a los clientes y los urgimos a marchar", dijo Wang Zhong-chang, propietario del cercano hotel Hualien Hero.

Aunque las estrictas regulaciones de construcción de esta isla parecen haber evitado un desastre mayor, el gobierno reclamó a la ciudadanía mantener la prudencia ante las alrededor de 300 réplicas que se registraron después del primer terremoto.

Hendri Sutrisno, profesor de 30 años en la Universidad Dong Hwa de Hualien, pasó la noche del miércoles en una carpa con su familia por miedo a las réplicas. "Salimos corriendo del departamento y esperamos cuatro o cinco horas antes de subir de nuevo para tomas algunas cosas importantes, como nuestra cartera. Y desde entonces nos quedamos aquí para evaluar la situación", dijo.

Según informes de los medios locales, algunos túneles y puentes en las rutas principales de Hualien resultaron gravemente dañados por el terremoto. Además, cientos de hogares seguían con problemas en el suministro eléctrico.

Sin embargo, el transporte comenzaba a recuperar poco a poco parte de la normalidad perdida, gracias en gran medida a la reanudación del tráfico ferroviario, informó la agencia taiwanesa CNA.

Estimado en una magnitud 7,4° por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo es el más potente en golpear Taiwán desde 1999, cuando un terremoto de 7,6° provocó la muerte de 2400 personas. La sacudida desencadenó alertas de tsunamien Taiwán, Filipinas y Japón, pero se levantaron al poco tiempo. •

Agencias AFP, ANSA, AP y Reuters

DEL VIERNES 5 AL MARTES 9

**EN PRODUCTOS DE LAS** SIGUIENTES **MARCAS** 





Bieckert











EN JUGOS EN POLVO, SIDRAS Y BEBIDAS FIZZ **EN PRODUCTOS** DE LAS SIGUIENTES **MARCAS** 

















350 G.

EN ENDULZANTES Y **JUGOS REFRIGERADOS** 

**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 

























HELADOS





Green Hills



EN HAMBURGUESAS Y PIZZAS CONGELADAS, GALLETITAS DULCES"Y RELLENAS, YERBA MATE, ENCURTIDOS, MERMELADAS Y FIDEOS SECOS

COMBINALOS COMO QUIERAS

EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

FEL FEMBASS PREVIOU A SIL CONSISTAND. SE SUGEREE UN CONSISTAND AGESTATOS FOR THREE PRODUCTORS REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS OF CONSISTAND AGESTATOS OF REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SE REALIZADA EN EL PRESENTE UN SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SERVICIO COMPRAS FEEDUNDA AGUESTATOS SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SERVICIONA AGUESTATOS SERVICIO COMPRAS FEECUNDA AGUESTATOS SERVICIO COMP EN WWWW.COTO.COM AR O LLAMARDO A FONDOTO DOOR -888-4848. ENCLUSIONES FROM CORD SINILARES ENTITIAS DE CREDITO ENTITIAS DE CREDITO ENTITAS DE COMPRA Y IU DROBEN DE COMPRA Y IU DR PRECISES DEL GEBERRHO Y/O APLICABLES POR HORMATINA VIGENTE. [1] NO INCLUYE PRODUCTOS DE ELABORACIÓN PROPIA. [2] NO INCLUYE PROPIA. [2] NO INCLUYE PRODUCTOS DE ELABORACIÓN PROPIA. [2] NO INCLUYE PROPIA. [2] NO INCLUYE PROPI SE ENCLIENTRAN SEÁULADOS EN LA RÉMODILA NO NOL LIFE PRODUCTOS DE BOGEGAS CATEMA RAPATA. MODILA CATEMA ROSEGA FENESTO ROSEGA FENESTO CATEMA ROSEGA FENESTO ROSEGA FENE VALMENT, BELTOIR, CHEVAL Y CLOS OLI HOLLING RESERVATION OF RESERVATION AND BELT CASE AND THE COCHALD OF RESERVATION AND BELLICAL ARRIVAN AND RESERVATION AND BELLICAL ARRIVAN AND RESERVATION WIND GRAN CORTE ENDO BLANCH, WINDS HALBEY Y CABERNET SALINGHON PROTUCTORS OF BODEGA VALENTIN BRANCH INVOCTORS OF BODEGA VALENTIN BRANCH IN LA TOTAL BRADGE LOS PRODUCTOS HICL LIGHOS FOR FL COMPRE TAL COMP. CONTROL FERRANCING SON FOR MANDEMENTAL FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF FRANCINGS OF CONSUMAL VILLAGE FOR PRODUCTION HICL LOS OF

6 EL MUNDO VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024



Maduro, anteanoche, al denunciar la supuesta presencia militar norteamericana en Guyana

# Maduro denuncia bases de la CIA en el Esequibo y reabre la crisis con Guyana

VENEZUELA. Promovió una ley de defensa de esa zona en litigio y dijo que hay presencia norteamericana en instalaciones secretas

#### Daniel Lozano

PARA LA NACION

BOGOTÁ.—"Tenemos información comprobada de que en el territorio de la Guayana Esequiba han instalado bases militares secretas del Comando Sur (de Estados Unidos) y núcleos de la CIA para preparar agresiones contra la población de Tumeremo, del sur y oriente de Venezuela, en una escalada contra Venezuela", clamó Nicolás Maduro durante la promulgación de la "ley orgánica para la defensa del Esequibo".

El líder revolucionario ha retomado la crisis suspendida de las llamadas "Malvinas de Venezuela" por el territorio fronterizo en disputa con la vecina Guyana, como ya lo hizo el año pasado, en pleno proceso electoraly pocas horas después de inventar otra ley contra el fascismo y el neoliberalismo. Los acuerdos alcanzados en Jamaica, con Brasil como gran garante, han saltado hecho añicos al denunciar Maduro una especie de complot internacional por el que Guyana, Washington y la petrolera estadounidense ExxonMobil pretenden despojar a su país de un territorio que considera suyo.

"Están muy equivocados en su posición de despojo imperial, en su posición guerrerista, en su posición amenazante", añadió.

El gobierno de Guyana reaccionó de inmediato para rechazar la "última agresión" de Venezuela y alertó a la comunidad internacional tras la nueva embestida. "No toleraremos la anexión, toma u ocupación de ninguna parte de nuestro territorio soberano", señaló en un comunicado, en el que también se destacan las declaraciones "ofensivas e indignas" de Maduro contra su presidente, Irfaan Alí.

Tumeremo es el municipio del estado (región) venezolano de Guayana donde el gobierno de Caracas

ha instalado la capital temporal de la denominada Guayana Esequiba, que comprende la zona en disputa pese a que ésta está bajo administración de Georgetown. De hecho, la ley promulgada ahora por el gobierno bolivariano, tras varios meses archivada, provocó el último choque diplomático entre ambas administraciones y la posterior intervención de la Comunidad del Caribe (Caricom) para rebajar tensión al conflicto. Con esta ley, que ya adelantó un nuevo mapa de Venezuela, Maduro pretende iniciar, al menos de forma dialéctica, la anexión unilateral del Esequibo.

Venezuela y Guyana mantienen una disputa de larga data por el Esequibo, territorio que supone las 2/3 partes de Guyana, y cuya zona marítima, rica en petróleo, ha provocado el milagro económico del que era uno de los países más pobres de América del Sur. Con 640.000 barriles de petróleo por día, frente a los 800.000 que a duras punas produce Venezuela en la actualidad, Guyana se ha situado junto a Estados Unidos a la cabeza de la producción de nuevo oro negro de este año. Casi un barril por habitante, porque el país cuenta con una población de 800.000 personas.

El chavismo juega desde el año pasado una carta especialmente complicada con el conflicto del Esequibo. Primero pretendió provocar una ola patriótica para mitigar el hito de las exitosas primarias de la oposición con la celebración de un referéndum en diciembre con tan baja participación que obligó a la revolución a llevar a cabo uno de los mayores fraudes electorales de la historia: las cifras finales aseguraron que 10 millones de venezolanos aprobaron las medidas del gobierno, ahora ejecutadas con la promulgación de la ley, cuando expertos y la oposición calcularon que fueron en torno a dos millones quienes acudieron a votar a unos colegios electorales semivacíos.

"Un sentimiento por el Esequibo que siempre ha estado encendido, pero que ahora piensas (por Maduro) utilizar con intereses oscuros con la complicidad de Vladimiro Padrino (general y ministro de Defensa). En víspera de una elección presidencial que desde el punto de vista de aceptación popular se te vuelve en contra. ¡Alerta!", advirtió Hebert García Plaza, el exmilitar chavista, disidente, y ahora en el exilio.

Sectores del chavismo crítico y de la oposición temen que Maduro busque un escenario parecido al de las Malvinas en el caso de que vea perdidas las presidenciales, pese a todos los abusos y trampas puestos en marcha.

Y segundo, aprovechó el contencioso para acusar a varios miembros de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora María Corina Machado, de ser traidores a la patria. Dos de ellos están refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, bajo asedio de agentes revolucionarios. El otro, Henry Alviarez, coordinador nacional de VV, está encarcelado, al igual que otros seis dirigentes de la formación liberal conservadora. El chavismo ha definido a VV como una organización terrorista y una minisecta.

La nueva ley prevé en uno de sus artículos la prohibición para ejercer cargos de elección popular a quienes con sus conductas favorezcan, de forma directa o indirecta, la posición del gobierno de Georgetown. Seda la circunstancia de que fueron tanto Hugo Chávez como Maduro quienes abandonaron las tesis históricas de los gobiernos de Caracas, al plegarse a la petición de Fidel Castro, aliado estrecho de Guyana.

En el contencioso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Venezuela tiene plazo hasta la semana que viene para defender sus derechos, en un proceso que hasta ahora tiene cuesta arriba. •

# El diario *El País* destituyó a Juan Luis Cebrián como su presidente honorario

ESPAÑA. El periodista, uno de los fundadores del periódico, había roto una cláusula de exclusividad firmando contrato con un medio conservador

MADRID.—En un nuevo golpe que vuelve a sacudir al diario líder de España, tras el despido del filósofo Fernando Savater en enero pasado, el consejo de administración de Prisa Media anunció ayer la destitución de Juan Luis Cebrián, de 79 años, como presidente honorario de El País, ante el malestar que generó su contratación como colaborador del medio conservador The Objective.

Anteayer, el periódico digital que pertenece a la empresaria hispano-argentina Paula Quinteros– anunció que "el presidente de honor del diario El País y uno de los periodistas españoles más relevantes de los últimos 50 años se incorpora a la nómina de colaboradores".

Fuentes de la editora de El País y la Cadena Ser aseguraron que esa contratación de Cebrián provocó un "profundo malestar" en el grupo Prisa Media ya que "The Objective es todo contra lo cual luchamos: una maquinaria de bulos [noticias falsas] de la extrema derecha".

El anuncio de su próxima colaboración en otro medio constituye además un incumplimiento de los términos del contrato de colaboración entre Cebrián y El País, el cual tenía una cláusula de exclusividad, según informó Prisa en un comunicado.

El grupo mediático señaló que la autorización para colaborar en otro medio no fue solicitada ni comunicada en ningún momento por Cebrián, incumpliendo así su contrato. Por ello, el consejo de administración de Prisa Media, en reunión celebrada anteayer, aprobó de forma unánime la destitución de quien era el "presidente de honor" desde 2018.

La noticia tuvo gran impacto en el diario El País, que el propio Cebrián ayudó a fundar en 1976, y donde fue su primer director hasta 1988. Al frente del diario Cebrián jugó un papel muy relevante en el proceso de transición de la política española de la dictadura a la democracia.

Luego de dejar la dirección del diario, fue nombrado consejero delegado del diario y de Prisa. Además, desde 1996 Cebrián es académico de la Real Academia Española.

Su designación como presidente honorario en 2018 fue un proceso abrupto donde trató de mantenerse en el poder con la creación de una fundación que manejara el grupo empresarial, en la que él mismo ejercería como presidente. A partir de ese momento escribió una página de opinión de periodicidad variable, en la que, sobre todo, fustigó al Poder Ejecutivo de coalición presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Esta iba a ser la primera colaboración de Cebrián fuera del Grupo Prisa.

En realidad, Cebrián siguió los pasos de otro exdirector de El País, Antonio Caño, que lo dirigió entre 2014 y 2018, y dejó Prisa Media también de una manera abrupta tras ejercer una dirección polémica al tratar de colocar a la derecha la línea ideológica del



Juan Luis Cebrián

ARCHIVO

periódico. Tras unos meses como columnista de *The Objective*, donde mantuvo una crítica obsesiva contra el gobierno de Sánchez, Caño fue nombrado presidente del Consejo Editorial del medio digital conservador.

The Objective tiene actualmente como director a Álvaro Nieto, que fue redactor jefe de la sección Política de El País durante un breve período. El medio tiene una línea muy dura en sus informaciones sobre el Grupo Prisa señalando las supuestas conexiones con el gobierno de Sánchez.

Este medio conservador cuenta como única accionista con la empresaria hispano-argentina Paula Quinteros, que también es propietaria del grupo de medios digitales venezolano El Estímulo. Quinteros es administradora única de la sociedad propiedad del medio, The Objective Media SL. En una entrevista en Jot Down, la empresaria aseguraba que "en los medios de comunicación no todo lo necesario es un buen negocio". Desde 2019, The Objective solo ha tenido pérdidas: los número rojos del medio conservador han sido de 842.712,22 euros en 2019; 930.194,90 euros en 2020; 708.781,65 euros en 2021 y 262.190,08 euros en 2022, según las cuentas difundidas por elDiario.es a través de Insight View.

#### El despido de Savater

El diario El País había tenido otro cambio de gran impacto el pasado 22 de enero cuando anunció el despido del filósofo y columnista Fernando Savater.

En una entrevista con la periodista Maite Rico, del diario El Mundo, Savater dijo que El País se había convertido en un "medio gubernamental". Además, en un ensayo publicado en El Confidencial a modo de anticipo de su libro Carne gobernada (Ariel), Savater afirmó que en El País escribe el "lote menos lucido" de columnistas mujeres.

"El periódico ha cambiado mucho, de haber sido un periódico
crítico, plural, a convertirse en
un medio gubernamental abiertamente", dijo Savater al ser consultado por su relación, que era
cada vez más distante –en términos ideológicos–, con el medio del
Grupo Prisa con el que también
colaboró durante 47 años desde
su fundación. •

Agencia AP y diario El País

LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

#### 7

# JPERFINDESEMANA

# DEL VIERNES 5 AL DOMINGO 7





PRECIO ANTERIOR: \$ 829 ARVEJAS SECAS REMOJADAS ARCOR, LATA X 300 G. STOCK 5.000 U. COD. 532713



PRECIO ANTERIOR: \$ 309,90 CORNALITOS CONGELADOS, STOCK 5.000 KG.\*1 COD. 17833



PRECIO ANTERIOR: \$ 649,90 FILET DE MERLUZA FRESCO DESPINADO, STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 17834



PRECIO ANTERIOR: \$ 2399,90
CAMARONES PELADOS COCIDOS CONGELADOS,
STOCK 5.000 G.\*1 ORIGEN: ECUADOR COD. 92064



PRECIO ANTERIOR: \$ 1149,90 QUESO MUZZARELLA BARRAZA, STOCK 1.000 KG. COD. 11050



PRECIO ANTERIOR: \$ 882 JAMÓN COCIDO LA OCTAVA, STOCK 1.000 KG. COD. 35167-35168



PRECIO ANTERIOR: \$ 5999 PANZOTTIS DE RICOTA Y QUESO/POLLO, VERDURA Y JAMÓN COTO, CAJA X 2 PLANCHAS STOCK 5.000 U. COD. 44260-12849











Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar 📆 🕒



LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR DR JETO LA DEFENSA DE LOS HARITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE DOS HARITANTES DE DOS HARITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE DOS HARITANTES DE DOS HARITANTES

8 EL MUNDO LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

# Los obispos mexicanos adoptan un inédito rol para negociar con narcos

PACTO. La Iglesia del estado de Guerrero obtuvo un alto el fuego entre los carteles de La Familia Michoacana y Los Tlacos; quieren replicar la estrategia en otras zonas del país

Mary B. Sheridan y Lorena Ríos THE WASHINGTON POST

CIUDAD DE MÉXICO.- En alusión a una "profunda crisis de violencia y desintegración social", los obispos católicos de México han decidido ir al frente y ocupar un nuevo rol en la seguridad interior del país, al punto de reunirse con los capos narcos de diferentes carteles que libran una sangrienta guerra en el estado de Guerrero, para negociar un tregua entre ellos.

La Iglesia también está presionando para que cambie la estrategia contra el crimen organizado aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace poco, los líderes eclesiásticos convencieron a los candidatos de las elecciones presidenciales del 2 de julio de que firmaran un "Compromiso Nacional por la Paz", que incluye una larga lista de propuestas de reforma, como reforzar las fuerzas policiales locales y profesionalizar y transparentar el sistema de justicia.

En conjunto, las iniciativas de la Iglesia mexicana hablan de un nuevo nivel de participación e involuen gran medida se ha mantenido al margen de la refriega política. México es el segundo país del mundo con mayor número de católicos, solo después de Brasil. Pero los sacerdotes mexicanos se han visto históricamente limitados por las políticas anticlericales que echaron raíces durante la guerra de independencia de España, en el siglo XIX: hasta la década de 1990, de hecho, en México hasta era ilegal que los sacerdotes usaran vestimenta religiosa en público.

Pero el obispo Ramón Castro dice que ahora la Iglesia pasó a la acción, porque ha recibido un aluvión de denuncias de fieles que han sufrido extorsión, robo y desaparición de seres queridos. "Estamos siendo testigos de una violencia inusitada contra nuestro pueblo", dice Castro, obispode Cuernavaca. "Es una situación que ha movido el corazón de los pastores a hacer algo, a no quedarse ahí de brazos cruzados", añade.

#### Disuasión

López Obrador, izquierdista de larga data, dice que la estrategia de combate contra el narco respaldada por Estados Unidos y aplicada por sus predecesores trajo más violen-



cramiento para una institución que Policías y soldados, en el lugar de asesinato de una alcaldesa de Guanajuato

cia sin reducir el crimen. Si bien el mandatario siguió usando al Ejército para luchar contra los narcotraficantes, también ha promovido programas sociales destinados a disuadir a los jóvenes de unirse a las bandas delictivas. Según datos del gobierno, la tasa de homicidios ha caído a su nivel más bajo desde 2017.

Sin embargo, anualmente son asesinadas unos 30.000 mexicanos, una tasa que triplica la de Estados Unidos. Las organizaciones criminales que antes se concentraban en el tráfico de marihuana, cocaína y heroína, ahora se diversificaron hacia drogas sintéticas como el fentanilo, o se volcaron a otros negocios ilícitos, incluidos el robo de combustible o el tráfico de migrantes. En estados ultraviolentos, como Guerrero, en el sur de México, hay bandas fuertemente armadas que controlan vastas zonas rurales y que extorsionan a los habitantes de las ciudades sin importar su clase social, desde colectiveros hasta vendedores ambulantes de tacos.

A finales de febrero, los obispos del estado de Guerrero negociaron una tregua entre los carteles narcos conocidos como Familia MichoacanayLosTlacos.Laguerra territorial entre esas dos bandas se había vuelto cada vez más sangrienta: en la ciudad deSan Miguel Totolapan fueron masacradas 17 personas.

La Iglesia de México ya había mediado en otras crisis anteriores, en especial después del levantamiento indígena zapatista de 1994. La gran diferencia es que esta vez el gobierno no participó de las conversaciones.

#### Situación excepcional

"Es algo muy inusual", señala Roberto Blancarte, académico del Colegio de México y estudioso de la Iglesia Católica. "Los obispos solo intervienen cuando ven un Estado incapaz de hacerlo, un Estado que prácticamente ha fracasado". En el mes transcurrido desde que se alcanzóel acuerdo, los homicidios en Guerrero disminuyeron un 23%, según datos del diario Milenio.

Los obispos de otros lugares de México también han dicho estar dispuestos a reunirse con los jefes de los cárteles para frenar la violencia. "No es lo mejor", dice monseñor Castro. "Peroenel caso extremo de tener que

salvar vidas, lo voy a hacer".

López Obrador manifestó su aprobación a la mediación de los sacerdotes en Guerrero. Los líderes religiosos, dijo, "siempre ayudan en la pacificación del país, y lo veo muy bien".

Las relaciones entre López Obrador y la jerarquía católica se fue deteriorando a partir de 2022, tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas por hombres armados en una región montañosa del norte asediada por la violencia narco.

Posteriormente, los obispos mexicanos, la orden de los jesuitas y otros líderes católicos lanzaron el "Diálogo Nacional para la Paz", que reunió a más de 20.000 personas en foros abocados a diseñar una nueva estrategia de seguridad.

El mes pasado, los líderes eclesiásticos les pidieron a los tres candidatos presidenciales que firmaran un resumen de las recomendaciones emanadas de esos foros. En el documento, advierten que el tejido social de México atraviesa "un acelerado proceso de desintegración" y que han surgido alianzas espurias entre políticos, delincuentes y empresarios corruptos.

"México oscila entre un modelo de gobernabilidad criminal y un modelo de gobernabilidad democrática", subdesarrolladoy precario, señala el documento, y pide reformar el sistema de justicia para reducir la impunidad, empoderar a las fuerzas policiales municipales y adoptar estrategias de seguridad a largo plazo.

Sin mencionarlo por su nombre, el documento critica a López Obrador por su creciente utilización del Ejército para una serie de tareas de seguridad y otras no relacionadas con la seguridad.

#### Silencio de la oposición

En México, la Iglesia es una de las pocas instituciones con credibilidad suficiente para desafiar las políticas de seguridad del popular presidente López Obrador. Los partidos de oposición se han visto obligados a callar, por su propia ineficacia para contener la violencia cuando estaban en el poder.

FelipeGaytán, sociólogo de la Universidad de La Salle, Ciudad de México, que ha escrito extensamente sobre religión, dice que el documento refleja una postura nueva y proactiva de los líderes católicos, que siguen siendo muy influyentes a pesar de la merma de fieles en las iglesias.

"Ninguno de los candidatos se iba atrever a no firmar, porque tendría problemas de imagen", apunta Gaytán. De todos modos, habrá que esperar para saber si las acciones de la Iglesia tendrán un efecto significativoa largo plazo.

Claudia Sheinbaum, candidata favorita en la carrera presidencial, firmó el documento con reservas. "No comparto la evaluación pesimista del momento actual", dijo Sheinbaum, una protegida de López Obrador que ha abrazado sus políticas casi sin cuestionamientos.

Mónica Serrano, investigadora del Colegio de México y especialista en seguridad, señala que los obispos mexicanos ya anteriormente han negociado con bandas narcos, por ejemplo, para resolver disputas locales, como el corte de agua a una comunidad del estado de Guerrero. Peroreducirel intensoderramamiento de sangre en todo el país, dice Serrano, "es otra cuestión".

"La única manera de abordar la violencia en este país es con un esfuerzo conjunto desde muchas trincheras y en el que el gobierno juegue un papel central", dice la investigadora.

Gaytán, por su parte, señala que la violencia se ha convertido en un problema sistémico y complejo. "Acá no hablamos de una banda que aparece, se la combate y desaparece", asegura. "Lo que necesitamos restablecer es la presencia y la autoridad del Estado". •

Traducción de Jaime Arrambide

## España deporta a los 69 turistas bolivianos con visas falsas

VARADOS. Habían llegado en crucero a Barcelona y estaban detenidos en el puerto; la compañía naviera se hará cargo de los gastos

MADRID.- Luego de permanecer varados y sin salir durante más de dos días en el puerto de Barcelona, el crucero de la compañía MSC que había detectado a 69 pasajeros sin documentación a bordo continuará su itinerario. De esta forma, el gobierno español determinó que Bolivia -entre los que se encuentran 14 menores de edad- sean deportados de vuelta a La Paz, y las más de 1400 personas restantes de la embarcación puedan seguir el viaje hacia Italia.

Luego de negociaciones con la policía, autoridades aeroportuarias, la embajada y cancillería de Bolivia, se llegó a un acuerdo para

determinar la instalación de una "zona de tránsito" en la terminal, en donde se les brindará comida, atención sanitaria y el posterior traslado de los viajeros con visas falsas a otro ferry, mientras se realiza el proceso administrativo de la deportación. Según informó El País, los ciudadanos provenientes de la compañía MSC se hará cargo de todos los gastos.

La delegación del gobierno informóademás que se les "negó el acceso a territorio español" oficialmente, y que los trámites de extranjería "se realizarán por la vía de urgencia para que tengan la resolución lo antes posible". Aunque los bolivianos pueden solicitar el asilo, el medio español aseguró que "tienen pocasopcio-

nes de que prospere", ya que el país de donde provienen no reúne los requisitos para este tipo de ayuda.

Mientras se realizaban los trámites de denegación de entrada, los bolivianos fueron realojados en una embarcación especial de la empresa, que llegó desde Livorno, Italia, y permanecerá en el puerto de Barcelona. Una vez deportados, el regreso se hará por vía aérea directo a La Paz.

La empresa también se hará cargo del vuelo de regreso de 275 pasajeros brasileños que también desembarcaron y deben regresar a su país. El trayecto del MSC preveía una parada más en Córcega, que tuvo que ser cancelada debido a las

demoras imprevistas que causó el caso de los pasajeros con documentación falsa.

El crucero -que partió desde la ciudad brasileña de Santos el pasado17 de marzo-permanecía varado en la costa del Mediterráneo desde el martes por la mañana, cuando las autoridades informaron las anomalías detectadas en la documentación de un gran número de pasajeros. Luego de enviar las visas a las autoridades españolas, se constató que eran falsas.

El detalle que llamó la atención fue que el barco había tenido una parada previa en la isla de Tenerife, en donde todo el contingente de pasajeros bajó a pasear y no detectaron las irregularidades. Durante las horas previas a que autoridades resolvieran deportar a los viajeros en infracción, los familiares de los 69 bolivianos que permanecían encerrados se acercaron a las inmediaciones del puerto para reclamar por su liberación.

"Estamos cansados del abuso". protestaron. Además, apuntaron directamente contra las autoridades españolas y la cancillería boliviana, que-a su vez-responsabilizó al gobierno de España porque era "su obligación corroborar los documentos de ingreso o salida a cualquier destino". •

Agencias DPA y ANSA



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

INCIDENTE

Un hombre quiso entrar con un machete a la Casa Rosada: "Voy a cometer un atentado"



La interna en el Gobierno | TENSIÓN SINDICAL

# Caputo presiona para moderar las paritarias y agudiza la crisis en Trabajo

El ministro de Economía ordenó que no se homologuen aumentos salariales de dos dígitos para abril en su afán de contener la inflación; Julio Cordero, en cambio, pide respetar los acuerdos

#### Nicolás Balinotti

LA NACION

"Que en abril las paritarias no superen el 9%". La orden de Luis Caputo a Julio Cordero para moderar las paritarias como atajo para contener la inflación hizo recrudecer una pelea en la cima del Gobiernoy amenaza con abrir un conflicto con los sindicatos de consecuencias impredecibles.

El control de la Secretaría de Trabajo se volvió un fusible más del superministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovelloyen la que la motosierra de Javier Milei hizo estragos: 3611 despidos, entre ellos, diez cargos políticos de jerarquía. La última salida de alto impacto fue la de Mariana Hortal Sueldo, la número dos del organismo laboral y quien siguió los pasos de Omar Yasin, a quien el Presidente responsabilizó sin argumentos del escándalo por la suba de su sueldo en tiempos de ajuste.

En medio de esta barahúnda, asumió hace tres semanas al frente del organismo Julio Cordero, exabogado del Grupo Techint y asesor de La Libertad Avanza desde antes de alcanzar el poder. Cordero habría dado el visto bueno para incorporar a Liliana Archimbal como su números dos. Archimbal fue directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Jorge Triaca. De esta manera, el exministro macrista conservaría cierta influencia en la estructura.

Desde su llegada, Cordero pidió celeridad para homologar un solo acuerdo salarial y la gestión habría sido a pedido de Pettovello. Se trata delaumento del 17,6% pactado en febrero por el Sindicato de Comercio y las tres cámaras empresarias del sector. Armando Cavalieri, el históricojefedelgremiomercantil,tomóen los últimos días sugestiva distancia de la postura combativa de la CGT para reforzar sus vínculos con la ministra, con quien había avanzado en enero en una suerte de acuerdo para reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral. Ese pacto, cuya filtración le costó el puesto a Horacio Pitrau, antecesor de Hortal Sueldo, podría reflotarse en el corto plazo, según fuentes sindicales.

La paritaria de Comercio fue la excepción entre decenas de acuerdos entre gremios y empresas que esperan una oficialización por parte de la Secretaría de Trabajo. El caso más emblemático es el que involucra al Sindicato de Camioneros, que encabeza Hugo Moyano. El líder camionero selló con las tres federaciones empresarias del sector un aumento de 45% a pagarse en dos cuotas entre marzo [25%] y abril [16%], pero el incremento aún no se efectivizó porque la cartera laboral no lo validó. Solo cuatro de las 43 cámaras de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Faeedac) se niegan a pagar el aumento de los choferes hasta que no se homologue la paritaria. Hay fuentes expertas y confiables que sospechan que un sector del Gobierno quiere empujar a los Moyano a un conflicto porque sería redituable para su popularidad. Pablo Moyano ame-

#### PROTESTAS POR **PARQUES** NACIONALES

BARILOCHE.- En el marco de los despidos en la administración pública nacional, a fines de marzo no se les renovaron los contratos a unos 80 trabajadores de Parques Nacionales. El área protegida en que más despidos hubo fue el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, donde se desvinculó a cuatro profesionales, un técnico y un administrativo.

Desde ese parque vienen realizandomarchas para visibilizar la situación de los trabajadores cesanteados, algunos de los cuales llevaban casi 20 años en sus puestos. Durante una conferencia de prensa brindada ayer en San Martín de los Andes, rechazaron los despidos injustificados y advirtieron sobre "el peligro de vaciar el Estado y sus políticas públicas". Se sumó el intendente de esa localidad neuquina, Carlos Saloniti.

nazó con activar el lunes una huelga de camioneros en caso de que no se habilite el aumento salarial.

En la Secretaría de Trabajo argumentaron que el retraso de las homologaciones tiene que ver con la acumulación de expedientes heredados de la gestión anterior. "Se avanza con los expedientes más viejos", justificó un jerárquico del organismo. En Economía, en tanto, evitaron dar una versión sobre las demoras.

Yasin, que se fue echado por la polémica del aumento salarial del Presidentey los ministros, siempre supo que estaba en la cuerda floja. En sus últimos días en el despacho central de Alem 650, llamó a Economía o Jefatura de Gabinete antes de homologar alguna paritaria. Levantaba el teléfono y buscaba la aprobación de Caputo y Posse. Yasin se enteró de la salida de Hortal Sueldo en su casa, donde está recluido por un cuadro de dengue con picos de fiebre. Se fue del organismo con un tendal de acuerdos salariales sin homologar. Además del de los Moyano, están el de los encargados de edificio, cuyo jefe es Víctor Santa María, yel de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que está en conflicto con Acindar, del Grupo Techint.

El desembarco de Cordero se suponía que iba a normalizar el mapa paritario. "Se van a respetar los acuerdos entre privados", le habría dicho a un empresario vinculado al transporte. Lo mismo le habría repetido a varios sindicalistas.

La relación de Cordero con algunos dirigentes de la CGT roza la amistad. Hace una década que comparte con muchos dirigentes sindicales una vez al año una semana en Ginebra en la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, a donde asistía en representación de Techint y la Unión Industrial Argentina (UIA). Cordero mantiene por ahora el silencio y no quiso hablar con LA NACION sobre la salida de Hortal Sueldo ni sobre la falta de validación oficial de las paritarias. Sabe que le está por explotar otra bomba en su sector: en la Dirección Nacional de Negociación Colectiva, el área que debe homologar las paritarias, echaron el miércoles a 26 personas.



El secretario de Trabajo, Julio Cordero

# En dos años, la gestión de Alberto Fernández pasó a 7500 empleados a planta permanente

El gobierno anterior había intentado efectivizar 29.000 nuevos cargos en la administración estatal

#### Camila Dolabjian

En el centro de la escena por el choque entre el Gobierno y los gremios de estatales se encuentran los despidos en áreas públicas implementados en las últimas semanas. Pero hay otro reclamo en medio: los pases a planta permanente. La gestión de Alberto Fernández implementó, a partir de 2021, un llamado "plan de regularización" que apuntaba a efectivizar a 29.000 personas en el régimen laboral más estable del país, en sintonía con los gremios.

LA NACION confirmó, con fuentes de la administración anterior y sindicales, que efectivamente miles de empleados fueron pasados a

planta permanente, pero el número fue otro.

De los 29.000 pases a planta permanente que el gobierno anterior se puso como objetivo lograron abrirse cerca de 16.500 vacantes.

En la administración pública nacional (que incluye los ministerios y secretarias, la administración desconcentrada, como el Indec, y la administración descentralizada, como el Conicet) había cerca de unos 130.000 empleados con estabilidad. Esto significaba, entonces, un aumento del 12% de la planta permanente del Estado.

Los procesos continuaron hasta casi finalizada la gestión. Dos de las últimas designaciones ocurrieron en los días previos a la entrega de mando, el 10 de diciembre. Un caso LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024



Al grito de "voy a cometer un atentado", un hombre de 29 años quiso entrar ayer con un machete a la Casa Rosada. Según fuentes de la Policía de la Ciudad, el intruso quiso aprovechar la llegada de un funcionario para ingresar a la Casa de Gobierno, pero personal de la Policía Federal Argentina (PFA) lo empujó y evitó su intrusión. Finalmente, fue detenido por efectivos de la comisaría vecinal 1D de la fuerza porteña. Todo comenzó cuando cerca de las 15.45, un joven vestido con una musculosa de Boca Juniors, bermudas y ojotas intentó aprovechar la llegada de un funcionario para ingresar a la Casa Rosada. Rápidamente, efectivos de la PFA lo empujaron hacia la calle y cerraron el acceso a la Casa de Gobierno.

Ya en la vía pública, el sujeto extrajo de entre su ropa un machete y comenzó a gritar: "Voy a cometer un atentado". Al mismo tiempo, amedrentaba a las personas que caminaban por el lugar. Ante esta situación, los oficiales de la Policía de la Ciudad lo demoraron y le labraron un acta y lo imputaron por "intimidación pública". Tras ser detenido y requisado, los efectivos le secuestraron, además del machete, un tenedor tipo parrillero y cinco discos dentados de amoladora.



fue el del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que efectivizó a 80 empleados el 30 de noviembre. El 23, se publicó el pase de once personas en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Los concursos tienen procedimientos que demoran meses, por lo que de esas 16.500 vacantes abiertas lograron efectivizarse, a diciembre del año pasado, unos 7500 trabajadores.

Esto terminó representando una suba real cercana al 6%. Las otras 8100 no lograron ser designadas antes de finalizar la gestión o bien sus concursos quedaron desiertos. Al cuadro de situación, que genera un limbo para los que quedaron con el proceso a mitad de camino, se le suma que aquellas personas que fueron designadas en 2023 tienen que cumplir un año entero en el cargo para gozar de la estabilidad, según la ley que regula el régimen de empleo público.

Los números no son los que la gestión anterior o los gremios hubiesen esperado, pese a que en los últimos meses de gobierno aceleraron sustancialmente los trámites alrededor del plan.

Como dio a conocer LA NACION en septiembre del año pasado –incluso antes de las elecciones generales–, un análisis de más de mil documentos dio cuenta de que hubo un crecimiento del 199,35% en los cargos en cuestión en los expedientes administrativos entre julio y agosto. En julio, entre apertura de nuevas vacantes y puestos confirmados, se movieron 17 procesos que contenían 924 lugares de planta permanente. En agosto, y especialmente después de las PASO, ese número creció a 28 expedientes, con 2766 cargos en juego. Lo mismo ocurrió de cara a diciembre.

Los recién designados son pasibles de ser despedidos antes de cumplir los 12 meses en el cargo. Luego, ganan estabilidad. Pasada esa fecha, el Estado debería iniciar un sumario y probar que aquel trabajador cometió delitos, como la falsificación de documentos públicos o robos, para poder ser despedido. Los que están en planta transitoria sí pueden ser echados, con indemnización.

El Gobierno todavía no confirmó qué ocurrirá con los concursos abiertos ni con los designados en 2023. Fuentes oficiales explicaron, sin embargo, que se busca retrotraerlos. Javier Milei, durante la campaña electoral, envió una carta dirigida a Alberto Fernández en la que reclamaba que cesen algunas decisiones gubernamentales, entre las que se encontraban los pases a planta en el Estado. •



Pablo Moyano, líder del sindicato

ARCHIVO

# "No se va a mover una hoja": Moyano amenaza con un paro de los camioneros

Presiona para que el Gobierno acepte los acuerdos firmados con un grupo de cámaras del sector

Luego de que la mesa chica de la CGT dilatara el anuncio de un paro general, el líder camionero Pablo Moyano advirtió que su gremio avanzará con una medida de fuerza si el Gobierno no homologa el acuerdo al que llegaron con las cámaras empresarias por la paritaria del sector.

"No se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país", amenazó el hijo de Hugo Moyano, en caso de que para el lunes próximo no se haya validado el aumento salarial.

Moyano encabeza el sector sindical que promueve medidas de fuerza contra el gobierno de Javier Milei.

Otros sectores de la CGT, en cambio, se muestran menos inclinados a acelerar medidas de fuerza.

La CGT promovió el primer paro general contra Javier Milei el 24 de enero de este año.

La velocidad de la convocatoria contra el Gobierno, que acaba de asumir, marcó un récord desde la recuperación democrática.

Moyano argumentó los motivos del paro de camioneros, con un repaso de los acuerdos firmados por el gremio y las cámaras.

"Las paritarias están, lo que no hay es homologación. En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron esos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo: fueron a la Justicia para no pagar el aumento de 45%", expuso Moyano al canal C5N.

Ante ese contexto, Moyano marcó: "Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento de 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país".

"Va a haber un paro general del gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado", advirtió Moyano.

La homologación lo debería hacer la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.

#### Inflación

Convencido de que la baja de la inflación que ostenta el gobierno de Javier Milei viene de la mano de la caída del consumo, para justificarlo el sindicalista utilizó ejemplos vinculados a la rama de actividad que conduce.

"En una economía normal, un camión de recolección de residuos carga 12.000 kilos, en su gran mayoría, restos de alimentos. Hoy está cargando 5000 kilos por noche. Fijate si bajó el consumo. En el transporte de combustible hay menos viajes. En los transportes de larga distancia, al no haber obra pública, no hay traslado de material de construcción. Lo mismo pasa con los camiones de productos lácteos, que van a un cuarto [de capacidad], o un poquito más. ¿Quién va a consumir un yogur o una leche? Así pasa con aguas y gaseosas, y en todos los productos que transportamos. Pero no dejamos que suspendan a un camionero, que le saquen horas extras o parte del salario", enumeró el dirigente sindical.

Sin embargo, a pesar de los niveles récord que alcanzó la inflación durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Camioneros no llevó adelante ninguna medida contra su gobierno. •

### Un gremio de los estatales recurre a la Justicia por los despidos

Es UPCN, que reúne a la mayor cantidad de afiliados y se diferencia de ATE

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario en la administración pública, se presentó ayer ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57 para pedir el cese de despidos en el Estado nacional.

Andrés Rodríguez, jefe de la UPCN y número tres de la CGT, fue personalmente al juzgado para presentar una acción de amparo colectiva "para que se ordene al Estado empleador el cese de despidos masivos de trabajadores públicos nacionales".

La reacción de UPCN se da después del reclamo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que intentó el miércoles ocupar edificios públicos y lanzó un segundo paro sectorial para mañana.

Lejos de una tregua, Rodríguez, de histórico perfil dialoguista con todos los gobiernos de turno, decidió avanzar por la vía judicial para intentar frenar el recorte en la planta estatal. El sindicalista, que está al frente de UPCN hace 36 años, fundamenta su recurso de amparo en que, mediante esos "actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que consagra al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad propia en el empleo".

La presentación judicial amplía: "Bajo la excusa de supuestas auditorías se ha despedido personal contratado en 2023, pero también contratados de muchos años de antigüedad, personal de planta transitoria concursado a la planta permanente y trabajadores de planta permanente, sin que esas desvinculaciones respondan a lógica alguna que no sea la de achicar plantas en un porcentaje predeterminado y sin atender ninguna dotación necesaria con respecto a la política pública que se brinda en cada sector".

La UPCN es el gremio mayoritario de la administración pública nacional e integra la CGT. Monitorea por ahora las bajas y descartó avanzar en un paro sectorial. Su primer paso será ir hoy a la Justicia. Aceptó los dos últimos aumentos salariales otorgados por la gestión de Milei a pesar de que el porcentaje de suba [8%] fue menor a la inflación relevada por el Indec. De todos modos, UPCN y ATE coincidieron en la letra chica de la última acta paritaria, en la que exigieron la reincorporación de los despedidos. •

12 | POLÍTICA LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024



El titular de la Anses, Mariano de los Heros, ayer, en la Cámara de Diputados

RICARDO PRISTUPLUK

# El Gobierno busca frenar los intentos para cambiar las jubilaciones por ley

congreso. El titular de la Anses confirmó que se pretende mantener su valor frente a la inflación, pero no recuperar lo perdido

#### Laura Serra

LA NACION

Con el decreto que dispuso actualizar las jubilaciones según el índice de inflación, el oficialismo busca desactivar en la Cámara de Diputados la ofensiva opositora que pretende compensar a los jubilados y pensionados por la pérdida del nivel adquisitivo ocasionada por el fogonazo inflacionario de enero pasado, que alcanzó el 20,6%. Para ello, el Gobierno envió ayer a la Comisión de Previsión y Seguridad Social al titular de la Anses, Mariano de los Heros, para defender el DNU 274/24, que contempla una compensación parcial, del 12,5%.

De los Heros arribó de manera imprevista a la Comisión de Previsión acompañado por el extitular del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri Alejandro Chiti, quien marcó la línea del Gobierno en calidad de asesor, pese a que aún no fue designado formalmente.

"La fórmula de movilidad es para mantener el valor de las jubilaciones, no para recomponer. Los jubilados no tienen que ganar con la movilidad, pero tampoco tienen que perder, por supuesto. Y si hay que recomponer, no se hace con la movilidad, sino se hace recomponiendo el período puntual que tuvo una pérdida o un deterioro del haber", enfatizó. De los Heros ratificó, posteriormente, sus palabras.

Para el Gobierno es clave que el Congreso no avance en una ley que desautorice lo que establece en el DNU 274/2024: allí se establece que a partir de julio próximo los haberes jubilatorios se actualicen de manera mensual según el índice de precios al consumidor (IPC). Para los tres meses de transición hacia esa fecha, el Gobierno diseñó un mecanismo especial de empalme

que combina la fórmula vigente hoy, que combina la variación salarial y el crecimiento de la recaudación previsional -de aplicación trimestral- y la nueva por indexación mensual por IPC.

Para este mes, el Gobierno dispuso un adicional del 12,5% en los haberes para compensar la pérdida por la inflación de enero, que trepó al 20,6%. La oposición dialoguista, si bien coincide en que los haberes sean actualizados con la inflación, insiste en que esa compensación sea completa. Para el Gobierno, sin embargo, esto implicaría un fuerte golpe para las arcas del Estado.

#### Costo fiscal

De los Heros precisó que el costo fiscal del DNU 274/2024 será de casi dos billones de pesos en estos tres meses. "Con la actual fórmula de movilidad (que combina la variación salarial y el aumento de la recaudación de la Anses) para junio estaría arrojando un estimado del 34,1% de ajuste. Con los adelantos que se van a dar durante este periodo de abril, mayo y junio, como un adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir del mes de julio, se va a estar otorgando a los jubilados y pensionados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad", indicó.

De allí la férrea defensa del oficialismo del DNU 274/2024. "Este decreto garantiza que los jubilados no pierdan nunca más contra la inflación y sería excelente que sea ratificado por una ley", enfatizó Chiti.

Sin embargo, la mayoría de la oposición-salvo Pro-cuestionó la posición del Gobierno de simplemente "mantener" el valor de los haberes jubilatorios y no recomponerlos por la pérdida ocasionada por la inflación.

Por caso, el radical Martín Tetaz remarcó que "el año pasado hubo 210% de inflación y las jubilaciones sacaron 110%", con lo cual perdieron 100 puntos en ese período. "Ustedes están congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante. ¿Usted sacó la cuenta de cuánto tiene que ser la compensación para que los jubilados perciban de bolsillo la misma jubilación que percibían a principios de 2023?", preguntó.

Desde Unión por la Patria, Itaí Hagman insistió en que el 12,5% que ofrece el Gobierno "está muy por debajo de la pérdida de estos últimos meses". "Lo que ustedes proponen es, en el nivel más bajo (desde 2002), congelar las jubilaciones, ponerles un piso y techo", cuestionó, y advirtió que una fórmula de movilidad que solo esté atada al IPC sería gravosa para los jubilados en un contexto de baja inflacionaria y crecimiento de la actividad.

Durante el intercambio con los legisladores, el titular de la Anses cuestionó al kirchnerismo por las sucesivas moratorias previsionales que impulsaron durante su gestión, lo que permitió que cinco millones de personas se hayan incorporado al sistema pese a que no cumplieron con los 30 años de aportes.

Frente a la posición del oficialismo, los distintos bloques de la oposición comenzaron a elaborar un dictamen común para aumentar ese porcentaje. El radical Alejandro Cacace trabaja en un texto que no solo contempla una compensación del 20,6% (8,1% más que la oferta del Gobierno) sino también una cláusula que establece que el haber nunca podrá ser inferior al valor de la canasta básica por adulto. •

# La oposición impidió que se constituyan dos comisiones claves en el Senado

Tres legisladores patagónicos que responden a los gobernadores de Río Negro y Santa Cruz no dieron quorum, al igual que el kirchnnerismo

#### Delfina Celichini

LA NACION

En la antesala a la discusión de la nueva "Ley de bases", dos gobernadores patagónicos volvieron a advertir al Gobierno por la falta de diálogo. Se dio esta mañana en el Senado, cuando los legisladores que responden al santacruceño Claudio Vidal y al rionegrino Alberto Weretilneck se sumaron a la avanzada kirchnerista de no dar quorum en las comisiones para obstaculizar el nombramiento de sus autoridades.

Mientras que Unión por la Patria adoptó esta medida de protesta porque considera que se les concedieron menos lugares de los que les corresponden, los patagónicos volvieron a mostrar los dientes ante la definición de la Casa Rosada de sostener el recorte de partidas provinciales. Desconcertados, los senadores libertarios hicieron los llamados de rigor para evitar un nuevo traspié, pero nunca obtu- las transferencias, la batalla entre vieron respuesta.

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Agricultura, Ganadería y Pesca no pudieron nombrar a sus autoridades. ni definir una agenda de trabajo, por falta de quorum.

"Hemos dejado de percibir más de 50.000 millones de pesos de las transferencias que nos corresponden por coparticipación nacional en los últimos meses. Para funcionar y garantizar servicios, la provincia tiene que adquirir elementos e insumos que tienen aumentos desproporcionados", indicó el gobernador Weretilneck en un video que difundió esta misma mañana en su canal de YouTube, mientras Mónica Silva, quien le responde políticamente, pegaba el faltazo en la comisión de Trabajo del Senado.

"Los ataques permanentes del gobierno nacional a las provincias no parany, por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos y precavidos para no repetir viejas historias de crisis financieras", advirtió el gobernador de Río Negro, uno de los mandatarios que se niega a reimplantar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y propone coparticipar el impuesto al cheque o PAIS.

"Quiero manifestar nuestra voluntad al diálogo, nuestro respeto por las libertades sindicales, nuestra posición a escuchar y a entender lo que nos planeta el otro", dictaminó.

#### La tensión con Vidal

A las ausencias de los kirchneristas y de la rionegrina Silva se sumó la de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que responden el gobernador Vidal.

El mandatario mantiene un tensoida y vuelta con el Gobierno, que recrudeció por la eliminación de los giros que la Anses les realizaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.

Frente a esta decisión, Vidal aseguró que "hay un gran descontento entre los gobernadores patagónicos" y señaló: "La mayoría no está de acuerdo con muchas de

las medidas del Gobierno". El santacruceño apuntó también contra las medidas de ajuste anunciadas por el Presidente, y advirtió: "Si no hay recursos para mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de 'Ley de Bases' ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros".

Toda la tropa parlamentaria del gobernador fue renuente a acompañar las iniciativas de Javier Milei en el Congreso. Los diputados de Santa Cruz, Sergio Acevedo y José Garrido, no acompañaron los puntos claves de la antigua ley ómnibus y se sumaron a la sesión por la que se buscó discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

En la Cámara alta, Gadano y Carambia no solo rechazaron el DNU 70/2023 sino que hasta le negaron al Presidente la autorización para ausentarse del país, algo poco frecuente en la praxis parlamentaria.

Además de la eliminación de Vidal y la Casa Rosada se explica también por los 1800 despidos en las represas Néstor Kirchnery Jorge Cepernic, paralizadas por falta de financiamiento. También por los intentos de privatizar la empresa minera Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que provee a la provincia alrededor de 5000 puestos de trabajo.

#### El aporte de Chubut

Por su parte, el chubutense Ignacio Torres convalidó la presencia de la senadora de su provincia, Andrea Cristina. A pesar de que el gobernador protagonizó contrapuntos de alto voltaje con el presidente Javier Milei, es probable que haya priorizado la diplomacia frente al diálogo pautado para hoy

Los legisladores del sur volvieron a mostrar los dientes por los recortes de partidas a las provincias

entre los mandatarios de Juntos por el Cambio y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Una de las comisiones que pudieron conformarse fue la de Coparticipación Federal, clave para los intereses provinciales. Allí se designó al senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) como presidente, quien destacó que "es un tema centralen Argentina". "Es uno de los primeros puntos de las reformas necesarias que planteó el presidente de la Nación y en el que están trabajando los gobernadores", planteó.

Lo secundó el fueguino Pablo Blanco (UCR). En su intervención, propuso "invitar a representantes de las provincias" a la comisión. "Hay varios proyectos sobre la nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Este tema no es fácil", señaló.

También se constituyeron las comisiones de Turismo; Economía e Inversión, y Seguridad Interior y Narcotráfico. •

LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

#### **EL ESCENARIO**

# Ahora es cuando todo empieza de verdad

#### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

hora escuando todo comienza. Una idea arraigada en la cultura popular uruguaya indica que el año empieza de verdad después de la Semana Santa, que, en Uruguay, como país laico que es, se llama Semana de Turismo. La Argentina de Javier Milei parece estar imitando al vecino. El verano se acabó definitivamente y arrancó el otoño. En sentido amplio.

Si bien la gestión mileísta se inició formalmente hace ya 117 días y en este tiempo tomó suficientes decisiones y, sobre todo, hizo innumerables anuncios y abrió muchos frentes de batalla, los efectos prácticos de muchas de sus políticas y las consecuencias de lo que aún no hizo recién se verifican y se perciben con contundencia desde hace unos pocos días.

La herencia sigue presente, pero las soluciones o la falta de ellas frente a algunos problemas cotidianos (acumulados y nuevos) comienzan tenuemente a ser responsabilidad del gobierno actual. Aunque todavía la administración libertaria goza de altos niveles de comprensión y tolerancia por el desastre que recibió, según muestra la mayoría de los sondeos. El cambio de estación podría ser un momento bisagra, de esos que refuerzan un rumbo de Gobierno o lo ponen en cuestión y obligan a revisiones.

Por ahora, tanto el Presidente como el pequeño anillo de poder que lo rodea y los pocos ministros con caudal de voz suficiente (léase, Luis Caputo y Patricia Bullrich) siguen acelerando en las curvas y jactándose de eso. Tanto como para que Milei postee en la red X, con aparente ironía, que el FMI se haya sorprendido de la baja más pronunciada de la inflación que lo previsto y al mismo tiempo le pida pragmatismo. Justo a un dogmático,

Entre el Fondo y el Presidente "calidad y cantidad" son causa de discrepancia en lo que a ajuste se refiere. Algunos números favorables que el Gobierno esgrime como trofeos y las imágenes de las rutas hacia los destinos turísticos durante la Semana Santa colapsadas de automóviles sirven para reforzar narrativas e ilusiones, tanto como para relativizar advertencias.

En las redes sociales (ese terreno pantanoso cuyo valor aumentó significativamente desde que allí creció y floreció a velocidad supersónica la carrera política de Milei), el flujo de los mensajes y conversaciones revela que el dominio de la agenda está registrando incipientes movimientos.

El sentido de las interacciones se muestra menos desequilibrado en favor de las dominantes fuerzas del cielo frente a las opiniones críticas, con una leve alza en los últimos días de reacciones negativas, como señala un relevamiento reciente de la consultora Taquión, que se visualiza con más claridad cuando se desagregan las cuentas de los trolls.

Setratade una alteración que aún no llega a convertirse en un cambio de tendencia, de lo que venía ocurriendo desde los primeros meses del nuevo gobierno. Las curvas verdes y rojas no se tocan, pero ya están más cerca.

La convergencia de una serie de hechos estaría detrás de los nuevos ruidos, según advierten especialistas en opinión pública. En despachos oficiales cercanos al Presidente se mira con atención el



Javier Milei

humor social para determinar si se sostiene el curso favorable o empieza a gestar se algún reflujo de consideración.

#### Amenazas y desafíos

Entre los asuntos que han tenido más repercusiones negativas recientemente aparece, en primer lugar y de manera transversal, la explosión de la epidemia del dengue por la nula política comunicacional y la desconocida política sanitaria del Gobiernoal respecto. Como para que Alberto Fernández y varios referentes de su gobierno se hayan animado (con notable temeridad) a inflar el pecho para reivindicar su polémica gestión de la pandemia de Covid, cuyo encierro infinito fue el disparador de la expansión libertaria y el comienzo del fin del último experimento kirchnerista. Paradojas recurrentes.

En segundo lugar, asoman las cesantías y la no renovación de contratos en el sector público, que, si bien refuerzan el apoyo de quienes votaron al Gobierno para que achique el Estado, empiezan a dejar de ser números abstractos para ser nombres propios más lejanos o más cercanos a muchos argentinos. Más aún cuando se agrega a las suspensiones, despidos y aplicación de planes de retiro voluntario en el sector privado.

La pérdida de trabajo se suma a la caída abrupta del poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores formales (ni hablar de los informales), con preeminencia en los estatales y en las jubilaciones. El efecto positivo de la baja de la inflación en febrero (que habría continuado en marzo) desde la estratósfera de diciembre y enero tuvo su contraparte en la recesión.

La estanflación está dejando muy rápido de ser una palabra compleja de la jerga económica para convertirse en un hecho palpable para la mayoría, aunque no resulte igual para todos. Y todavía no empezaron a llegar las nuevas tarifas, cuyo aumento el Gobierno había postergado en defensa propia, pero que ya no puede seguir pateando para adelante. La contabilidad creativa que arroja superávit fiscal tiene límites.

De todas maneras, algunos especialistas advierten que la relevancia de esos hechos pueden estar potenciados en las redes sociales por una participación más activa de cuentas vinculadas con los sectores más refractarios al Gobierno, como el kirchnerismo, el radicalismo que se referencia en Martín Lousteau, los sectores sociales progresistas y la izquierda. Estos no solo inflan las críticas, sino que bloquearían a los oficialistas que los hostigan. Una práctica en auge, que incluye al propio Presidente, quien en las últimas semanas profundizó la restricción a sus publicaciones en las redes. Al enemigo ni justicia.

"Por ahora, veo más operaciones que cambios de tendencia reales. Los kirchneristas y los progres organizados salieron a hacerles bloqueos masivos a los libertarios, y están usándose mutuamente para levantar en interacciones", afirma un consultor que tiene entre sus clientes a gobernadores cambiemitas y funcionarios del gobierno nacional. Aprendizajes para competir en terreno del adversario.

Esa novedosa potenciación (orgánica o forzada) del segmento crítico tiene, no obstante, reflejo en algunas mediciones concretas. "Fuera de los oficialistas Milei, Bullrich y Caputo, los únicos que han recuperado algo de imagen son los opositores que aparecen, hablan y cues-

La estanflación está dejando de ser una palabra de la jerga económica para ser una realidad concreta

En las redes y en las calles empiezan a discutirle la hegemonía al discurso oficial

La pregunta clave para oficialistas y opositores es si lo peor es lo que pasa o lo que está por venir tionan, como Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Martín Lousteau y hasta Guillermo Moreno", advierte la consultora Shila Vilker, directora de Trespuntozero. Alguien tiene que llenar el vacío de la oposición. Por ahora, no es más que eso.

#### La calle, terreno de conflicto

Así, un nuevo clima también intenta instalarse en la calle, que vuelve a ser incipiente terreno de conflicto, después de la calma que siguió a la muy prematura y nada popular reacción inicial de los sindicatos nucleados en la CGT y de los movimientos sociales contra el Gobierno en su primer mes de gestión.

El silencio que siguió a aquella movilización de enero, cuyo efecto sobre el Gobierno y sus seguidores y adherentes fue nulo (en el mejor de los casos), acaba de ser roto por Héctor Daer, el triunviro cegetista que más fuerte jugó en las elecciones en favor de Sergio Massa y más afectado quedó por eso. Ahora promete una nueva movilización para el 1° de mayo y amenaza con un incierto paro general. También volvió Pablo Moyano, con sus amenazas de parar todo el transporte del país. Son escarceos. El riesgo de hablarse encima y de lograr el efecto contrario al buscado siempre está latente. Todo es cuestión de oportunidad.

Por otra parte, en el plano simbólico y más para el círculo rojo o para segmentos sociales específicos, se sumó la postulación del cuestionado y cuestionable juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, en su carácter de garante de los entramados de intereses y factores de poderes, también conocidos como "la casta". Así como la de Manuel García-Mansilla, como referente de los postulados más conservadores y antifeministas, entre los que resalta su posición contraria a la legalización del aborto. No son temas masivos, pero suman ruido.

Con ese decorado de fondo, asoma como un elemento de enorme relevancia el resultado del tour de force con los gobernadores. Ayer, en la reunión con los cambiemitas, se entró en el segmento decisivo para avanzar hacia la aprobación (o un nuevo tropiezo) del adelgazado megaproyecto de la "Ley de bases

y puntos de partida para la libertad de los argentinos" en el Congreso. Fue un paso adelante, pero todavía quedan varios puntos por resolver.

El tiempo transcurrido desde que la iniciativa se presentó, hace casi tres meses, y trastabilló en la Cámara de Diputados no ha sido en vano. Aprendizajes, nuevos problemas, más periodicidad e intensidad en el relacionamiento entre el Gobierno y el resto de los actores políticos y una situación socioeconómica más compleja dan como saldo un nuevo panorama en el que las cuotas de poder están en proceso de rebalanceo. Con avances y retrocesos de todos.

Las alianzas regionales de los mandatarios provinciales, no solo por pertenencia partidaria, son una realidad que se consolida. A las ligas norteña y patagónica ahora quiere sumarse una del área pampeana, aunque cuenta con la dificultad de ser impulsada por el hermético y radicalizado Axel Kicillof, de cuyo espíritu gregario todos tienen demasiadas dudas. Sin contar con que su sombra siempre tiene las formas de Cristina Kirchner.

El pragmatismo que Milei desprecia en público contrasta con el que se verifica (con cuentagotas, es cierto) en prácticas más reservadas. Es el caso de los diálogos con los gobernadores tejidos con paciencia de padre abnegado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, a quien los mandatarios provinciales le reconocen tanta buena fe como relativa autoridad.

El Presidente suele desautorizarle a Francos algunas promesas hechas sino que, además, acostumbra a correr el arco, como ocurrió con las cajas de jubilaciones provinciales y otros fondos que les siguió retaceando últimamente a las provincias. Un patrón que ya muchos de los opositores incorporaron y, prevenidos, empiezan a cuestionar su eficacia.

La admisión de errores por parte de los funcionarios y la participación del jefe de Gabinete en las reuniones con los jefes provinciales, como sucedió ayer, asoman, en definitiva, como concesiones presidenciales. La credibilidad estaba en juego.

En la tarde de ayer, los gobernadores de JxC ratificaron su decisión de apoyar la sanción de la "Ley de bases" "por convicción y no como el resultado de una transacción", y, por eso mismo, dejaron en claro que tienen cuentas pendientes. Entre esos reclamos están "los fondos para las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación y las obras públicas paralizadas", según la síntesis de uno de los mandatarios.

Además, reclamaron una discriminación positiva en el trato: "No puede ser que nos traten igual a los que hemos apoyado desde el principio para que el Gobierno pudiera avanzar que a los que se han opuesto", dijo uno de los cambiemitas, que después ha debido explicarles a los propios por qué apoya a un gobierno que los destrata y les quita recursos.

Elclima alterado en el universo virtual, el incipiente humor cambiante en las calles, el crédito aún abierto al Gobierno más el impacto negativo de algunas medidas oficiales, mientras se espera que llegue lo que alguna vez se llamó "brotes verdes", componen el boceto de una nueva realidad. Lo más parecido a un momento bisagra. La pregunta es si lo peor es lo que está pasando o lo que aún está por venir.

Ahora es cuando todo empieza a jugarse de verdad y por los puntos. Mejor no equivocarse. •

#### La negociación con las provincias | CUMBRE EN LA CASA ROSADA

# Los gobernadores aliados apoyan la ley de Bases, pero aún no hay acuerdo por los fondos

Los mandatarios no quieren pagar el costo político de un aumento de Ganancias; el Gobierno dijo tras la reunión que hubo un entendimiento; persisten las diferencias por el paquete fiscal

#### Cecilia Devanna

LA NACION

El Gobierno recibió ayer a los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC) en el marco de las negociaciones sobre la nueva versión de la ley ómnibus y con la mira puesta en el Pacto de Mayo, al que convocó el presidente Javier Milei. El encuentro se realizó durante una hora y media en la planta baja de la Casa Rosada, donde tiene sus dependencias el Ministerio del Interior, encabezado por Guillermo Francos. "Hemos llegado a un acuerdo con los gobernadores presentes que se comprometieron a apoyar ambos proyectos", dijo el funcionario tras el encuentro.

La reunión fue calificada por distintos asistentes de cordial, con reclamos de las provincias, pero que no condicionan los apoyos a la nueva "Ley de bases" y el paquete fiscal. Lo que resta definir, según explicaron fuentes al tanto de lo conversado, es la restitución de Ganancias. Según pudo saber LA NACION, la escala del impuesto sería progresiva, con actualización automática y el piso a definir, pero estaría arriba de \$1,5 millones.

Ese es precisamente uno de los puntos que no terminan de convencer a los gobernadores, ya que la Casa Rosada pretende devolverles financiamiento a las provincias con la recaudación de la cuarta categoría del gravamen, aunque también busca que el costo político de aumentar un impuesto sea compartido con los gobernadores.

A su vez, el Ministerio de Economía rechaza la posibilidad -planteada por los gobernadores- de coparticipar otros impuestos, como el PAIS, uno de los pocos cuya recaudación aumentó de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Según fuentes oficiales, para los primeros días de la semana próxima estará listo el último borrador que el Gobierno tiene planeado distribuir entre los mandatarios provinciales. En la sede gubernamental, Francos protagonizó el encuentro junto al jefe de Gabinete. Nicolás Posse. A ellos se sumaron los segundos de sus áreas, Lisandro Catalán y José Rolandi, respectivamente.

chas de las propuestas se toma-Torres. En tanto que el santafesino Maximiliano Pullaro sumó: "Fue una reunión muy buena. Nosotros vamos a acompañar. Es una buena ley que les sirve a las provincias y a la Nación. No está confeccionada del todo, faltan definir aspectos de rechazos en artículos claves. la letra chica".

ción libertaria es que el nuevo texto de la ley empiece a tratarse en comisión el próximo 17 de abril y llegue al recinto de la Cámara baja una semana después, el 24. Allí se contempla sumar el capítulo de reforma laboral que estaba incluido en el decreto 70/2023 y que resultó frenado por amparos judiciales. En paralelo, se incorporaría el capítulo fiscal que fue retirado de la versión que terminó siendo debatida en el recinto y por ende no tiene estado parlamentario como el resto de la ley.

Es precisamente en el capítulo fiscal donde están las principales diferencias. En especial lo referido al impuesto a las ganancias. Allí están por un lado los patagónicos, que no quieren que se retrotraiga el piso a como estaba antes del cambio impulsado por Sergio Massa el año pasado, mientras que los del norte apuntan a que se concrete.

También se pidió restituir las cajas jubilatorias y recuperar la obra pública.

"La reunión fue muy positiva en términos generales, hay unanimidad de acompañar la "Ley de bases" y trabajar para apoyar al Gobierno", dijo a LA NACION uno de los asistentes al encuentro. "Se va a trabajar para lograr el apoyo parlamentarioydarlegobernabilidad al Presidente porque coincidimos todos en que necesitamos que la Argentina mejore, que mejore su economía", resaltó.

Un "poroteo" en la Cámara de Diputados indica que los gobernadores que estuvieron ayer en la Casa Rosada tienen influencia sobre unos 100 legisladores, aunque no garantizan que todos ellos voten en todo a favor de los proyectos oficiales. Por caso, voceros de los mandatarios advirtieron: "Se le plantearon en términos generales al gobierno nacional las necesidades puntuales de las provincias".

En ese sentido, los mayores reclamos "giran en torno a fondos para reactivar las obras públicas nacionales y provinciales, la ley de Ganancias, las cajas previsionales de algunas provincias y mayor gestión" por parte de la Casa Rosada.

#### El texto final

De acuerdo con las fuentes con-"De cara al Pacto de Mayo, mu-sultadas, como próximo paso "la semana que viene se va a trabajar ron", dijo al salir de la Casa Rosada en el texto de la ley para conseguir el gobernador de Chubut, Ignacio los consensos que permitan su aprobación tanto en general como en particular". Justamente, lo que no sucedió en la Cámara baja con la ley ómnibus original, que fue retirada por el oficialismo durante la votación en particular, tras varios

Durante el encuentro también La aspiración de la administra- se abordó el tema de las cajas pre-

visionales, otro de los focos de conflicto entre la Nación y las provincias, donde tomó forma la posibilidad de que se consulte al Ministerio de Economía y a la Anses respecto de la viabilidad de que se genere el flujo de dinero a las provincias, a la par de que se resuelven las auditorías en curso.

Sobre la obra pública, otro de los focos de diferencias, ya que la administración libertaria cortó de raíz el financiamiento, se habló de evaluar los grados de avance para ver cada situación en el territorio, así como la posibilidad de que se transfieran las partidas necesarias a los gobiernos provinciales.

A la reunión, que se hizo en el salón de los escudos del Ministerio del Interior, llegaron los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; de Chaco, Leandro Zdero, y por la ciudad de Buenos Aires acudió la vicejefa Clara Muzzio, dado que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, tenía a la misma hora la reunión por el conflicto de la coparticipación, en el Palacio de Hacienda, con el ministro Luis Caputo. Muzzio, de 42 años, fue la única mujer que se sentó a la mesa gubernamental.

Antes de este encuentro, la semana pasada el ministro Francos se había reunido con los gobernadores del Norte Grande, entre los que estaban los mandatarios provinciales de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Zdero; de Corrientes, Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Sadir; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, un aliado de la Casa Rosada que, a la vez, es cuestionado puertas adentro del peronismo.

En forma individual, Francos también mantuvo encuentros con el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el de Neuquén, Rolando Figueroa. En cambio, no hubo más reuniones con Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Sergio Ziliotto, de La Pampa, y Martín Llaryora, de Córdoba, a quienes la Casa Rosada considera los más hostiles a la nueva ley.

Según pudo saber LA NACION, para la Casa Rosada el de ayer fue el último encuentro previo al envío del proyecto de ley a la Cámara de Diputados, al tiempo que Francos ya encaró sondeos en busca de votos en el Senado, que es esquivo para el oficialismo.



Los gobernadores de JxC estuvieron ayer en la Casa Rosada

# En el primer trimestre, los giros discrecionales hacia el interior cayeron un 85,8%

Hasta marzo, la Nación transfirió \$76.278 millones, básicamente para hospitales; hubo cero pesos para las 13 cajas de jubilaciones no transferidas

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- El ajuste de la Nación sobre las provincias se mantiene: en el primer trimestre las transferencias no automáticas pagadas (las que van por fuera de la coparticipación e incluyen, por ejemplo, los giros a las cajas de jubilaciones no transferidas) cayeron 85,8% interanual en términos reales. En marzo la baja real respecto del mismo mes de 2023 fue de 82,2%. En los tres primeros meses del año, los giros no automáticos pagados por la Nación a las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires sumaron \$76.278 millones, de los cuales \$56.805 millones fueron en marzo.

Los datos se conocieron aver, antes de la cumbre que la Casa Rosada mantuvo con los gobernadores de Juntos por el Cambio y en medio de otros contactos del oficialismo con los mandatarios para que se aprueben la nueva versión de la ley ómnibus y el Pacto de Mayo.

La consultora Politikon Chaco. dirigida por Alejandro Pegoraro, describe que entre enero y marzo

los giros devengados cayeron en términos reales 73,1% contra igual período 2023 y los pagados lo hicieron 85,8%.

El mes pasado, de cada \$100 que se giraron a las provincias, \$66,3 correspondieron a actividades relacionadas con el Ministerio de Salud, en particular para asistencia a hospitales. Otros \$24,2 se vinculan con envíos de la Secretaría de Educación por tareas socioeducativas. Le siguen las del Ministerio del Interior(representaronel5,2%deltotal), mientras que el resto de las áreas concentraron apenas el 4,3%.

Las transferencias no automáticas no son todas "discrecionales" (sí es el caso de los Aportes del Tesoro Nacional), en el sentido de que hay partidas que se fijaron en leyes, por lo que están previstas en el presupuesto nacional. Es el caso del financiamiento de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que en los primeros tres meses del año sumaron 0 pesos, así como los fondos para el transporte o el incentivo docente (Fonid).

Sobre esa base, la de que existen por ley, es que los 13 gobernadores

POLÍTICA | 15 LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024



MINISTERIO DEL INTERIOR

de las provincias afectadas sostienen que el camino-si no hay avance en las negociaciones con Nación-es acudir a la Justicia, porque tienen "respaldo legal" en su reclamo.

Desde los ministerios del Interior y Economía indicaron que el dinero "está" pero que hasta que se terminen las auditorías está siendo "reconducido" a las provincias a través de "otras partidas". De los números oficiales no se desprende que esos fondos se hayan aplicado a algún otro destino. Todo lo contrario.

Si el análisis de las transferencias en marzo es geográfico, la baja más leve la registró Santa Cruz (-13,2%) y la más fuerte La Rioja (-99,6%). Cuando se toma lo efectivamente pagado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra una suba de 78,9%, por haber recibido fondos para el Hospital Garrahan, y Santa Cruz. Ayer, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con el ministro Luis Caputo, en busca de cobrar una deuda estimada en 1,2 billones de pesos, que surge del fallode la Corte Suprema que restituyó fondos de la coparticipación. La gestión no habría llegado a buen puerto (ver aparte).

En marzo la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de envíos no automáticos pagados, con \$21.168 millones (37,3%), a la vez que fue la que más baja real tuvo: 85,9% respecto del mismo mes del 2023. De algo más de \$21.000 millones que recibió, \$20.000 millones fueron para educación y hospitales.

En el primer trimestre, San Luis, con \$27 millones de transferencias no automáticas pagadas, es el distrito que menos fondos nacionales recibió; seguido por La Rioja, con \$55 millones, y Catamarca, con \$70 millones.

# Aumento para las FF.AA. y

sidente Javier Milei proclamara una "nueva era de la reconciliaza un promedio del 21% en los distintos grados. La mejora, sin una recomposición real, ya que implica la aplicación de la actuanal, advirtieron fuentes castrenses a LA NACION.

La mejora está contemplada en una resolución conjunta firmada por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Defen-

Los militares vienen sosteniendo desde hace tiempo el reclamo por una equiparación salarial con las fuerzas de seguridad. También la ministra Patricia Bullrich anunció una mejora salarial, en el mismo sentido, para el personal de la Gendarmería, la Prefectura y la Policia de Segu-

# Macri ratificó su reclamo, pero Caputo no destraba los pagos

La Ciudad estima en \$1,2 billones la deuda tras el fallo de la Corte; falta la autorización del ministro

Maia Jastreblansky

LA NACION

Mientras los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunían en la Casa Rosada para abordar el futurode la leyómnibus y el pactofiscal -condicionantes del eventual Pacto de Mayo-, Jorge Macri prefirió verse cara a cara con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

El jefe de gobierno porteño privilegió su visita al Palacio de Hacienda para reiterar el reclamo por la deuda que el Gobierno tiene con la Ciudad por los puntos de coparticipación que fueron reconocidos por la Corte Suprema y que nunca se actualizaron. El ministro de Javier Milei, fiel guardián del déficit cero, exhibió buena predisposición y hasta reconoció los argumentos legales de Macri y su equipo. Pero por ahora no ofreció una solución ni autorizó los desembolsos.

ses exactos. En este tiempo, la gestión de Milei no actualizó los fondos de la coparticipación que la Ciudad reclama y mucho menos saldó la deuda acumulada. Siempre según la Ciudad, el Gobierno le debe al distrito \$522,114 millones. Un monto que el gobierno porteño actualiza con intereses a \$1,2 billones. El 21% del presupuesto porteño.

Fuentes del Gobierno aseguraron que el encuentro se desarrolló en buenos términos. Y que tanto Caputo como Jorge Macri se mostraron de buen humor al finalizar la reunión. "Ambos dijeron que seguramente se llegará a un acuerdo", dijo un colaborador oficial.

En la reunión no hubo, sin embargo, una solución definitiva. Hubo gestos de buena voluntad y se acordó que continúe el trabajo de los equipos técnicos para encontrar una salida. "La Nación reconoció la vigencia del fallo de la Corte y el derecho de la Ciudad en su reclamo. También se acordó realizar reuniones en el corto plazo para comenzar a implementar una salida viable", dijeron fuentes de la Ciudad.

Como hace con otros temas, el Gobierno estudia los desembolsos y gana tiempo. Un colaborador porteño apuntó: "En términos de negociación estamos en el peor de los mundos. Porque en el Gobierno nos atienden muy bien, nos dicen que nos asiste el derecho... pero no nos pagan".

El problema con la coparticipación de la Ciudad se arrastra desde 2020 cuando gobernaba Horacio Rodríguez Larreta. Ese año, Alberto Fernández decidió recortarle al distrito el 1,18% de coparticipación para volcar esos fondos a la provincia de Buenos Aires. El Congreso luego aprobó la ley de financiamiento de seguridad interior, que sumó otra reducción del 0,92%. La coparticipación de la Ciudad pasó del 3,5% al 1,4%. La gestión de Rodríguez Larreta llevó el reclamo a la Corte, que el 22 de diciembre de 2022 dictó una medida cautelar a través de la cual se le reconoció a la Ciudad una coparticipación del 2,95%.

Del encuentro en Economía también participaron, por la Nación, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman: la subsecretaría de Rela-



Jorge Macri JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO



Luis Caputo MINISTRO DE ECONOMÍA

ciones con las Provincias, Valeria Sánchez; el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti; el ministro Jorge Macri ya había hablado de de Hacienda de la Ciudad, Gustavo este tema con Caputo hace tres me- Arengo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Guillermo Romero.

Para Jorge Macri, la actualización de la coparticipación es crucial en términos de caja. El alcalde porteño compensa la caída de esos fondos con el impuesto a las Leliq-que está a la baja-yademás ve caer la recaudación del resto de los gravámenes por la recesión. "Si seguimos así, en el segundo semestre tendremos que empezara bajar proyectos", apuntó un funcionario porteño.

En esta situación acuciante, fue el jefe de gobierno porteño quien pidió la audiencia con el ministro de Economía y buscó darle visibilidad. Algunos en la gestión de Milei no terminaban de comprender por qué motivo la cita se agendó el mismo día y a la misma hora que la reunión que, calle de por medio, se estaba celebrando en la Casa Rosada con los gobernadores de JxC.

Hay quienes leen que, detrás de la simultaneidad de las reuniones, está el pedido recurrente de Mauricio Macri para que la gestión libertaria tenga un trato diferencial con los actores de Pro, que son los que vienen apoyando incondicionalmente al Gobierno. Según pudo reconstruir LA NACION, el expresidente le transmitió a Milei que pretendía que en la ronda de reuniones con los gobernadores por el Pacto de Mayo, recibiera primero a los de Pro.

El jefe de gobierno porteño tiene un tablero grande de temas que tratar con Nación, que incluye las transferencias de servicios pendientes a la Ciudad. Hasta ahora no agitó el avispero a la espera de que se aclare el vínculo que su primo quiere tener con el líder libertario.

Distintas fuentes deslizan que las últimas conversaciones entre Milei y Mauricio Macri no fueron en los mejores términos, si bien el Presidente nunca abandona el trato respetuoso hacia su antecesor. Macri, por ejemplo, está esperando al momento adecuado para pronunciarse sobre la postulación del juez federal Ariel Lijo para la Corte, que él no ve con buenos ojos.

El plan judicial de Milei le genera incomodidad a Macri, máxime cuando observa que Cristina Kirchnertodavía no se pronunció y que en la Casa Rosada se muestran confiados en contar con los votos del PJ. •

### Duro rechazo de Fores a la postulación del juez Lijo

CORTE. La entidad llamó a Milei a honrar sus promesas de campaña

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) dio a conocer un duro comunicado objetando la postulación del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema y conminó al presidente Javier Milei a honrar la promesa electoral de diferenciarse de la cultura política que llevó al país a la crisis actual.

Con la firma de su presidente, Alfredo M. Vítolo, y su secretario, Marcelo Gobbi, Fores recordó "la decadencia argentina" en el plano institucional y específicamente en la órbita judicial, para llamar la atención sobre "la dirigencia política [que] insiste en el intento de utilizar a la judicatura para fines políticos" y apuntar con nombre y apellido al juez Lijo por las "sospechas" y "polémicas" que hilvanó en los últimos años. Foresadvirtió que los jueces de la Corte no solo deben ser "técnicamente idóneos, sino también ejemplares" y subrayó la conveniencia de que la vacantedejada por Elena Highton sea ocupada por una mujer.

"La decadencia argentina no es únicamente económica, sino también institucional. Las instituciones han fracasado en su misión de hacer regir efectivamente los derechos y libertades constitucionales", comienza el comunicado, que elogió la postulación de Manuel García-Mansilla.

Peroalertó: "La Corte Suprema debe estar integrada por jueces que no solo sean técnicamente idóneos, sino también ejemplares". Y añadió, en alusión a Lijo: "Demasiadas son las polémicas que despierta el candidato, quien integra el cuestionado fuero Criminal y Correccional Federal".

El párrafo final tiene como destinatario a Milei. "Los estadistas se distinguen, entre otras cosas, por la capacidad de reconocer errores y de rectificarlos. El Gobierno tiene una oportunidad de oro para demostrar que ha dicho la verdad cuando anunció su intención de diferenciarse de la cultura política que ha llevado a la Argentina a la situación actual. Corresponde que desista de la postulación del doctor Lijo".

Fores se sumóasí al rechazo planteado sin rodeos por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la AmCham, además de las objeciones de otras entidades empresarias, jurídicas y políticas. •



Gualeguaychú 763, Paraná, Entre Ríos

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 62.1.3 del Cap. VI de la Resolución I.G.J.N. (G) N=8/2015 hace saber: Último sorteo de Quiniela de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) S.E. del día: 30 de Marzo de 2024 correpondió:

1º premio:

2º premio:

3º premio:

# de seguridad

Será del 21%; no llega a satisfacer la pérdida salarial por inflación

Dos días después de que el preción con las Fuerzas Armadas", el Gobierno otorgó un aumento salarial a los militares, que alcanembargo, sería inferior a la inflación acumulada en los meses de febrero y marzo y no representa lización que se había concedido a la administración pública nacio-

La actualización salarial se conoció luego de que el Presidente invitara a las Fuerzas Armadas a participar del Pacto de Mayo y ser "testigos y estandartes de la nueva Argentina".

sa, Luis Petri.

ridad Aeroportuaria. •

16 | POLÍTICA

# Fuerte gesto de apoyo de Milei a la jefa militar de EE.UU. en la región

sorpresa. El Presidente viajó anoche a Ushuaia para reunirse con la general Richardson, jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas

Mariela Arias

CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ

EL CALAFATE.- Pasadas las 23, y en otro gesto para marcar su fuerte sintonía con la Casa Blanca, el presidente Javier Milei aterrizó en Ushuaia para reunirse con la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. quien horas antes había llegado a esta ciudad para visitar la Base Naval de Ushuaia y navegar en el buque de transporte Canal de Beagle, que funciona en tándem con el rompehielos Irizar para las campañas antárticas de verano.

"Muchos gobiernos se llenaron la boca hablando de soberanía, pero no hicieron nada por ella. No hicieron nada para defender las fronteras ante el avance del narcotráfico, para proteger los mares de los pesqueros ilegales. La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende en apoyarnos mutuamente con los países que comparten los valores de Occidente. Y el mejor recurso para defender la soberanía es apoyar a Estados Unidos y a todos los países que defiende la causa de la libertad", aseguró Milei, en la base naval, tras saludar a Richardson.

Lavisita de Richardson sedio en el marco de una gira por el país que tuvo como preocupación recurrente el avance de China en la región. Si bien no hay registros públicos de que el gigante asiático participe activamente en obras de infraestructura en la zona, la presencia de la general pareció enfocada en disipar cualquier posibilidad de que eso suceda.

Milei, quien viajó junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, entre otros miembros de la comiti-



La general Richarson, ayer, y el presidente Milei en Ushuaia

PRESIDENCIA

va de 27 personas que se trasladó solo dos días después de que el go- febrero pasado en Buenos Aires. en un avión de la Fuerza Aérea, sor- bernador, Gustavo Melella, anunció Entre los temas de agenda que Ri- internacional como otros puertos prendió al mediodía con el anuncio del viaje a la ciudad más austral del país. Si bien no trascendieron los tópicos de la reunión, el viaje de 3079 kilómetros configura una nueva señal hacia el gobierno de Joe Biden.

El anuncio del encuentro tuvo un rebote inmediato en Ushuaia, donde el sindicato docente convocó a otros gremios a repudiar la visita del Presidente y de Richardson a través de una manifestación en la plaza de Ushuaia donde se encuentra el monumento a los caídos en la Guerra de Malvinas. Todo ocurrió que no se reuniría con Richardson y que fuentes del gobierno fueguino confirmaron a LA NACION que no habían sido informadas oficialmente de la visita del jefe del Estado.

Estados Unidos es para Milei un aliado clave: visitó ese país en su primer viaje como presidente electo y, desde entonces, los encuentros entre funcionarios de ambos países se repitieron en territorio norteamericano y en suelo local. El de mayor relevancia fue con Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, en

chardson impulsó durante su viaje asoma como prioritario el avance de China en la región y la base científica que construyó en Neuquén, junto con la amenaza del terrorismo fundamentalista en el continente, la compra de equipamiento defensivo. Su viaje de 3079 kilómetros hasta Ushuaia se realizó, según información oficial, para interactuar con personal militar en la Base Naval, conocer sus misiones y el papel fundamental que desempeñan en la salvaguardia de rutas marítimas vitales para el comercio global.

En 2022, con la intención de fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en la ruta a la Antártida, el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana encabezó en Ushuaia la colocación de la piedra fundamental de la Base Naval Integrada, lo que en la isla se conoce como el Polo Logístico Antártico, emprendimiento que a finales de 2021 había generado preocupación en Estados Unidos por la eventual participación de Rusiay Chinaen su financiamiento y gestión.

Sin embargo, no era nuevo el proyecto, sino un antiguo anhelo de distintos gobiernos fueguinos enfocados enfomentar un eje de desarrollo económico y productivo, alternativo a otras actividades como el turismo o las industrias electrónicas, a la vez que representa un enclave estratégico en materia de defensa y protección de la soberanía.

La iniciativa consiste en la generación de una gran estación de abastecimiento de servicios destinados a las flotas de barcos y aviones privados o gubernamentales que cumplen funciones regulares en la Antártida. Para ello, se prevé la construcción de infraestructura portuaria y logística sobre la península de Ushuaia, en una zona militar donde actualmente funciona la Base Aeronaval. Hay una situación de tensión entre las Fuerzas Armadas y el gobierno provincial, ya el polo estará ubicado en tierras de la Armada, con lo que fuentes militares lo consideran un proyecto clave en materia de defensa. La gobernación, en cambio, tiene sobre él una mirada comercial, que le permita brindar servicios antárticos a la comunidad del mundo: Cape Town (Sudáfrica), Hobart (Australia), Christchurch (Nueva Zelanda) o la vecina Punta Arenas (Chile).

La resistencia de los Estados Unidos a un enclave chino quedó planteada en abril de 2021, durante la visita que realizó el exjefe del Comando Sur Greg Faller, quien dejó trascender su preocupación. Melella tampoco lo recibió.

Desde el mediodía de ayer, en la Base Naval de Ushuaia flamearon las banderas argentina y norteamericanas para recibir a Richardson.

# El peronismo insiste en defender la enigmática base china

La principal fuerza de oposición rechaza el alineamiento de Milei con Washington; el rumbo de Kicillof y el papel de su "mano derecha"

Mariano Spezzapria LA NACION

"Si Estados Unidos está preocupado, que haga lo mismo que los chinos. El problema es que ellos bloquean todo y no te dan nada". La frase pertenece a un dirigente kirchnerista que, diez años atrás, participó de la gestación del acuerdo que habilitó a China a instalar una base espacial en Neuquén, y que ahora observa como un retroceso la política de alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington, que esta semana sumó un nuevo capítulo con la llegada al país de la jefa del Comando Sur del Ejército norteamericano, Laura Richardson.

No es una opinión aislada la de este referente kirchnerista. Distintas vertientes del peronismo desarrollaron en los últimos años una estrecha relación con el PC chino, que demuestra estar muy atento a los movimientos partidarios del PJ y de otros sectores aliados, como el Frente Renovador massista. Desde la segunda presidencia de Cristina Kirchner -y también durante el mandato de Alberto Fernández-, el peronismo profundizó su acercamiento con Pekín. La activación del swap para reforzar las escuálidas reservas del Banco Central, ya

de Todos, fue la demostración más contundente de esa alianza.

En la actualidad, hay dos gobernadores que siguen esa línea de política internacional. Uno de ellos es el bonaerense Axel Kicillof; el otro es el fueguino Gustavo Melella. No casualmente el primero -a quien distintos grupos del peronismo miran como su potencial candidato a presidente para 2027- tiene en sus filas a Carlos Bianco, su mano derecha en la gestión de la provincia. "Carli", como lo llaman en el seno del kicillofismo, era secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería cuando se redactaron los convenios con China para el emplazamiento de la estación espacial en Neuquén.

Según recuerdan los memoriosos del Palacio San Martín, Bianco participó de la redacción de esos papers que luego votó el Congreso, en el aspecto referido al "financiamiento concesional". Se trata de un mecanismo por el cual si un país le otorga a otro ese tipo de financiamiento, entonces el beneficiario devuelve gentilezas a través de un proyecto de infraestructura sin licitación internacional. Así alumbró el kirchnerismo las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz. También avanzó así con la reactivación del en el final del gobierno del Frente ferrocarril Belgrano Cargas.

Bianco era un funcionario de segunda línea en la Cancillería, que comandaba Héctor Timerman en aquel momento. Pero ya actuaba en sintonía con Kicillof, que había experimentado un ascenso meteórico de la mano de Cristina Kirchner hasta convertirse en ministro de Economía. Tal vez por eso en La Plata consideran ahora una "ridiculez" que la administración libertaria le haya prometido a la general Richardson una inspección a una "base de exploración científica cuyos resultados son abiertos y compartidos" con la Argentina.

#### Otra visión

Fuentes peronistas menos complacientes con el "emprendimiento" afirman que "la base se comenzó a construir a toda velocidad antes de la aprobación parlamentaria del acuerdo", el 23 de abril de 2014, y aseguran que "las obras se hicieron bajo conducción china y con presencia de militares chinos". Para que no queden lugar a dudas, agregan: "El convenio es con un ente que depende del Ejército chino".

Por el "acuerdo de cooperación" del que está por cumplirse una década, el país tiene acceso al 10 por ciento del tiempo de trabajo de la base, aunque los críticos de la iniciativa hacen notar que los chinos

retacean tanto la información como el ingreso de científicos argentinos a las instalaciones, ubicada sobre la ruta 33. "Los científicos de la Conae solo pueden acceder por 2.40 horas al día, con previo aviso", explicó un experimentado dirigente que trajinó la Cancillería.

A su vez, los estadounidenses entre ellos el embajador en Buenos Aires, Marc Stanley-sospechan que la estación tiene usos de tipo militar. Pero desde el kirchnerismo alineado con Pekín lo desmienten: "Los chinos avanzan geopolíticamente en paz y con inversión en el extranjero, no necesitan conflictos".

Cristina Kirchner, su hijo Máximo y Kicillof adhieren a ese encuadramiento de política internacional. De hecho, el gobernador recibió en febrero al embajador de la República Popular China, Wang Wei, con "el objetivo de potenciar la relación entre ese país y la provincia", según informaron oficialmente en la gobernación, en un encuentro donde también estuvieron Bianco-ahora ministro de Gobierno y con atribuciones similares a la de un "canciller" bonaerense-; el asesor general Santiago Pérez Teruel, yel intendente de La Plata, Julio Alak. La imagen fue observada - y pensada también como la contracara del alineamiento de Milei con Washington.

El otro gobernador que no comulga con la política exterior del presidente libertario es el fueguino Gustavo Melella, cuyo posicionamiento siguen de cerca en Washington a raíz del proyecto chino para financiary operar un puerto multipropósito en Río Grande. La propia Richardson dijo, en su audiencia de confirmación en el Senado norteamericano, que le preocupaba la presencia de China en esa región que es considerada como "un puente hacia la Antártida". Melella avisó que no recibiría a la general porque los norteamericanos "realizan prácticas militares junto a Gran Bretaña en el Atlántico Sur". De hecho, ayer no se acercó a Richardson y Milei aterrizó en Ushuaia sin participar al gobernador.

En el kirchnerismo piensan que Milei ingresó en una "nueva era de relaciones carnales" con Washington, siguiendo la lógica de su venerado Carlos Menem y profundizando, incluso, lo que hizo la administración de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. A tal punto que desempolvan un viejo comunicado de la Cancillería en 2016, bajo la gestión de Susana Malcorra, que no solo "no denunció el acuerdo con China"-exclaman con sorna-, sino que celebró "el uso pacífico de la estación espacial de Neuquén". •

POLÍTICA | 17 LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

# La defensa del exjuez Bento pide su libertad, tras un fallo polémico

corrupción. Está detenido acusado de cobrar sobornos; sin embargo, Casación pidió que se vuelva a dictar otra sentencia

#### Hernán Cappiello LA NACION

El destituido exjuez federal de Mendoza Walter Bento recibió ayer en prisión una noticia que le devolvió la expectativa de dejar la cárcel. La Cámara de Casación, en un fallo dividido, anuló la resolución que dictó la prisión preventiva del magistrado acusado por corrupción. A renglón seguido, su abogado defensor reclamó su inmediata libertad.

Ahora, el tribunal oral federal de Mendoza que juzga a Walter Bento por graves delitos, deberá decidir si lo deja en libertad hasta que resuelva el caso, como lo pidió su abogado defensor Mariano Fragueiro Frías, o si sigue en la cárcel.

Estofinalmente lo deben resolver las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra.

De todos modos, el fallo de Casación no ordena la libertad, sino dictar una nueva sentencia.

La defensa sostuvo que "debe mantenerse la situación de libertad de Walter Ricardo Bento hasta tanto recaiga decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirme el pronunciamiento del tribunal de enjuiciamiento de Magistrados de la Nación".

Bento fue destituido de su cargo tras un jury, mientras se lo juzga por la acusación de recibir sobornos de imputados para beneficiarlos, lavado de dinero y por sus bienes.

A Bento le han dictado ocho veces la prisión preventiva, que está firme.

El juicio penal puede que termine a fin de año.

Con su destitución a fin del año pasado, el juez perdió sus fueros, por lo que el tribunal oral federal de la provincia de Mendoza ordenó su inmediata detención en prisión preventiva.

Bento recurrió ese fallo a la Cámara de Casación y ahora los jueces



Walter Bento ARCHIVO

Carlos Mahigues y Javier Carbajo, con la disidencia del juez Gustavo Hornos, hicieron lugar a su pedido yanularon la decisión que dispuso la prisión preventiva.

Esa decisión reabrió el debate sobre su futuro.

#### Contradicción constitucional

El argumento del juez Mahiques es que el fallo del jury de enjuiciamiento no está firme porqué aún no se pronunció al respecto la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el propio texto de la Constitución nacional señala que las decisiones del jury son irrecurribles.

Esta indicación de la Constitución fue en ocasiones soslayada por la doctrina cuando se entendió que había habido graves violaciones al derecho de defensa.

Justamente en este puntos se paró la defensa de Bento para recurrir a la Corte Suprema.

Sin embargo, el recurso extraordinario ya fue rechazado por el propio jury y ahora le queda por esperar que se resuelva el recurso de queja. Es cuestión de tiempo para que sea rechazado.

El juez Carbajo también anuló la prisión preventiva pero por otros motivos. Dijo que no se había dado intervención al fiscal antes de ejecutarla. Se amparó en el espíritu del nuevo Código Procesal Penal Federal.

### Piden que se aparte un funcionario del juicio de YPF

El subprocurador De la Ĉruz estuvo vinculado a los Eskenazi

Los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López le reclamaron ayer a la Oficina Anticorrupción que intervenga para que el subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz, deje de participar en el juicio que la Argentina afronta en Nueva York por la estatización de YPF.

Tal como informó ayer LA NAcion, De la Cruz estuvo vinculado a la familia Eskenazi, que participó de los negocios de YPF y el Estado que derivaron en el juicio y podría beneficiarse con su sentencia. El martes, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que es eljefedelos abogados del Estado, fue relevado de intervenir en la causa que se sigue en el tribunal neoyorquino de Loretta Preska. Es por eso que el caso quedaría en manos de De la Cruz.

En ese juicio, el fondo Burford reclama un resarcimiento con el argumento de que en la estatización se violó el estatuto de la compañía. Burford se convirtió en demandante porque adquirió los derechos de Petersen Energía, la sociedad española de la familia Eskenazi. Barra se excusó de intervenir en el expediente porque participó del caso como consultor jurídico. LA NACION reveló que De la Cruz integró durante varios años el staff de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y se encargaba, entre otros asuntos, de defender los intereses del Grupo Petersen, es decir, de la familia Eskenazi. Están en juego 16.000 millones de dólares y los Eskenazi podrían cobrar un 30% de ese monto. •



Andrés de la Cruz ARCHIVO

## Renunció otro juez en la Corte bonaerense y ya son cuatro los lugares vacantes

Genoud se jubilará; el tribunal solo tiene tres miembros y deberá llamar a una jueza de Casación para los fallos

El juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Luis Genoud renunció a su cargo ayer, para jubilarse a partir del 1º de junio, y con su dimisión se produjo una nueva vacante en el tribunal, que ahora tiene cuatro cargos por cubrir.

Con solo tres integrantes activos sobre siete, a partir de la fecha de cese de Genoud la Corte provincial deberá convocar a la presidenta del Tribunal de Casación Penal. Florencia Budiño, para poder firmar sentencias.

Genoud presentó la renuncia en el acuerdo ordinario del tribunal provincial de ayer. El magistrado se había incorporado a la Corte bonaerense en 2002 y en tres ocasiones fue su presidente (2009-2010; 2016-2017, y 2021-2022).

Con la salida de Genoud (que fue ministro de Seguridad provincial en el gobierno de Felipe Solá), la Corte bonaerense quedó integrada solo por tres jueces: el exjuez

federal Sergio Torres (presidente del tribunal), Hilda Kogan y Daniel Soria. Los tres expresaron "su reconocimiento al estimado colega, por su destacada trayectoria en el tribunal", según informaron en un comunicado oficial.

La Corte bonaerense, que tiene siete integrantes, sufrió bajas en los últimos años y, por falta de acuerdos con la oposición, el gobernador Axel Kicillof no logró hacer avanzar ningún nombramiento. La última incorporación fue la de Torres, que llegó al cargo en 2019, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

En 2020, falleció Héctor Negri, que era vicepresidente del tribunal provincial. En febrero de 2021, renunció para jubilarse Eduardo de Lazzari (fallecido en abril de ese año); en agosto de 2021, se retiró para acogerse a la jubilación Eduardo Pettigiani. A esas vacantes no cubiertas se suma ahora la de Genoud.

### Rechazan citar a Barra para que declare en una de las causas de Cristina

La Cámara de Casación Penal, que revisa la condena de Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción, rechazó la pretensión la expresidenta de citar a declarar como testigo al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien como abogado particular firmó en 2023 un dictamen que sostiene su inocencia. Sin embargo, los jueces admitieron incorporar ese documento en el expediente.

El asunto se planteó en el tramo final del trámite de revisión de la sentencia que realizan los jueces de la Sala IV de Casación Gustavo Hornos-presidente del tribunal-, Mariano Borinskyy Diego Barroetaveña. Los magistrados escucharon ayer a los últimos abogados argumentar en favor de mantener las absoluciones de sus clientes y establecieron que habrá cinco días hábiles para que la fiscalía presente por escrito unas breves notas y la defensa haga lo propio en el mismo lapso.

El Código Penal prevé una audiencia "devisu", de conocimiento, para que los jueces conozcan cara a cara a los acusados antes de decidir sobre sus condenas. Por ejemplo, para conocer su edad, su educación, su familia o su salud antes de fallar. Ya tuvo esa audiencia el ingeniero Nelson Periotti y pidió tenerla ahora Raúl Pavessi.

No se sabe si el tribunal dispondrá que Cristina Kirchner participe de esta audiencia antes de decidir si agrava su condena o no.

Cuando se cumplan esos plazos, los jueces tendrán desde entonces 20 días hábiles para decidir si confirman la pena; la elevan a 12 años, como pidió el fiscal Mario Villar; la disminuyen o disponen la absolución, como pidió la defensa. Una estimación permitiría arriesgar un fallo para junio o después de la feria judicial de invierno, analizan en tribunales. El tribunal admitió, no obstante, incorporar el dictamen de Barra por escrito.





# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$905,96  | ▲ (ANT:\$905,30)  |
|-----------|-----------|-------------------|
| CCL       | \$1057,22 | ▼(ANT: \$1069,44) |
| Mayorista | \$861,50  | ▲ (ANT:\$861,00)  |
| Paralelo  | \$1000,00 | ▼(ANT: \$1005,00) |
| Turista   | \$1408,80 | ▲(ANT: \$1408,00) |

\$935,50 A(ANT: \$932,63) Real 5171,39 A(ANT: \$170,74) 28.395 A (ANT: 27.877) Reservas en millones de US\$

# El BCRA hizo la compra de reservas más alta desde que asumió Milei

**DÓLARES.** La entidad adquirió ayer US\$468 millones y ya acumuló US\$12.200 durante la actual gestión; comenzó el trimestre de la cosecha gruesa y se sumarían más divisas

#### Luján Berardi

LA NACION

El Banco Central (BCRA) compró ayer, mediante intervenciones sobre el mercado cambiario oficial. US\$468 millones. El acumulado desde la asunción de Javier Milei alcanzó, así, los US\$12.200 millones, y las reservas internacionales brutas, los US\$28.395 millones, según confirmó ayer la entidad monetaria que conduce Santiago Bausili.

El monto del segundo día hábil de la semana fue la compra diaria de divisas más alta desde diciembre de 2022 y la mayor desde el comienzo del nuevo gobierno. De esta manera, en los primeros dos días hábiles de abril, el Central realizó compras totales por US\$713 millones.

El volumen operado en el segmento de contado del mercado de cambios fue de US\$654 millones -la mayor cantidad desde julio de 2023–, US\$20 millones en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y US\$440 millones en el Mercado a término Matba Rofex.

Un factor que explica el fuerte crecimiento en el flujo de divisas es el inicio de la liquidación de la llamada cosecha gruesa. "Si se mira el ingreso de camiones al puerto de Rosario se amontonaron más de 10.000. Todo eso es venta al exterior", dijo un operador de cambios al ser consultado por LA NACION. "Obviamente, incluye parte de la cosecha anterior y de la nueva, que está comenzando", agregó.

A esto se sumó el feriado extralargodeSemanaSanta, que generó que se acortara la semana operativa, lo que podría haber llevado a que ayer se acumulara el monto a operar. "El mercado ajusta eso. Veremos a partir de la semana que viene, cuando se normalice la actividad, qué promedio vamos a tener", comentó la tafinanciero Christian Buteler, con misma fuente del mercado.

Lo cierto es que la adquisición del BCRA permite al Gobierno dar un paso más en su plan de estabilizar la macroeconomía y consolidar expectativas en el mercado financiero, a partir del ajuste fiscal y la reconstrucción de las reservas internacionales. Este último es un punto a destacar, ya que implica, también, cumplir con las metas establecidas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo vigente establece que el ente monetario deberá haber sumado, a fines de este año, US\$10.000 millones más que a su tenencia de fines de 2023.

Sin embargo, según un informe de la consultora Outlier, al cierre del miércoles parecía que la Argentina incumplió la meta con el FMI en cuanto a la formación de reservas para el primer trimestre: "El objetivo apuntaba a US\$6000 millones de incremento, y la última rueda de marzo las compras arrojaron una cifra acumulada de aproximadamente US\$4500 millones", indicaron. LA NACION consultó al BCRA sobre la implicancia de este punto, pero no obtuvo respuestas.

"Estamos entrando en el mejor trimestre para lo que es ingresos de divisas. Entonces, se espera que

El inicio de la liquidación de la cosecha explica parte de esta compra

Los bonos en dólares subieron 2,7% y el riesgo país perforó los 1400 puntos

veamos un incremento. Es cierto que vas a tener también, en el cronograma de pagos que hacen los importadores, una mayor demanda, porque se van pasando los meses y van cancelando. Pero este trimestre, y hasta junio inclusive, esperamos que haya mayor ingresos de dólares", comentó el analisrespecto a la estacionalidad del ingreso de divisas vinculada a la liquidación de maíz y soja.

También Federico Furiase, asesor del Ministerio de Economía, también se refirió a la jornada como un evento exitoso, y remarcó que, con esta compra, los bonos en dólares subieron 2,7%, y el riesgo país perforó los 1400 puntos. •



La directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, brindó ayer una conferencia

# El FMI destacó los avances del Gobierno y pidió pragmatismo para poder impulsar reformas

PERSPECTIVAS. La directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, reiteró que es preciso un ajuste de "calidad" y que ve una baja en la inflación

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON .- El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que el gobierno de Javier Milei ha logrado un progreso "impresionante" y la inflación está bajando más rápido de lo previsto, aunque sin dejar de ofrecer su ya habitual menú de advertencias al señalar también que el camino a la estabilización de la economía no será fácil, es necesario mejorar la calidad del ajuste, adaptar la política monetaria y generar apoyo social y político para darles sustento a las reformas.

La directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack, ofreció el diagnóstico más optimista que ha brindado hasta ahora el organismo sobre el avance del plan económico impulsado por la Casa Rosada y reiteró que todavía es prematuro hablar de un nuevo programa en medio de una creciente expectativa por la posibilidad de que el gobierno de Milei suscriba un nuevo acuerdo para acceder a fondos frescos.

"El progreso hasta ahora ha sido impresionante", dijo Kozack al leer una declaración luego de tomar preguntas sobre la Argentina. "En enero y febrero se regisreservas internacionales se están reconstruyendo, la inflación está cayendo más rápido de lo previsto, y los indicadores del mercado, como la brecha cambiaria y la prima de riesgo, continúan mejorando", resumió.

Pero Kozack insistió a la vez en que el camino hacia la estabili-

zación "nunca es fácil y requiere una implementación firme de las políticas", y repitió que será importante "seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal"-que hasta ahora se ha recostado en lo que popularmente se llama la "licuadora" por la licuación del gasto real-y que la política monetaria "también tendrá que adaptarse durante esta transición" y ser "consistente".

#### La próxima revisión del programa con el Fondo tiene fecha para el 10 de mayo

Kozack dio la bienvenida también a los últimos anuncios del Gobierno sobre las asignaciones por hijo y los aumentos en las jubilaciones, que siguen muy rezagadas respecto de la inflación. Y pidió pragmatismo para avanzar con las reformas pendientes.

#### Reformas necesarias

"De manera similar, sigue siendo importante trabajar de manera pragmática para generar apoyo social y político para ayudar a garantizar la durabilidad y efitró un superávit fiscal por prime- cacia de las reformas", remarcó. "El hecho de que la inflación esté cayendo más rápidamente de lo previsto es, como he señalado, un avance muy positivo en este sentido", insistió.

> Los elogios del Fondo al programa de Milei son también un reflejo de la mirada que predomina en Estados Unidos sobre el naciente gobierno libertario

y su giro en la política económica. En Wall Street, y también en el gobierno de Joe Biden, existe una opinión favorable al cambio de rumbo que ha comenzado a marcar la Argentina, aunque -al igual que los mensajes del Fondo-combinado con una preocupación por el impacto del ajuste y la tolerancia de la gente para digerirlo. El Fondo y el Tesoro han hecho hincapié en la necesidad de resguardar a los más vulnerables del apretón fiscal, y analistas de bancos y fondos de inversión han remarcado que Milei todavía debe imprimirle sustentabilidad a su plan con reformas aprobadas por el Congreso.

El staff del Fondo, liderado por Rodrigo Valdés y Luis Cubeddu, mantiene discusiones continuas con el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque han predominado las versiones sobre un nuevo programa y la posibilidad de que la Argentina suscriba un nuevo acuerdo para recibir una inyección de fondos frescos que permita acelerar el fin del "cepo", Kozack insistió en la línea que ha bajado el Fondo en medio de los rumores: todavía es "prematuro" hablar de un nuevo

programa. Caputo y su equipo tienen previsto viajar a Washington para la reunión de primavera del Fondo y el Banco Mundial, que arrancará la semana del 15 de abril. La próxima revisión del programa vigente, la octava, tiene fecha de cierre el próximo 10 de mayo, aunque se trata solo de una fecha tentativa que suele estar atada a las circunstancias del trabajo entre las autoridades argentinas y el staff. •

ECONOMÍA | 19 LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

#### DESDE ADENTRO

# La motosierra disimula las demoras de la política

Florencia Donovan

PARA LA NACION-

#### Viene de tapa

Las listas de precios en la primera semana de abril comenzaron a llegar a los supermercados con aumentos que no alcanzan los dos dígitos en ningún caso. Con ventas que caen en términos interanuales a razón de dos dígitos, las empresas ya no están teniendo más margen para trasladar al precio el incremento de costos. Stock sobra y ahora es cuestión de mantener la rueda girando. Vender poco es mejor que no vender nada.

De continuar con esta tendencia, abril promete entregarle al gobierno de Javier Milei una cucarda más que esperada: una inflación núcleo corriendo a una velocidad de solo un dígito. Los economistas privados, sin embargo, adelantan que el ajuste de tarifas de gas y de agua le adicionará al número final de IPC  $de \, abril\, entre\, 3\,y\, 5\, puntos.$ 

Milei flameará en alto la bandera de la desaceleración inflacionaria este mes. También anunciará en algunos días que en marzo volvió a tener superávit financiero, con una caída en el gasto en términos reales del orden del 36% ("una carnicería", según describe un economista que sigue de cerca los números fiscales). La motosierra en la plantilla estatal estará haciendo mucho ruido en estos días, pero la realidad es que en los números fiscales finales terminará pesando mucho más la lícuadora de salarios, que no alcanzan con sus paritarias a cubrir la inflación.

Como en los meses anteriores, también habrán colaborado en el resultado los recortes a las provincias, el congelamiento de la obra pública y la licuación del gasto social. Todos ponen.

Pero los desafíos hacia adelante serán tanto o más grandes que los que debió enfrentar en sus primeros meses de gobierno. No basta con números fiscales o de inflación. Por lo pronto, todo indica que el Gobierno demorará más de lo esperado en poder avanzar con medidas de fondo, como el levantamiento del cepo, la "Ley de bases" o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hace tres semanas, en una comunicación informal con los representantes del board, los burócratas del FMI debieron aclarar ante la consulta de uno de sus accionistas que la cifra de US\$15.000 millones de la que en reiteradas ocasiones hablaron desde el Gobierno es por ahora "inapropiada", según revelaron las fuentes. Tanto entre los accionistas del Fondo como entre los burócratas que llevan el caso argentino volvieron a poner sobre la mesa sus temores por la el próximo vencimiento. Mostrar cuestión social.

La portavoz del FMI Julie Kozack reconoció ayer los logros del Gobierno, pero insistió, tal como lo había hecho hace unos días el chileno Rodrigo Valdés, en "mejorar la calidad del ajuste" fiscal. Las discusiones continuarán a mediados de mes, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, viajea Washington para la reunión esperan a que la "Ley de bases" y el y Sociedades del Estado, el homde primavera del FMI y del Banco Mundial.

"dificilmente" lleguen al 25 de mayo con la "Ley de bases" aprobada. "Y el Pacto de Mayo debiera ser post-Ley de bases", admite una fuente. Una vez transitado ese camino político, la idea sería poner



Luis Caputo, ministro de Economía

en marcha la unificación del mercado de cambios. "Salvo que el FMI nos preste US\$15.000 millones, para levantar el cepo hace falta plata. Una vez cerrado todo el capítulo político, con más reservas, que estamos acumulando, y algo de plata del FMI recién podríamos avanzar con eso", especula la fuente.

Las demoras amenazan con ralentizar la recuperación de la economía y no ayudan a las finanzas de las provincias, que sin un acuerdo fiscal, se encuentran cada vez más estresadas. Los ensayos que hicieron algunas, como Córdoba, para renegociar bonos, no tuvieron buena receptividad de los acreedores. El caso de La Rioja opera como un disuasivo para la mayoría: los acreedores ya le advirtieron que irán a los tribunales de Nueva York si el gobernador Ricardo Quintela no paga los US\$26,3 millones que debía haber abonado en febrero último.

Por eso en las últimas semanas, muchas salieron a intentar financiarse con pesos en el mercado local para cumplir con sus vencimientos. Mendoza colocó un bono por \$77.000 millones; la municipalidad de Córdoba consiguió \$30.000 millones y Entre Ríos estaría por cerrar un préstamo sindicado por unos \$70.000 millones.

"Lo máximo es aspirar a pagar buena voluntad con los bonistas para después sentarse e intentar renegociar los futuros vencimientos. Esto es común para casi todas las provincias", reconoció un hombre que forma parte de las discusiones.

#### Muchas cuestiones

pacto fiscal salgan de agenda para captar la atención del Gobierno. El En el Gobierno reconocen que embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, ya le hizo llegar al Gobierno su inquietud porque finalmente la Argentina no opte por la tecnología china, de Huawei, para el desarrollo de la red de 5G en el país. No solo les preocupa la

base militar en la Patagonia -tal cual quedó de manifiesto con la visita en las últimas horas de la comandante en jefe del Comando Sur, Laura Richardson-: para Estados Unidos, es estratégico que las telecomunicaciones no queden tampoco en manos chinas. Es un reclamo que viene desde hace años, pero que ahora volvió a cobrar fuerza. "Hoy los chinos nos regalan literalmente la tecnología con financiación y plazos – explica una fuente del Gobierno-. Nos sirve para bajarle el precio a Estados Unidos; si nos igualan la oferta, será Estados Unidos; si no, es China", subrayó. Milei ha probado hasta ahora ser más pragmático de lo que admite su discurso.

#### Milei flameará en alto la bandera de la desaceleración inflacionaria en abril

#### El Presidente probó hasta ahora ser más pragmático de lo que admite su discurso

También en el Gobierno, en otra señal de alineamiento con los Estados Unidos, avanzan en un nuevo plan para la Hidrovía, la ruta fluvial más importante del país, y clave para el transporte de granos. Ya hace semanas que hay reuniones entre los principales actores del sector privado involucrados en el negocio-como la Cámara de Puertos: la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara del Acero, entre otras-, con Mauricio González Son muchas las cuestiones que Botto, el secretario de Empresas bre del Ministerio de Economía que tiene a su cargo la revisión y la posible reestructuración de las compañías públicas.

La idea sería volver a plantear un esquema en el que no sea el Estado sino los privados los que asuman el riesgo de licitar el dragado y el balizamiento de la Hidrovía.

No serán anuncios grandilocuentes como el fin del cepo o la dolarización, pero, mientras continúan las grandes discusiones, el Gobierno promete asestar algunos golpes fuertes en algunos sectores puntuales.

El expresidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger, hoy a cargo de llevar adelante gran parte de los proyectos de desregulación de la economía, tiene previsto liberar por completo el negocio de la vacunas contra la aftosa, en manos casi exclusivas desde hace ya años de la empresa Biogénesis Bagó. Según explican quienes conocen el negocio, hoy hay una resolución vigente del Senasa que exige que la vacuna contra la aftosa ofrezca protección contra cuatro cepas, de las cuales dos ya no están en circulación desde hace décadas. Como las vacunas disponibles en países vecinos no contemplan esas dos cepas ya casi extintas, el negocio queda en manos de una sola empresa nacional, que hoy ofrece una de las vacunas más caras de la región, a razón de dos dólares por dosis, cuando en Paraguay se consigue por entre US\$0,24 y US\$0,35; en Uruguay, a US\$0,70, y en Bolivia y Brasil, a US\$0,50.

Sturzenegger tendría previsto avanzar con la eliminación de esa resolución del Senasa para así poder habilitar la importación de vacunas. Ya la empresa Tecnovax le envió una carta al Senasa para pedir autorización para importar vacunas de Brasil. Sería toda una revolución para el negocio ganadero.

Con un equipo de varios asesores, Sturzenegger –el ideólogo de la ley ómnibus y del DNU 70-estaría estudiando además todos los decretos publicados en los últimos años. De 70.000 decretos, ya identificaron un listado de 4500 sobre los cuales avanzar. Los decretos que vieron la luz durante la administración de Alberto Fernández son los primeros en ser revisados. Es posible que varios sean dados de baja pronto. La motosierra regulatoria promete avanzar sin clemencia.

### La recesión le pone un techo al aumento del precio de la carne

INFLACIÓN. Por la pérdida de poder adquisitivo, no se esperan subas bruscas

#### Pilar Vázquez

LA NACION

En medio de la creciente preocupación por la inflación, expertos concuerdan en que la carne vacuna ejercerá más como un "ancla" de precios en los próximos meses y podría incluso mantenerse por debajo del IPC. Factores como la debilidad del poder adquisitivo y la disminución del consumo interno contribuyen a esta perspectiva. Además, elementos externos como los menores precios internacionales y la pérdida de competitividad de la Argentina con el dólar atrasado también juegan un papel en la contención de los valores.

Aunque en estos días se observó un fuerte repunte en el valor de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, en el sector indicaron que no se trasladará al consumidor, que no convalida nuevos aumentos. "No veo posibilidad real, salvo que haya alguna caída muy fuerte de la oferta, que tampoco se vislumbra, de que el precio pueda dispararse e incluso tampoco acompañar la inflación. La carne, lejos de llegar a ser un elemento que dispare la inflación o tenga un impacto en los precios como lo solía ser en algún momento, va a ser más un ancla que un disparador de precio", dijo Victor Tonelli, consultor del mercado ganadero.

"Los \$2200 que se paga por un novillito liviano de primera calidad, que da un kilo promedio de carne de \$6500a\$7000[alconsumidor],creo que se va a mantener y, en esa línea, va a ser probablemente uno de los alimentos más baratos", agregó.

Para Tonelli, además las exportaciones tendrán un papel considerable en el mercado: pasarían de representar un 25% a un 35% sobre la demanda total. Este cambio, explicó, se debe a la eliminación de las restricciones por parte del Gobierno yal hecho deque con la caída del poder adquisitivo de los argentinos el consumo va a ceder presión de comprafrente a la exportación. Estoya se reflejó en los primeros tres meses del año, donde hubo un incremento de la exportación del orden de un 20% y una caída "brutal" del consumo, de 50 kilos a 43 kilos por habitante.

Diego Ponti, analista de ganados y carnes de AZ-Group, coincidió al sostener que no se espera que el precio de la hacienda y la carne experimenten aumentos significativos. "Con suerte" podrán mantenerse al ritmo de la inflación que, además, se espera que vaya a la baja. Detalló que desde el lado de la demanda varios factores contribuyen a mantener los precios contenidos, como el atraso del tipo de cambio y la inflación en dólares. Además, consideró que se aguarda que el consumo interno disminuya en los próximos meses por un menor poder adquisitivo de los salarios. "El desafío radica en el mercado interno debido a la caída del consumo y a la recesión económica", afirmó el experto, que cree que en el futuro la situación podría agravarse.

"El público no convalida aumentos, entonces, por más que se pague la hacienda más cara, eso no lo podemos trasladar a las carnicerías", dijo Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya). •

# Alberto Fernández dejó el ingreso medio en \$156.309

CRISIS. La cifra, del cuarto trimestre de 2023, es inferior a la que necesitó un adulto para no ser considerado pobre; subió la desigualdad

#### Carlos Manzoni

LA NACION

El Gobierno de Alberto Fernández dejó el ingreso medio de los argentinos en \$156.309, de acuerdo con datos correspondientes al último trimestre de 2023. Ese número se ubicó por debajo de los \$160.453 que necesitó un adulto a final del año pasado caer en la pobreza. Además, la gestión anterior dejó como herencia un aumento de la desigualdad en la población.

Estos datos surgen del informe Evolución de la Distribución del Ingreso, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este organismo indicó además: "El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.528.631 personas, alcanzó los \$156.309, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de \$114.000".

Asimismo, se consignó que el 63,4% de la población total (18.734.571 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a \$243.125. "Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de \$84.678; el del estrato medio (deciles 5 a 8), \$227.401 y el del estrato alto (deciles 9 y 10). \$591.544", especificó el Indec.

Respecto de la población ocupada, se registró un ingreso promedio de \$248.950 y un ingreso mediano de \$200.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajoelcualsesitúael50%delaspersonas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de \$86.628, mientras que el promedio del estrato medio (deciles del 5 a 8) fue de \$242.990, y el de los deciles 9 y 10 fue de \$585.809.

Nada para celebrar tampoco por el lado de una mayor igualdad. Según el Indec, en el cuarto trimestre de 2023, el coeficiente de Gini [donde 0 se corresponde con la perfecta igualdady1con1aperfectadesigualdad] fue de 0,435, mientras en igual períododelañoanteriorfuede0,413. El nivel actual de desigual da des sólo comparable con el del último trimestre de 2020, cuando aún sobrevolaba la pandemia de coronavirus.



La caída de los ingresos multiplicó la pobreza en 2023

ARCHIVO

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que en las últimas décadas en la Argentina ha habido muchas políticas cuyo objetivo ha sido mejorar la distribución del ingreso en el país. "Para lograrlo, se aumentaron impuestos y se establecieron regulaciones que perjudicaron el crecimiento económico. Como resultado, nos quedamos sin crecimiento y con una peor distribución del ingreso", opinó.

Una mirada retrospectiva permite ver que el ingreso per cápita viene en caída desde 2011 y que para finales de diciembre tocó los mismos niveles que en 2006, "Mientras tanto, el ingreso del decil de hogares más ricos es 13 veces la del decil de los hogares más pobres. Además, los datos de distribución de ingresos nos permiten ver que hay muchos argentinos que están al límite de caer en la pobreza. Es la herencia de 20 años de populismo casi ininterrumpido", afirmó Marí.

¿Qué hacer ante este escenario? La clave ahora, según Marí, está en estabilizar las cuentas públicas, bajar la inflación y avanzar en las reformas estructurales para dar un shock productivo a la economía. "Sobre esto se podrá empezar a crecery con eso aspirar a una disminución en la pobreza y mejor distribución", concluyó el economista.

Entanto, Julián Puig, economista de la consultora Empiria e investi-

gador en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), analizó que los microdatos de la EPH muestran que la desigualdad creció considerablemente entre los cuartos trimestres de 2022 y de 2023, y que, si bien han caído los ingresos a lo largo de casi todos los segmentos, sacando el decil más rico, la caída tuvo mayor fuerza en los primeros deciles (las personas más pobres).

Para Puig, estos resultados eran esperables en un contexto donde los salarios en 2023 cayeron, en promedio, 15% en términos reales, pero con un deterioro en los de los trabajadores informales (concentrados principalmente en los deciles más bajos de la distribución) del 37%. "Hay que tener en cuenta, además, que las políticas sociales destinadas a esos hogares también vienen perdiendo fuerza. La AUH paso de representar 0,7% PBI en 2020 a 0,4% en la actualidad", remarcó el economista.

Noobstante, en una visión ampliada geográficamente, Puig destacó que la desigualdad en la Argentina no es particularmente alta comparada con la región porque tuvo generalmente indicadores sociales muy superiores al resto de América Latina, salvo Uruguay. "Esta situación se ha ido modificando en las últimas décadas, por una situación donde se combina el progreso de otros países yelestancamientonuestro", concluyó el especialista. •

### Prudential vendió su filial argentina a un grupo local



Pablo Peralta PRESIDENTE DE GST

El grupo ST es un holding especializado en la gestión de activos. Sus accionistas mayoritarios son Pablo Peralta y Roberto Dominguez.

SEGUROS. La aseguradora norteamericana Prudential concretó su salida del mercado argentino. La multinacional anunció que llegó a un acuerdo con el grupo local ST (dueño de Life Seguros y Orígenes Seguros de Retiro, del banco corporativo BST, y de la firma de leasing GST Capital, entre otras empresas) para desprenderse del 100% de su filial Prudential Seguros.

"En el marco de la reorganización de su posicionamiento a nivel global, la compañía de origen estadounidense eligió a Grupo ST para continuar con los productos y servicios ofrecidos a sus clientes en la Argentina", explicaron las dos compañías en un comunicado conjunto.

El mandato de venta del negocio de seguros de Prudential Argentina estaba en manos del banco Bofa, que había ofrecido la empresa a los principales jugadores del mercado local.

"Prudential seleccionó a Grupo ST para transferir sus operaciones en la Argentina, valorando su solvencia, experiencia, trayectoria, idoneidad y valores compartidos. Grupo ST aseguró la continuidad del negocio y el desarrollo del equipo actual, con el propósito de continuar un camino para hacer crecer el negocio", señalaron.

El grupo ST es un holding especializado en la gestión de activos con más de 20 años de trayectoria en la Argentina. Sus principales accionistas son Pablo Peralta y Roberto Domínguez. Prudential Seguros es la filial local del grupo norteamericano Prudential Financial. •

# Holcim compró una firma por US\$30 millones

#### El comprador

Holcim emplea a 1300 personas. Trabaja en cuatro sectores: cemento, hormigón, agregados y soluciones y productos. Ahora sumará el de premoldeados.

#### El vendedor

Tensolite se especializa en la producción de viguetas, bloques, adoquines, tejas, bovedillas, postes olímpicos y rurales, además de productos a medida para grandes obras.

CONSTRUCCIÓN. Holcim Argentina anunció la compra por US\$30 millones de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de premoldeados y pretensados de hormigón. La adquisición de Tensolite, con fábricas en Córdoba (Río Segundo) y Tucumán, 150 empleados y la mayor participación en el sector a nivel nacional, se alinea con la estrategia de extender su portafolio con productos y servicios que proporcionen soluciones integrales para la construcción. En diálogo con LA NACION, el CEO de Holcim Argentina, Christian Dedeu, planteó que la operación llevó más de seis meses de negociaciones y adelantó que hay "otras en marcha" con la intención de "seguir creciendo" y diversificando la cartera de soluciones que ofrece el grupo: "El objetivo es que en 2025 la venta de cemento implique, como máximo, el 70% del total de facturación neta. Avanzamos en ofrecer soluciones integrales para la construcción, desde el cemento y el hormigón, a agregados, pinturas, pretensados y prefabricados. De a poco, todo lo que se necesita para construir una casa". Dedeu admitió que la actividad atraviesa un momento complejo, con números que no se veían desde la pandemia de Covid-19. Eso no estodo. Su proyección es que 2024 será peor que el año pasado porque la recuperación de los próximos meses no alcanzará para dar vuelta los guarismos del arranque. Eso sí, se mostró optimista para 2025, año que, según opinó, "será muy bueno". •

### Remates

## **Judiciales**

Para publicar 4318-8888

#### **DEPARTAMENTO en PALERMO**

EDICTO DIARIO LA NACION - El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 11, Secretaria Nº 22 a mi cargo, sito en Av. Callao 635, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por un día en autos caratulados "SANTA MARIA DE MARTIN S.A S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL INMUEBLE HUERGO 349/351" (COM 28454/2018/9), que el martillero Alberto Cesar Volcovinsky rematarà el día 15 de Abril de 2024 a las 12,00 hs. (EN PUNTO) en el salón de ventas sito en la calle Jean Jaures 545 de esta Ciudad, el inmueble ubicado en la calle Huergo 349 y 351. UF 13 ubicada en el piso 5 (designado internamente con la letra "A") y la séptima/ava parte indivisa de la UC "I" ubicada en PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nomenclatura Catastral: Circ. 17, Secc. 23, Manz. 73, Parc 19. Matrícula UF 13: 17-4657/13 y Matrícula UC I: 17-4657/1. Se trata de un departamento que consta de: hall de entrada, cocina, lavadero, baño completo, una habitación con un baño, otra habitación u oficina con un balcón al frente, toillete, una habitación, oficina con placard, balcón y otra oficina con placard. Buen estado de conservación y mantenimiento. En planta baja cuenta con una unidad complementaria destinada a cochera. El inmueble se subasta OCUPADO, con un convenio de desocupación firmado por el ocupante, quien se comprometió a desocuparlo el día anterior a la realización de la subasta, dejándolo en las mismas condiciones en las ue se encontraba al momento de la constatación. Condiciones de venta: Al contado y mejor postor y en dinero en efectivo (dólar billete). Base: U\$S 133.300. Seña 30% Comisión 3 % . 0,25 % Ac. 10/99 CSJN. El adquirente deberá constituir domicilio en jurisdicción del Tribunal, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 41 y 571 del CPCCN. El adquirente deberá efectivizar el pago del saldo de precio dentro del quinto día de aprobada la subasta conforme lo dispuesto por el art. 580 del CPCCN y sin necesidad de intimación alguna. La posesión y el acto traslativo de dominio del inmueble deberá cumplirse dentro de los treinta días siguientes de acreditada la efectivización del saldo de precio. Se excluye la posibilidad de la compra en comisión y de la cesión del boleto de compraventa. El saldo de precio deberá ingresarse en el Banco Ciudad de Buenos Aires -Sucursal Tribunales- y a la orden del Tribunal en cuenta que se abrirá al efecto, dentro del plazo de cinco días de aprobado el remate sin necesidad de notificación al adquirente ni requerimiento previo y bajo apercibimiento de declararlo postor remiso (art.584 CPCCN). El importe sobre la venta del bien que establece el art. 7 de la ley 23.905 no está incluido en el precio y se abonará, de corresponder, antes de inscribirse la transferencia. Las tasas, impuestos o contribuciones devengados con posterioridad a la aprobación de la subasta, estarán a cargo de los adquirentes. Para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb. Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. También a los fines de la inscripción, podrán comunicarse con el martillero al 15-4-171-5967. Para mayor información los interesados podrán compulsar el expediente digital y/o compulsar el mismo en los estrados del Juzgado. Exhibición: 10 y 11 de abril de 2024 de 14 a 16 hs. Buenos Aires, 27 de marzo de 2024 - JUAN P. ZEMME SECRETARIO

INFORMES: 15-4171-5967

# Remates

## Arte & Antigüedades







LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024 ECONOMÍA | 21

# "Superpeso": crece el furor por salir de compras al exterior

ATRASO. Los turistas argentinos traen ropa, tecnología, alimentos y hasta repelentes

Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.-La rueda empezó a girar para el otro y ahora son los argentinos que tienen la posibilidad quienes salen a comprar al exterior. El país está caro en dólares, la inflación en moneda dura escaló rápidamente y ahora son los locales los que cruzan fronteras para comprar. El fenómeno no solo se da en Chile o Paraguay, sino que quienes viajan a Europa o Estados Unidos vuelven con valijas repletas de ropa y, en las últimas semanas, agregan repelentes. "Todavía", coinciden los economistas, es un fenómeno reducido.

Los 40.000 argentinos que en el feriado extralargo de Semana Santa cruzaron a Chile trajeron de latas de atún a tecnología, incluyendo ropay más o menos el mismo portafolio de

productos. Los que llegan en avión optan, básicamente, por indumentaria, y vuelven a verse varias valijas por persona. La explicación es que una prenda sale un cuarto de lo que cuesta en el país.

Desde el Ieral, el economista Jorge Vasconcelos planteó que la Argentina pasó "sin solución de continuidad de la provincia 25 a la 23". El concepto "provincia 25" surgió en 2022 por el impactoen la recaudación de Ingresos Brutos en las provincias de frontera debido a la demanda de los vecinos. Obviamente, en el actual ciclo. la dinámica es la inversa.

Para Vasconcelos, las compras de argentinos en el exterior se explican por "demanda reprimida" y por la reducción de la brecha cambiaria. Claro que, por el momento, está focalizado en el grupo de consumidores que pueden viajar. Enfatizó que

lo que sucedió con la brecha durante la gestión de Alberto Fernández resultó extraño. "Fue inédito; esta vez fue un período muy largo de una diferencia superior al 100%, en otros momentos de la historia era más breve porque surgían medidas para resolver el problema".

Luciana, cordobesa, estuvo en Italia por estudio y antes de regresar a la Argentina compró una computadora a US\$700. "La misma acá se paga unos US\$2000 si se la consigue a buen precio", afirmó. Chiletodavía puedesermáseconómico; una laptop se consigue por US\$500 y un teléfono móvilde altagama, por unos US\$500 menos que en la Argentina.

Vasconcelos señaló que por la postergación del pago de importaciones que continúa, la oferta sigue restringida. "El pago de importaciones en cuatro cuotas de 25%, o la ex-

tensión de los plazos hasta los 180 días para cierto tipo de operaciones, medidas que forman parte de los anuncios de la actual administración, introducen incertidumbre sobre el valor de reposición de esa franja de bienes y servicios importados, más cuando en el escenario actual no puede descartarse que las autoridades se vean obligadas, más tarde que temprano, a dejar de lado el deslizamiento del tipo de cambio oficial al 2% mensual". Esa incertidumbre "se filtra" tanto en el precio como en las cantidades ofrecidas de los bienes sin disponibilidad.

En España -donde hay menos argentinos de turismo que hace unos años-, los que llegan vuelven a ser habitués de cadenas como Primark, Decathlon o Zara. El matrimonio pampeano de Marisa y Guillermo aseguró que les conviene comprar ropa, una valija y despacharla. "Esos 160 euros extras ni siquiera completan la diferencia de pagar remeras a 3 euros, jeans a 12 o zapatillas a 40", graficaron.

Por supuesto, la compra de repelentes es una "novedad" de las últimas semanas. No tiene que ver con el precio, sino con la escasez en

la Argentina y quienes regresan los suman a su equipaje.

Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market, indicó que en dos meses se revirtió la situación. "Tenemos inflación en dólares, inflación en euros, inflación en la moneda que quieras -precisó-. Y, además, una brecha entre el tipo de cambio paralelo que está en la línea de los \$1000 y el turista de \$1400, con lo cual muchas veces se hace el trade de pagar con billete y se logra un descuento importante". Agregó que "todavía" es un fenómeno reducido, pero "se irá expandiendo" si la situación se extiende en el tiempo.

"Lo que muestra es una distorsión macro importante, que es un tipo de cambio retrasado que si se lo mira en términos de los bienes o servicios transables (los que se venden al exterior), es más complicado, en especial en un momento en el que el campo empieza a realizar liquidaciones", añadió. Y alertó que solo una "desaceleración" de la inflación lo puede menguar. "Se está viendo, pero es de corto alcance. En un mes, mes y medio, habrá otra pérdida de competitividady severá qué resolución toma el Gobierno", sostuvo.

# clasificados

# Legales

#### Convocatorias

Convocatoria

ASAMBLEA GENERAL ORDI-NARIA Y EXTRAORDINARIA DE EDEMSA. Rectifica publicación de convocatoria de fechas 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2024. Donde dice "a celebrarse en la sede social de EDEMSA, sita en calle Belgrano 815 de Ciudad debe decir a celebrarse en la sede social de EDEMSA, sita en calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza". El Direc-

#### Convocatoria

ENTE NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (ENARD) (CUIT 30-71142642-2) ASAMBLEA GENERAL ORDI-NARIASe convoca a los representantes de los socios fundadores del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (E-NARD), a la Asamblea General Ordinaria de Socios a celebrarse el día miércoles 10 de abril de 2024 a las 10 horas, en las oficinas del Ente, ubicadas en la calle Miguel B. Sánchez 1.050, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Constitución Legal de la Asamblea. Reconocimiento de los representantes de los socios fundadores. 2. Designación de dosrepresentantes, uno por cada socio fundador, para suscribir el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea. 3. Toma de conocimiento de las renuncias a sus cargos en los Organos de Gobierno y Administración del ENARD, presentadas por los señores Ricardo Schlieper, Philippe Oudinot y José Lago Rodríguez. Aprobación de sus gestiones hasta la fecha de sus respectivas renuncias. 4. Designación de los nuevos representantes de la Subsecretaria de Deportes de la Nación en los Órganos de Gobierno y Administración del ENARD. 5. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de marzo de 2024. Lic. Mario Moccia vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.

Convocatoria CÁMARA DE PROCESADO-

#### Convocatorias

RES Y EXPORTADORES DE MAÍZ PISINGALLO (CAMPI) Convócase a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día 29 de abril de 2024, a las 14.00 horas en primera Convocatoria y a las 14.30 horas en segunda Convocatoria, a realizarse en la sede social de la Avda. Leandro N. Alem 822 Piso 10 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Elección de dos socios presentes para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Consideración y aprobación de la documentación exigida por el art. 234 inc.1º de la Ley 19550 al 30 de noviembre de 2023 3) Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva durante el ejercicio cerrado el 30 11-2023 Nuevos montos a fijar para las cuotas sociales ordinarias y/o extraordinarias. 5) Elección de la nueva Comisión Directiva. Se recuerda a los Sres. Socios que para poder participar en la Asamblea deberán tener sus cuotas pagas. SERGIO ERNES-TO CASAS PRESIDENTE

Convocatoria CUIT 33-50000517-9 - BANCO SUPERVIELLE S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 18 de abril de 2024 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de abril de 2024, a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las15:00 horas en segunda convocatoría, la cual será celebrada a distancia através de la plataforma "Microsoft Teams ®", a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023. 4. Consideración de las remuneraciones al directorio por \$1.577.233.149 (\$1.099.252.190 a valores históricos), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, en exceso por \$736.329.221 sobre el limite del 5% (\$840.903.928) de las utilidades acreditadas conforme el artículo 261 de la Ley General de Sociedades y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, ante la propuesta de no distribución de dividendos 5. Consideración de la remuneración a la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio

económico cerrado el 31 de di-

#### Convocatorias

ciembre de 2023. 6 Determina-

ción del número de Directores

titulares y suplentes y, en su ca-

so, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea. 7. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 9. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2024 y determinación de sus honorarios 10. Autorizaciones Se deja constancia que durante el ejercício económico bajo consideración no se ha producido ninguna circunstancia de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley Nº26.831. También se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual en atención a lo dispuesto en el Artículo 26 BIS del Estatuto Social de la sociedad. Sobre el particular, se destaca que la plataforma "Microsoft Teams®" permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. El día hàbil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea se enviará a los accionistas registrados un enlace a la herramienta "Microsoft Teams®' y la respectiva clave de acceso para participar, además de uninstructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de los accionistas durante la sesión virtual. La Asamblea comenzará en el horario notificado y no se admitirán participantes con posterioridad al inicio de la misma. En forma previa a la apertura de la Asamblea, los participantes deberán acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Durante el transcurso de la Asamblea los accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados. Nota 1: Solo podrán asistir a la Asamblea los accionistas que acrediten los certificados de titularidad de acciones emitidos al efecto por Caía de Valores S.A. a la casilla AsuntosSocieta rios@supervielle.com.ar hasta las 18.00 horasdel día 12 de abril

#### Convocatorias

puesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo ynúmero de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@super vielle.com.ar.

#### Convocatoria

GRUPO FINANCIERO GALI-CIAS.A. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el 30 de abril de 2024, a las II:00 horas en primera convocatoria, que será celebrada a distancia mediante el sistema de Microsoft Teams de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20° y 23° del Estatuto Social, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º Consideración de la celebración de la Asamblea a Distancia. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de los Estados Financieros, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley General de Sociedades, Memoria Anual - Informe Integrado e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 25º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3º Tratamiento de los Resultados no asignados. Integración de la Reserva Legal. Distribución de Dividendos en Efectivo y/o en Especie por un monto tal que, ajustado por inflación conforme la Res. CNV 777/2018, resulte en la suma de \$ 65.000.000.000 -. Integración de la Reserva Facultativa para eventual distribución de utilidades. 4º Desafectación de Reservas Facultativas para eventual distribución de utilidades por hasta la suma de \$ 255.000.000.000,- en moneda homogénea a la fecha de asamblea. Otorgamiento al Directorio de la facultad de desafectar total o parcialmente la Reserva Facultativa para la distribución de un dividendo en efectivo v/o en especie, en este caso valuada a precio de mercado, o en cualquier combinación de ambas opciones, en una o más oportunidades, sujeto a condiciones financieras y de liquidez, ad-referéndum de la aprobación y a los términos y condiciones que la subsidiaria Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

obtenga por parte del Banco Central de la República Argen-

tina respecto del pago de divi-

#### Convocatorias

dendos. 5º Aprobación de la

gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora. 6º Re-

calizadora. 7º Remuneración

muneración de la Comisión Fis-

de Directores. 8º Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores durante el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2024, ad-referéndum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. 9º Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año. 10º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea. 11º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio 2023. 12º Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Financieros del Ejercicio 2024. 13º Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria. Por exigencia de las normas vigentes, se deja constancia de que durante el ejercicio en consideración no se ha producido ninguna circunstancia de las enumeradas en los dos incisos del Art. 71 de la ley 26.831. Notas: 1) Se informa a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia mediante correo electrónico a la siguiente casilla: asam bleas@gfgsa.com hasta el 24 de abril de 2024 en el horario de 10 a 16 horas. 2) La asamblea será celebrada a distancia. A efectos de la votación, cada accionista y/o su representante se identificará y emitirá su voto a viva voz, conforme al instructivo que se enviará oportunamente. A aquellos accionistas que se hubieran registrado se les enviará un instructivo técnico de la plataforma Microsoft Teams. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada Accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. 3) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Titulo II de sus Normas (N.T. 2013). 4) Para la consideración del punto 3º del Orden del Día, se requerirá la mayoría establecida en el Art. 244, última parte, de la Ley General de Sociedades. Eduardo José Escasany, Presidente

Convocatoria OBRA SOCIAL DEL PERSO-NAL DEDIRECCION DE SANI-DAD LUIS PASTEUR, I.G., Exp. C6653/75 Res.Nº2168/75 INOS Registro Nº4-0200-4 Res. Nº196/75. CONVOCATORIA: Convocase a los señores afiliados titulares de laObra Social a

la Asamblea General Ordinaria

#### Convocatorias

CIRCULACIÓN NACIONAL

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

que se realizará el día 23 de abrilde 2024 a las 09:00 horas, en el Hotel Savoy, sito en la Avda. Caliao Nº181, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar elsiguiente Orden del Dia: Convocatoria: Convócase a los señores afiliadostitulares de la Obra Social a la Asamblea General Ordinaria que se realizará eldía 23 de abril de 2024, a las 9:00 horas, en el Hotel Savoy, sito en la Av.Callao 181 de la CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Cuentas de Gastos y Recursoscorrespondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023 y del Proyecto del Presupuesto Anual de Gastos Inversiones y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2024. 2º) Tratamiento de los resultados obtenidos en el ejercicio social. 3º)Designación de una Junta Electoral que de conformidad con las normas alrespecto tendrá a su cargo todo lo concerniente al Acto Eleccionario, compuestade la siguiente manera: un (I) integrante del actual Directorio, un (1)integrante la lista oficializada, y un (1) afiliado titular por losasambleistas presentes. Se efectuarà un cuarto intermedio para realizar el ActoEleccionario, el que tendrá lugar en las mismas instalaciones hasta las 17horas. A continuación, se procederá al escrutinio y proclamación de lasautoridades electas. 4") Elec-Multa ción de tres (3) miembros Títulares con mandatopor cuatro (4) años; elección de dos (2) miembros Suplentes con mandato por cuatro(4) años. 5°) Elección de un (1) SíndicoTitular y un (1) Síndico Suplente con mandato por dos (2) años. 6°) Designación de 2 (dos) afiliados presentes parafirmar el acta de Asamblea. El Directorio. NOR-MAS:1) Transcurrida media hora de la fijada para la reunión,

#### Convocatorias

cumentación mencionada enel punto I) del Orden del Día estará a disposición de los afiliados titulares apartir del 20 de marzo de 2024, en nuestra Sede Central, y en las Sucursales,donde podrà ser retirada en el horario de atención habitual. Se informa quetranscurrida media hora de la fijada para el comienzo de la Asamblea, seprocederá al cierre de las puertas de acceso al recinto a los efectos derealizar el cierre de registro de los padrones. Además, se dispone que serealice su publicación en el diario La Nación, por tres días con el orden deldía. Asimismo, el señor Presidente informaque toda la documentación aprobada deberá ser enviada a la Inspección Generalde Justicia y a la Superintendencia de Servicios de Salud, El ACTO ELECCIO-NARIO se llevará a cabo,conforme el artículo 9º del Estatuto Social, hasta las 17 hs en el Hotel Savoy,sito en la Av. Callao 181 de la CABA. Dr. Jorge Daniel Santos - Apoderado(conforme Escritura Pública N°22 del 14/02/2013, labrada por ante el EscribanoMartín Luis Buasso).

#### Otros

ARTICULO 1º. - Impónese sanción de multa por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$300.000) a la firma CENCO-SUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3 con domicilio constituido en Av. Paseo Colón Nº 746, piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correo electrónico: legales\_arg@cen cosud.com.ar, por infracción al artículo 7º de la Ley Nº 24.240, toda vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento del Programa Precios



la Asamblea serealizará cual-

quiera sea el número de afilia-

dos titulares presentes (art.

20"del estatuto). 2) Les hace-

mos saber, además, que la do-

Asociación de Mujeres Jueces de Argentina Perú 359, 6º "604" (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel/fax (+54) 11 4331 7843 - e-mail: info@amja.org.ar

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, la Comisión Directiva convoca a las/os señoras/os asociadas/os a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el dia viernes 26 de abril de 2024 a las 13:00 horas en el Salón de usos múltiples de AMJA, sito en calle Perú N° 359, 8° Piso, Oficina 801, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociadas/os para firmar el acta respectiva. 2) Consideración, aprobación o modificación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; de los Convenios de Asociación y Federación con otras entidades; y todo otro asunto que la Comisión Directiva considere conveniente incluir en el Orden del Día. Nota: Déjese constancia que la Asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número de las/os socias/os presentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mitad más uno de las/os socias/os con derecho a voto. Dra. Susana Medina. Presidenta designada por Acta 64/2023 de fecha 03 de mayo de 2023.



**SÁBADOS CONTU DIARIO** 

de 2024. Nota 2: Atento lo dis-

22 SOCIEDAD LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

# SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

Educación | UN ANUNCIO SORPRESIVO

# El Gobierno busca penalizar el adoctrinamiento en las escuelas

Así lo informó el vocero presidencial al anticipar cambios en la ley nacional de educación; aún no hay un proyecto ni un borrador puntual; la visión de los expertos, frente a los manejos ideológicos



LA NACION

En la conferencia de prensa de ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sorprendió al anunciar que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de educación nacional 26.206 para penar el "adoctrinamiento" en las escuelas. Y mencionó que el Ministerio de Capital Humano abriría un canal para que las famílias denuncien ese tipo de situaciones.

Elanuncio sucedió horas después de que en una escuela de la ciudad bonaerense de Verónica las manifestaciones de una docente sobre la Guerra de Malvinas generaron el rechazo de excombatientes. Más allá del anuncio de Adorni, ayer fuentes de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, admitieron ante la consulta de LA NACION que no contaban con ningún borrador ni proyecto sobre la cuestión.

Especialistas en temáticas educativas reconocieron que en algunos períodos de la Argentina hubo adoctrinamiento, aunque advirtieron sin embargo que una eventual penalización sería peligrosa.

"Por decisión del Gobierno se va a enviarel proyecto [al Congreso] para modificar los artículos 11 y 126 de la ley de educación nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas", dijo Adorni en la Casa Rosada y justificó la decisión: "[A los funcionarios] los entristece ver contenidos en aulas y actos teñidos con militancia". Y citó, justamente, el episodio en Verónica.

El artículo 11 de la ley 26.206. sancionada en 2006, fija los fines y objetivos de la política educativa nacional. En sus incisos se destaca la importancia de los valores éticos y democráticos de la participación, la libertad, la diversidad cultural, la igualdad y el "respeto de las diferendiscriminación de género ni de ningún otro tipo". En tanto, el artículo 126 determina los derechos y deberesycontempla cuestiones como la educación integral e igualitaria y el respeto de la libertad de conciencia de los alumnos, en el marco de la convivencia democrática.

Sobre la implementación, Ador-

ni dijo que "el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que padres yalumnospuedandenunciareladoctrinamientoylaactividad política que no respete la libertad de expresión".

Especialistas en temáticas educativas, señalaron a LA NACION que adoctrinamiento es usar el sistema escolar para transmitir una concepción parcializada o sectaria de la realidad. "Cuando se acusa a la escuela de adoctrinamiento se hace referencia al uso del aula para la transmisión de una concepción política partidaria determinada", manifestó Guillermina Tiramonti, licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Salvador y magíster en Educación de Flacso.

#### Confusión

Tiramonti explicó que los sistemas educativos son invención moderna para transmitir a las nuevas generaciones la "cultura moderna" y que si bien en los 70 el filósofo Louis Althusser concibió esas estructuras como "aparatos ideológicos del Estado", la controversia actual tiene que ver con algo más político. "En la Argentina ha habido adoctrinamiento, engeneral, en los gobiernos peronistasydurante las dictaduras. El colectivo docente confunde muchas veces su papel y adoctrina en lugar de guiar a sus alumnos a identificar las diferentes lecturas sobre la realidad para que ellos puedan interpretarla libremente", sumó.

Sobre el anuncio de Adorni, fue contundente: el fomento de la delación y de la vigilancia ideológica en las escuelas podrían ser algo peligroso. "Es necesario trabajar sobre la capacitación de los docentes y sobre la responsabilidad de los directivos de garantizar la pluralidad en las aulas". Y manifestó: "El Gobierno parece creer que su deber es barrer una ideología en favor de cias entre las personas sin admitir la propia. Cree tener la verdady, con eso, el derecho de imponerla".

"En la Argentina existen casos de adoctrinamiento, como en Chaco, la escuela pública Emerenciano Sena, que contaba con el apoyo y complicidad provincial", recordó Claudia Romero, doctora en Educación, profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella. "En algunos

currículums provinciales hay contenidos sesgados que no se fundamentan en el consenso académico ni científico. Hay también una práctica, que en otros países está fuertemente limitada, como la entrega de materiales escolares que se activa en tiempos preelectorales".

Ha habido muchos ejemplos de adoctrinamiento. En 2020, LA NAcion repasó algunos diseños curriculares de la provincia Buenos Aires creados durante la gestión de Daniel Scioli- y encontró situaciones elocuentes. En Geografía para los alumnos de cuarto año del secundario, se señalaba a la "globalización neoliberal" como la causante de la concentración de capital por parte de las potencias económicas y el empobrecimiento de los países periféricos, como la Argentina.

El libro Geografía de la Argentina, de Kapelusz Norma (2016), para 3er año, se refería al período de Néstor y Cristina Kirchner como el modelo de crecimiento e inclusión social. Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestaron su desacuerdo a algunas respuestas de multiple choise respecto del gobierno de Macri, al considerarlas tendenciosas. Otro caso resonante fue el audiocuento infantil "Gorila Gorilón", que se compartía en jardines de Entre Ríos y que tenía un alto contenido ideológico: la narración contaba la historia de un animal al que "nunca le faltó nada y nada le faltará jamás" y que "se enfadaba cuando alguien recibía una ayuda".

Los gremios fueron refractarios al anuncio de Adorni. "Es una provocación porque viene de la mano de una campaña de desprestigio a la educación pública en todos sus niveles", dijo Amanda Martín, secretaria general adjunta de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys).

Sobre la consecuencia que tendría entre los docentes modificar la ley 26.206, para Martín podría "crear un clima intimidatorio o persecutorioy perjudicar el proceso de enseñanza y aprendizaje". Advirtió que la medida no está escrita ni hay proyecto: "Es una campaña que ya la usó Bolsonaro en Brasil y puede abrir la puerta a la persecución o prohibición de textos escolares". •



El paro docente fue dispar en la provincia de Buenos Aires

# En medio del paro docente, Kicillof criticó al Presidente

Advirtió que hay "una comunidad dispuesta a defender" la educación de la "motosierra"

María José Lucesole

CORRESPONSAL EN LA PLATA

Acatamiento dispar tuvo en escuelas de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires el paro de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Fue la segunda huelga desde el comienzo de las clases del ciclo 2024, hace menos de 40 días.

La huelga impulsada por el gremio que lidera Sonia Alesso buscó visibilizar el rechazo a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), dispuesta por el gobierno de Javier Milei de quitarles esas partidas educativas a las provincias. Reclamaron mejores salarios y recordaron un nuevo aniversario del asesinato del docente Carlos Fuentealba, en Neuquén.

La protesta tuvo la adhesión del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), conducido por Roberto Baradel, y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), por lo que tuvo fuerte impacto en las escuelas de la provincia.

Así lo constató LA NACION al recorrer las escuelas normales N°1 Mary O'Graham y N° 2 Dardo Rocha, y las primarias N°1 y N°8 de La Plata. Olga Espíndola, abuela de un alumno de 1er año del Normal Nº 1, se quejó: "Si todos hacen paro, perjudican a los chicos. No es que esté en contra de su reclamo, lo entiendo. Están muy mal, pero hay que buscar otras maneras de hacer oir sus quejas".

En el mismo establecimiento, frente a la Catedral, una maestra de primaria que solo se identificó como Camila explicó que no paraba,

pero admitió que "hubo mucha adhesión en primaria y secundaria".

En la primaria Nº 8, los profesores acataron el paro en su mayoría. Los que fueron, y no quisieron dar sus nombres, se preguntaban: "Nos quitaron el Fonid, que son como \$80.000 pesos. ¿Ese dinero irá a los vouchers de los alumnos?". En la provincia estudian cinco millones de alumnos en los niveles inicial, primario y secundario; la mayoría asiste a escuelas públicas, donde son fuertes los sindicatos convocantes.

En el mismo día del paro, el gobernador Axel Kicillofaprovechó la inauguración de un centro de educación física en Almirante Brown para criticar a Milei: "El gobierno nacional tiene que saber que si piensa usar la motosierra contra un edificio escolar se va a encontrar con una comunidad dispuesta a defenderlo".

#### En Mar del Plata

En Mar del Plata, los representantes gremiales de Suteba dijeron en conferencia de prensa que casi el 85% de los docentes y auxiliares del servicio en escuelas de la provincia acompañaron la huelga.

Se avisó anteayer, con relativa anticipación, y en varios casos maestros y profesores adelantaron a directivos y familiares de alumnos que no irían a trabajar.

"Es difícil organizar la familia cuando los padres trabajamos, tenemos obligaciones y nos movemos en función del horario que los chicos deben permanecer en la escuela", comentó una madre que tiene a su hijo en el turno tarde de la Escuela Provincial N° 31 y debió confiar en una vecina para que se lo cuidara ayer.

LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024 SOCIEDAD 23



MAURO V. RIZZI

Los edificios estuvieron abiertos y los directivos permanecieron en sus oficinas, la concurrencia a clase mermó ante la posibilidad del importante acatamiento que podía tener este reclamo.

Una recorrida de LA NACION por escuelas permitió ver aulas vacías y otras con uso parcial. "No quiero que me descuenten el día, ni que me afecte en la calificación. No estoy de acuerdo con el paro", dijo una maestra de 3er grado de una escuela de gestión pública.

Según advirtieron los maestros, encontraron con la Provincia un mecanismo de actualización de haberes casi a ritmo de inflación, por lo que entendían que la huelga perdía peso cuando el fin esta vez fue recuperar el Fonid y las paritarias nacionales.

En las universidades con sede en la provincia de Buenos Aires elacatamiento al paro fue dispar. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, por caso, no adhirió. Y advirtió que la protesta no fue discutida "en ningún sindicato de base". Esa entidad hará una asamblea extraordinaria el 9 de abril.

En la Capital, según el Ministerio de Educación porteño, todas las escuelas estuvieron abiertas y hubo clases. En algunos establecimientos hubo grados afectados por el paro. Según un relevamiento de la cartera porteña de un total de 492 instituciones públicas, el 90% de los docentes no se unieron a la protesta de Ctera. Y se implementó preventivamente un plan de contención enviando docentes itinerantes a las escuelas donde el acatamiento supo ser mayor en años anteriores.

Adhieren al paro gremios de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Neuquén y Tierra del Fuego. "Previo a Semana Santa tomamos conocimiento de un DNU donde se deroga el Fonid. Es ilegal, significa una rebaja salarial para los docentes y complica muy fuertemente a las provincias", justificó Alesso. •

Con la colaboración de Darío Palavecino

# Dengue: por la falta de stock, agilizan el ingreso de repelentes al país

EPIDEMIA. La Anmat habilitó una vía de excepción en los controles para particulares e importadores; rige desde el lunes y por 30 días

Fabiola Czubaj LA NACION

A partir del próximo lunes y por el plazo de un mes, la Anmat aplicará una vía de excepción en los controles para el ingreso de repelentes al país dado el faltante de esos productos en plena epidemia de dengue.

Aun sin restricciones a la importación del producto final y el insumo conocido como DEET (N,N-dietilmeta-toluamida), la empresa que concentra alrededor del 80% del mercado no tenía capacidad instalada para responder a la demanda, según informó, ni planificó cómo compensarlo para evitar la escasez durante el fin de semana XXL y que continúa.

"La presente medida se toma en virtud del comunicado del Ministerio de Salud de la Nación publicado el 2 de abril del corriente y los datos brindados por el Boletín Epidemiológico de la semana epidemiológica 12[publicado el domingo pasado] y regirá a partir del 8 de abril por el plazo de 30 días corridos –informó la agencia regulatoria hace instantes-. Se informa que la importación de estos productos para uso personal no requerirá efectuar trámites ante esta Anmat".

En cambio, las empresas que importen esos productos, sea para vender o distribuir a otros, tendrán que presentar una declaración jurada para el ingreso de repelentes a través del sistema de trámites a distancia (TAD) del Estado. Esas empresas tendrán que tener habilitación de la autoridad regulatoria. El director técnico o el apoderado respaldará con su firma que "el producto importado cumple con los ensayos de eficacia", según se lee en el documento que se puede descargar online en www.argentina.gob.ar/anmat.

La excepción de intervención alcanza a los productos en aerosol, gel, crema y spray que contengan DEET (en una concentración del 7-30%; formulaciones con extraduración contienen, por ejemplo, un 25% de este ingrediente), icaridina/ picaridina (5-20%), IR 3535 (7-20%). aceite de eucalipto limón (30-40%), aceite de citronela (5-15%) y mentanediol (8-10%).

"Se tomó la decisión debido a la situación epidemiológica citada en los boletines [de vigilancia que difunde la cartera sanitaria nacional] y al aumento de demanda de repelentes. Se genera la opción de excepción de intervención previa. También, por eso, es que se solicita la declaración jurada para poder fiscalizar y controlar a las empresas", respondieron a LA NACION desde la Anmat. "Es una medida a excepcional", aclararon.

Esto es parte de la ampliación de facilidades que informó el Gobierno ayer tanto para importadores como para particulares que quieran comprar repelentes vía web (servicio puerta a puerta) frente a la falta de

En los últimos días, en comercios se pudieron ver escenas entre lo insólito y lo desesperante. En un mayorista de El Talar, en la provincia de Buenos Aires, quedó registrado en un video cómo los clientes se lanzaron sobre los packs de insecticidas. Los encargados de un supermercado chino del barrio de



"Sin stock", un aviso que se repite en comercios

ALEJANDRO GUYOT

Olivos, a menos de un kilómetro de distancia de la quinta presidencial, reservaban unidades para un listado de clientes regulares.

Empleados de farmacias en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) colocaban carteles de "no hay repelentes" en las puertas. El personal de seguridad privada de supermercados, perfumerías y cadenas de farmacias anticipaban con un "no" a la pregunta, una tras otra, de clientes que venían recorriendo barrios en la Capital. "Cero, nada de nada. Ni repelente ni tabletas ni espirales", se apuró a responder el domingo el uniformado en la puerta de una farmacia sobre la avenida Rivadavia al 6000, en Caballito.

Ayer, fuentes oficiales indicaron a LA NACION que el faltante no tuvo que ver con problemas de importación, sino con limitaciones en la capacidad de producción instalada de los fabricantes de repelentes para poder atender la demanda asociada a

La decisión oficial está vinculada con la salud y no la economía

La magnitud del actual brote es "algo más de seis veces mayor" que la del año pasado a esta altura

la epidemia, que arrancó y a a finales del año pasado.

Más temprano, el Gobierno había explicado ante la consulta que la simplificación de las importaciones comenzó con "la eliminación de las SIRA, las licencias no automáticas y el[sistema de] capacidad económica financiera", con una reducción de los plazos de pago a 30 días para el producto final (repelente) e insumos como el DEET.

Según refirieron, en línea con la respuesta de la Anmat, el nuevo anuncio responde más a una decisión sanitaria que económica.

"La Anmat resolvió que no va a pedir el certificado para importar.

Entonces, al no necesitar el certificado, con una declaración jurada, se importa directamente, ya sea una empresa con un despachante de aduana o uno mismo a través del servicio puerta a puerta", señalaron desde la Secretaría de Comercio ante la consulta.

En el país, el mercado de los repelentes está controlado por la multinacional SC Johnson. Anteayer, LA NACION se comunicó con la casa central en Estados Unidos, desde donde derivaron la consulta a la filial con planta en el parque industrial Pilar. El vocero de prensa de una consultora en la que la compañía terceriza esa función indicó que recién se reunirían ayer, tras el feriado XXL, para poder brindar una respuesta sobre la falta de entrega de sus productos. Ayer, tampoco respondieron a la consulta de la Nacion. La compañía participa en el negocio local con distintas marcas y presentaciones como Off (aerosolesy crema), Fuyi (aerosoles y tabletas) y Raid (tabletas).

Ayer, también, por nota NO-2024-33579275-APN-ANMAT#MS, la agencia regulatoria que funciona en la órbita del Ministerio de Salud nacional informó a la Dirección General de Aduanas que "exceptuará de su intervención en el ingreso al país la importación por el régimen general y/o simplificado" debido al "actual contexto epidemiológico del dengue".

La última actualización de las cifras de la epidemia a la que refiere la comunicación de la Anmat daba cuenta el domingo pasado que la magnituden todoel territorioes "algomás de seis veces mayor" que la de 2023 a esta altura de la temporada.

Esos registros, que son apenas una muestra de lo que sucede en barrios y hospitales de los distritos más afectados, como viene informando LA NACION, refieren que hay 163.419 casos diagnosticados solo en lo que va del año-el crecimiento de la curva epidémica se ubica a mediados de noviembre de 2023-entre los más de 260.000 casos probables que notificaron las jurisdicciones hasta el 23 de este mes, fecha a la que el ministerio actualizó los últimos datos en el Boletín Epidemiológico Nacional. •

### Santa Fe aumentará la producción pública del producto

Se dará a embarazadas y en casos sospechosos de tener la enfermedad

Germán de los Santos

CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.-"Santa Fe sigue apostando a lo público y muestra que algunas empresas del Estado son eficientes y eficaces, y que pueden dar respuestas. En este caso es el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y vamos a hacer una inversión de \$2000 millones para que nuestras plantas puedan producir medicamentos que en este momento no estamos produciendo", afirmó ayer el gobernador Maximiliano Pullaro.

El LIF es uno de los laboratorios de la red de producción pública de medicamentos claves para la provisión de insumos farmacéuticos a menor costo al sistema público.

De las 45 especialidades que produce actualmente, 19 tienen certificación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y puede tener así circulación federal.

Por eso, Pullaro puso el laboratorio estatal como ejemplo de "eficiencia" del Estado en momentos en que los repelentes escasean y tienen un alto valor en el mercado. El organismo se creó en 1947 y en 1999 se transformó en una Sociedad del Estado. Hacia 2008 se convirtió en uno de los primeros en proveer al Programa Nacional Remediar.

Fuentes de la gestión santafesina dijeron que el LIF produce 2720 frascos de repelente por día y proyecta contar con 110.000 para mayo. La intensificación apunta a combatir la epidemia de dengue que registró más de 25.000 contagios y 12 muertos en la provincia.

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, puntualizó que desde mediados de marzo se elaboraron 22.539 unidades de repelente. Según la funcionaria, alcanzaron ese nivel de producción con un incremento del 50% del tiempo de fabricación en la planta del LIF, que pasó de trabajar ocho horas diarias a 12. Con ese ritmo, el gobierno estima tener 110.000 unidades de repelente más entre la segunda quincena de abril y principios de mayo. En 2023 el LIF produjo 82.873 frascos.

El repelente se distribuirá "como un medicamento" a mujeres embarazadas, personas con cuadros febriles o los que se identifiquen como casos sospechosos. "Ahí va el repelente, a través de una prescripción del equipo de salud", indicó Ciancio y agregó: "Cerrada la semana epidemiológica con más de 25.000 casos, seguramente los repelentes puedan parecer pocos, pero no lo son".

La ministra recordó que el uso de este producto es "una estrategia más" para prevenir el dengue e instó a la población a seguir trabajando en el "compromiso individual y comunitario" para eliminar el mosquito vector.

"Si no seguimos por la misma línea de cuidado en nuestro domicilio, o donde trabajamos, ni el repelente, ni las atenciones, ni las consultas van a alcanzar", sostuvo.

24 CULTURA LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

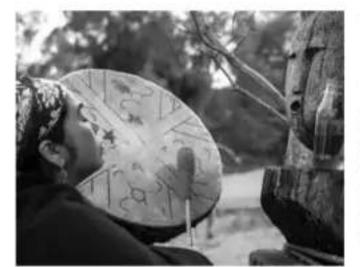

WORLD PRESS

#### Premio para un fotógrafo argentino

El fotógrafo documental Pablo Piovano (Buenos Aires, 1981) es uno de los ganadores del prestigioso concurso anual World Press Photo. En la edición 2024, el argentino fue elegido en la categoría "Talento sudamericano 6x6" por su serie "El regreso de las voces antiguas", un proyecto a largo plazo centrado en la comunidad mapuche. El jurado destacó "la mirada profunda que brinda esta historia sobre el mundo de los pueblos originarios".

# Milei irá a la Feria del Libro, que ya anticipa un fuerte tono de oposición contra el Gobierno

PANORAMA. La Fundación El Libro advierte que la crisis condicionará la edición de este año: la entrada aumentará hasta un 330% y se esperan menos visitas de autores internacionales

Daniel Gigena LA NACION

El presidente de la Fundación El Libro (FEL), Alejandro Vaccaro, remarcó ayer ante la prensa que la 48ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que abrirá al público el próximo jueves 25, se va a dar "en un contexto socioeconómico muy complejo; la situación es complicada para el 90% de la población y eso incluye a quienes esperamos que nos acompañen". Compartió "datos desalentadores" del sector editorial, como la caída en las ventas de ejemplares del 30% en una de las grandes cadenas de librerías, de enero a marzo. "No vamos a escapar a eso, así que sin duda vamos a una Feria con algunas complejidades". Durante la presentación de la programación se pudo confirmar una merma en la cantidad de invitados internacionales: sin premios Nobel ni Cervantes, no abundarán las figuras en 2024.

Por otra parte, el presidente Javier Milei confirmó a LA NACION que volverá a concurrir a la Rural, en fecha a definir, para presentar su nuevo ensayo, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, publicado por Planeta, lo que lo convertirá en el primer presidente en ejercicio que visite la Feria en calidad de autor (Cristina Fernández de Kirchner ya era exmandataria cuando, en 2019, presentó Sinceramente).

Vaccaro resaltó que el gran capital de la feria porteña es la gente. "Haremos todo lo posible para que el público asista. Somos conscientes de quemuchos novan a poder comprar un libro", dijo e informó que el precio promedio de un libro comercial ronda los \$18.000. Respecto del valor de las entradas, de lunes a jueves, costará \$3500 (en 2023, \$800); viernes, sábados, domingos y el feriado del 1º demayo, \$5000 (en 2023, \$1200). En este punto, remarcó que el precio se había fijado según el índice de inflación interanual: un 317% de aumento para las semanales, y un 333% para las del fin de semana. Habrá un pase para tres visitas, por \$ 7500. La entrada será gratuita para menores de 12 años, visitas escolares, personas con discapacidad, docentes y estudiantes porteños con "pase cultural". sionados podrán ingresar gratis. El sábado 27, en la Noche de la Feria, habrá ingreso libre desde las 20.

Durante la reunión, primero hubo elogios para la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. "El apoyo que tenemos por parte de la ciudad de Buenos Aires es importante, significativo y alentador; es



Ezequiel Martínez y Alejandro Vaccaro, en la presentación de la Feria del Libro 2024



Javier Milei volverá a la Feria del Libro, esta vez como presidente de la Nación

Vaccaro. Luego, se refirió al gobierno nacional, al que le adjudicó un trato "fuertemente hostil" al mundo de la cultura. "El Estado nacional va a ser uno de los grandes ausentes de la Feria", sostuvo. Desmintió las afirmaciones del secretario de De lunes a viernes (excepto el 1º de Cultura, Leonardo Cifelli, acerca mayo), estudiantes, jubilados y pen- del costo del habitual stand oficial del Pabellón Azul donde distintos organismos (como el Ministerio de Educación y la Biblioteca Nacional) organizaban actividades. Desde la Secretaría habían informado que ese valor rondaba los trescientos millones de pesos, que destinarían a apoyar las compras de la Conabip, pero Vaccaro dijo que no podían ser

gente que cree en la cultura", sostuvo

más de ochenta millones. Y reveló que el espacio vacante lo ocuparía la provincia de Buenos Aires con un megastand. "Haygente a la que le interesa la cultura y gente a la que no", resumió el presidente de la FEL, en un claro subrayado de us discrepancias con el Gobierno.

Por último, pronosticó que Cifelli, que confirmó su presencia en el acto de inauguración, podría ser abucheado si toma la palabra. "No les podemos poner un parche en la boca a las más de mil personas que van a asistir", dijo, y recordó sin autocrítica las protestas en contra del exministro Pablo Avelluto, en las ediciones de 2018 y 2019. "Vamos a tomar los recaudos de seguridad, pe-

ro no podemos impedir que la gente manifieste su descontento con un gobierno que ha sido fuertemente hostil; en estos meses, las cosas que hemos visto y escuchado son de destrucción de la cultura", afirmó.

Acto seguido, anunció que en la Feria se haría un acto de desagravio a los periodistas culturales Osvaldo Quiroga y Cristina Mucci, que se quedaron "sin aire" en la Televisión Pública. "Muchas gracias, no sabía eso", le dijo Mucci, sorprendida, que estuvo presente en el encuentro. "Lo acabamos de decidir. No debe haber nadie del mundo de la cultura que en los últimos treinta años no haya pasado por Otra tramay Los siete locos", remató Vaccaro.

En la Feria habrá 430 expositores (250 son editoriales comerciales). En el Pabellón Ocre, se sentirá la ausencia de algunos stands de provincias -como los de La Rioja y Catamarcaque, por razones presupuestarias, no serán de la partida; otras compartirán espacio para economizar. Los organizadores apuestan por la presencia de Lisboa como ciudad invitada de honor; el color lila de la flor del jacarandá "vestirá" la Rural y la ciudad de Buenos Aires con ciclos de cine, música, debates y encuentros.

El discurso inaugural estará a cargo de Liliana Heker. La escritora sigue los avatares de la política cultural con atención y una marcada posición crítica contra el Gobierno: durante el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso, dio una "clase abierta" de protesta en la plaza.

El programa contempla homenajes a Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar, ambos nacidos en 1914. El albacea de la obra de Bioy Casares, Daniel Martino, prepara una muestra de fotografías del autor de La invención de Morel: en Zona Futuro tendrá lugar la maratón de lectura dedicada al autor de Rayuela, con Claudia Piñeiro, Gabriel Goity, Mauricio Kartún, Cristina Banegas, las hermanas Marull y Jorge Consiglio, entre otros.

Los Diálogos de Escritoras y Escritores Argentinos se abrirán con una entrevista a Leila Guerriero (el 1º de mayo). Por primera vez en la historia de la Feria, habrá un encuentro de Escritoras y Escritores Originarios, al cuidado de Fabián Martínez Siccardi, del que participarán Liliana Ancalao, Víctor Vargas Filgueiras, Sylvia Iparraguirre, Chana Mamani y Mario Castells, entre otros.

PRENSA

F. MARELLI

Una novedad de esta edición es el "debate de cierre", el lunes 13 de mayo, en el que intelectuales y políticos darán sus puntos de vista sobre el estado de la cultura en el país. Ya confirmaron su presencia el diputado Hernán Lombardi y la ensayista Beatriz Sarlo (la periodista María O'Donnell oficiará de árbitro). "Pensamos que así como el discurso inaugural genera debates y discusiones, en el decierre se pueden tratar temas que están en la agenda cultural", dijo Ezequiel Martínez, director general de la Feria. La iniciativa corrió por cuenta de las escritoras Gabriela Saidon y Natalia Zito.

Por motivos económicos, los invitados internacionales no abundarán en esta edición. La portuguesa Lídia Jorge, Premio FIL en Lenguas Romances, se presentará el 2 y el 4 de mayo; el francés David Foenkinos participará del Congreso Internacional de Promoción de la Lectura (el 11 de mayo); la ecuatoriana Mónica Ojeda abrirá los Diálogos de Escritoras y Escritores Latinoamericanos, el 4 de mayo y el peruano Mario Montalbetti leerá en el Festival Internacional de Poesía, este año al cuidado de Jorge Fondebrider. De Chile, viajarán Diamela Eltit, María José Navia y Daniela Catrileo; de España, la ganadora del Premio Planeta Sonsoles Ónega, el ganador del Premio Alfaguara Sergio del Molino, Belén Martínezy Elvira Sastre; de Italia, llegará Luigi Zoja; de China, la poeta y editora Zhao Si; de Uruguay, los poetas Horacio Cavallo y Mariella Nigro, y de Estados Unidos, la best seller de literatura juvenil Shelby Mahurin.

CULTURA 25 LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

# De un "mini" artista a monedas fundidas: Mapa sorprende con una selección inclusiva

ARTE. La sexta edición de la feria continúa hasta el domingo en la Rural con obras valuadas entre 20.000 pesos y 25.000 dólares

#### Celina Chatruc

LA NACION

Le sobra actitud: posa para las fotos con calzas animal print con borcegos y un chaleco de jean cubierto de apliques con la palabra punk, la lengua de los Rolling Stones y un pin de Barbie. Theo tiene cinco años, mide poco más de un metro y debuta como artista en la sexta edición de la feria Mapa, que reúne hasta el domingo en la Rural las propuestas de más de 35 galerías.

"Está preparando una muestra de retratos realizados con fibras y acrílico, que va a inaugurar en julio en la galería Darkhaus de Rosario", dice sobre su hijo Marianela, también artista e integrante del ya famoso dúo que forma con su marido, Pool. Ambos suelen llamar la atención en Mapa con sus obras que abordan con estética cómic imágenes de Cristo y la Virgen María. "Este es Jesús con el diablo", dice Theo a LA NACION sobre una de sus tres pequeñas pinturas, cuyos padres ofrecen en 20.000 pesos cada una. esa plata en videojuegos".

Entre las piezas más accesible se cuentan también las Rip Coins, monedas fundidas en bronce por Rip



Una zanahoria de papel, valuada en 3500 dólares

D. SPIVACOW /

Tamara, exhibidas en el stand de 22 del Este. "Yo soy el banco: quien las compra, por 150 dólares o su equivalente en pesos, se lleva un certificado. Y si me las quiere devolver, le reintegro lo que invirtió. El que que pagó con pesos, recibirá pesos", bromeó al parafrasear la célebre declaración del expresidente Eduardo Duhalde en tiempos de corralito.

Habrá que apurarse también para invertir 800 dólares en las acuarelas de Alfredo Frías, artista de Tucumán representado por Gachi Prieto, otra de las revelaciones de esta edición de Mapa. Dialogan muy "Si las vendo-anticipa-voy a gastar pagó dólares, recibirá dólares; el bien con las pinturas de Lula Mari, Manuel Aja Espil y el cordobés Guillermo Mena. Quiso la casualidad que este último presentara un grupo de dibujos protagonizados

por gatos, animales que también se multiplican en una obra de una artista de su provincia, Samanta Rched Abugauch, exhibida en Aura Gallery.

"Hasta ahora éramos una galería virtual y hacíamos muestras pop up; en mayo abrimos por primera vez una sede física en Juncal y Montevideo, en Recoleta", anticipó la directora de Aura, Agustina Roca, también cordobesa. Un recorrido similar al que realizó Georgina Valdez, directora de The White Lodge, que inaugur ó su sede porteña en 2022; en esta edición de Mapa vuelve a sorprender con una selección artistas que incluye al tucumano Sandro Pereira y Jacinto Muñoz, de Río Cuarto, con sus imperdibles piezas de cerámica ofrecidas en 600 dólares.

"Somos una feria inclusiva", dijo durante la recorrida especial para la prensa Mariana Rodriguez Iglesias, integrante del comité asesor de la feria junto con Laura Batkis y Julián León Camargo. "La diferencia con las ediciones anteriores-explicó- es que ya no hay un comité de admisión, que sube o baja el pulgar a quienes quieren participar, sino que asesoramos a las galerías para que todo se vea mejor".

En ese amplio rango que aspira a incluir obras de emergentes y consagrados se pueden encontrar además varias de cinco cifras en dólares, como las dos pinturas de Luis Wellsque ofrece Maman por 25.000 cada una. En OdA se puede conseguir por 12.000 un textil de Josefina Robirosa de 1973, y en Jacques Martínez, dibujos y pinturas de Gabriel Messil que van desde 4000 hasta 18.000. En Otto, una zanahoria que proyecciones sobre la fachada del logra sorprender aún en tiempos de Pabellón 8, con obras de Román inflación descontrolada: 3500 vale Gomes, y Dj Set. Entradas en mala pieza hiperrealista realizada con paferia.art.

papel por Corina van Marrewijk. Forma parte de una selección de obras creadas por tres mujeres con ese noble material y seleccionadas por Eduardo Stupía.

Ese stand minimalista contrastaba con las coloridas pinturas de Lobo Velar exhibidas en Tramo y con el look de Benito Laren-protagonista de un solo show en el stand de Camarones-, que se cruzó ayer con Luis Felipe Noé por los pasillos, horas antes de la apertura al público. La tecnología también está presente con esculturas impresas en 3D por Mariano Giraud en el stand de Maturín, obras que se suceden en loop en pantallas inmersivas y un mapping nocturno sobre la fachada del Pabellón 8 que continúa hasta mañana.

Y como corresponde a una feria "inclusiva", no podía faltar el toque vintage: la instalación de Luciano Colman (también cordobés), que incluye un antiguo teléfono público con el logo de Entel. Cualquier visitante puede levantar el tubo para hablar, y lo que diga se escuchará en toda la feria gracias a un conjunto de megáfonos. "Se exhibió en la última edición de Cosquín Rock, y alguien la usó para proponer matrimonio", comentó a LA NACION Agustín Montes de Oca, director de Mapa. "Otros cantaron canciones de Queen", agregó su autor. Apenas algunas sugerencias para una invitación que queda abierta hasta el domingo.

#### Para agendar:

Sexta edición de Mapa en la Rural (Av. Sarmiento 2704), hasta el domingo. Hoy y mañana habrá



# SEGURIDAD

Edición de hoy a cargo de **Daniel Gallo** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar



#### El brutal crimen en Villa Gesell

Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes por una patota que lo atacó frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020. Ocho jóvenes de Zárate fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores que, el 6 de febrero del año pasado. Cinco fueron sentenciados a prisión perpetua y tres, a 15 años de cárcel. El 22 de marzo último, la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó ese fallo.

# Uno de los asesinos de Báez Sosa rompió el pacto de silencio y acusó al abogado Tomei

HOMICIDIO. Matías Benicelli presentó un escrito en el Tribunal de Casación Penal en el que aseguró haber sido obligado por su defensor a callar durante el juicio para no afectar a otros imputados



Matías Benicelli, en el centro, uno de los condenados a prisión perpetua





El abogado Hugo Tomei, junto a su colega Emilia Pertossi, en el juicio

SANTIAGO HAFFORD/ARCHIVO

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

Tras cambiar de abogado, Matías Benicelli, uno de los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, rompió el pacto de silencio que reinaba desde el día del crimen, el 18 de enero de 2020, y cuestionó la estrategia defensiva que llevó adelante Hugo Tomei, letrado que representó a todos los acusados desde la instrucción y durante el juicio oral y público.

"Entiendo desde mi perspectiva de imputado, sin menoscabar las condiciones técnicas del doctor Hugo Tomei, que al conglobar la defensa del conjunto de imputados generó un conflicto de intereses personales que conculcó mi derecho de defensa en juicio. Señalo en paralelo que ni el suscripto ni mis familiares sufragamos honorarios por los servicios brindados por el mencionado letrado, sino que fuimos persuadidos para designarlo para mi defensa técnica, a fin de no entorpecer la defensa de otros coimputados", sostuvo Benicelli en un escrito presentado ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense al que tuvo acceso LA NACION.

La presentación de Benicelli fue hecha ante la Sala II del máximo tribunal penal bonaerense, integrado por los jueces María Florencia Budiño y Fernando Mancini Hebeca, magistrados que el 22 de marzo último confirmaron el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.

Esa decisión mantuvo las penas de prisión perpetua aplicadas a Benicelli, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi por la coautoría del asesinato, y las sentencias de partícipes secundarios que recibieron Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi.

Tras la confirmación de las condenas, Benicelli, de 24 años, y Thomsen decidieron modificar su estrategia defensiva y cambiaron de abogado. Ahora, Benicelli es representado por Carlos Attías y Thomsen contrató a Francisco Oneto, que el año pasado fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.

Mientras prepara el recurso que presentará ante el Tribunal de Casación, el abogado Oneto adelantó a LA NACION que "Thomsen tiene mucho para deciry su palabra podría hacer aminorar su responsabilidad penal en el hecho".

Por su parte, Benicelli explicó en su escrito que le ha dado instrucciones a Attías para que interponga un recurso de inaplicabilidad y nulidad de la sentencia recurrida "pues a pesar de mi intención de declarar durante el debate para esclarecer algunas inconsistencias, incongruencias y contradicciones surgidas durante el juicio, no pude hacer uso de ese derecho debido a la expresa indicación de quien fuera mi defensor [por Tomei, quien fue acompañado en la defensa por Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano]".

Benicelli, además, adelantó que tiene la voluntad de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense "por entender que por la defensa ineficaz de mis derechos y garantías procesales he sido condenado injustamente por un hecho que no cometí". En su escrito de cinco páginas puso como ejemplo de lo que definió como "defensa ineficaz" una situación que, según él, vivió durante el debate, que se celebró entre enero y febrero de 2023.

"A modo de ejemplo, pongo en conocimiento del Tribunal que nunca tuve noticias de que existían salpicaduras hemáticas en mi indumentaria que pertenecerían a Fernando [Báez Sosa]. Al enterarme de ello, durante una audiencia, expresé mi voluntad de declarar para explicar esa contaminación, pero mi defensa técnica se opuso para no comprometer la situación de mis consortes de causa. También quise confrontar las declaraciones del testigo [Cristian] Gómez, quien manifestó que yo estaba violento y tuvo que retirarme de Le Brique [el boliche de Villa Gesell donde víctima y condenados comenzaron a pelear]mediante el uso de la fuerza, cuando en verdad me retiré pacífica y voluntariamente del lugar, en su compañía", dijo Benicelli.

#### La teoría de la gresca

El ataque a Báez Sosa fue definido por Benicelli como "una gresca" que terminó "con el trágico resultado de la indeseada muerte de Fernando".

El joven dijo que también quiso aclarar su participación y cuánto sabía del hecho. "A la sazón, el doctor Tomei propuso a Alejo Milanesi [que en un primer momento estuvo imputado y después fue sobreseído] como testigo de descargo para que manifestara lo que vio y escuchó de lo sucedido aquella fatídica noche, por ser un testigo privilegiado en el lugar y, porque, mediante sus declaraciones, podría persuadir a los sentenciantes [sic] de que mi participación no fue determinante en el resultado de la muerte de Fernando Báez Sosa. Pero quien debía garantizar mi defensa inexplicablemente desistió del testigo en la misma audiencia.

"Las explicaciones que me brindó, con posterioridad, fue que la declaración de Milanesi podría agravar la situación procesal de los otros defendidos. Pero, aclaró, que me quedara tranquilo porque, luego, eso se iría a modificar en la instancia de Casación", agregó.

Antes de concluir con su escrito, Benicelli sostuvo: "Soy consciente de que el Tribunal de Casación, con los elementos que tenía, difícilmente podría acoger los agravios expresados por el doctor Tomei, dado que la prueba en Casación tiene un carácter eminentemente restrictivo y la prueba de mi descargo habían sido desistidas el 16 de enero de 2023 [la declaración de Milanesi]. Pero lo que no podía ignorar el Tribunal es la ostensible divergencia de intereses que representaba una misma defensa para la totalidad de los imputados, tal como lo he pedido a mi defensor que exprese y fundamente.

"Comprendo –expresó Benicelli–que no resultará difícil concluir después de un análisis meticuloso de la trama del proceso seguido en mi contra y de su desenlace que el rol de defensor simultáneo de todos los imputados terminaría causando, como en definitiva sucedió, un perjuicio de imposible o muy gravosa reparación ulterior". •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarietas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ALBORNOZ, Eva, q.e.p.d., 3-4-2024. - Tus hijos M. Cristina y Oscar Cerutti, nietas Mariela y Daniela, y tu bisnieto Bastian. Te amamos por siempre.

CALVETE de NUIN, Lucila. -Sus hijos Maria Inés y Jorge, sus nietas Cecilia y Carolina Jurgens y Carlos Ibáñez participan con dolor su fallecimiento.

CAMMAROTA, Angel Norberto, Dr., q.e.p.d., falleció el 2-4-2024. - María del Carmen S. de Castro Videla participa con dolor su fallecimiento.

CAMMAROTA, Angel Norberto, Dr., q.e.p.d., falleció el 2-4-2024. - Florencio V. Speratti e hijo participan con dolor su fallecimiento.



CHRYNIEWIECKI, Luis. - Leonardo, Rafael, Federico Grozovsky y familias acompañan a Claudio y familia en este triste momento.



CHRYNIEWIECKI, Luis. - El directorio de Industrias Magromer SA lamenta profundamente su fallecimiento y ruega una oración en su memo-



CHRYNIWIECKI, Luis. - Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A. acompañan a Claudio v a su familia ante la partida de su padre.



CHRYNIWIECKI, Luis. - DI-RECTV acompaña a su hijo Claudio y a toda la familia Chryniwiecki con solidaridad y respeto.



CHRYNIWIECKI, Luis. - Grupo Experta Seguros acompaña a su hijo Claudio y a toda la familia Chryniwiecki.



CHRYNIWIECKI, Luis. - Dario Werthein acompaña a Claudio y familia con cariño y afecto en este momento de do-



CHRYNIWIECKI, Luis. - Susana y Daniel Werthein participan su fallecimiento y acompañan a Claudio con el cariño y afecto de muchos años.



CHRYNIWIECKI, Luis. - Fafi Ricagno y Adrián Werthein abrazan a Claudio y a la familia Chryniwiecki ante la partida del querido Luis, gran maestro y amigo de la vida.



CHRYNIWIECKI, Luis. - Guadalupe y Lucas Werthein acompañan a Claudio y familia Chryniwiecki, recordándolo a Luis con mucho cariño en estos momentos.

COOK, Roberto, ingeniero aviador escritor y profesor, q.e.p.d., falleció el 4-4-2024. -Sus hijas Cecilia, Cristina, Carolina y Claudia; sus hijos políticos Ramiro, Fernando, Miguel y Pedro; sus nietos Tobías y Victoria, Gaspar, Malena, Joaquin, Daniela, Santiago, Jeremías, Tadeo, Guillermo y Fausto, y Nelly Casanova lo despedimos, con mucho cariño y admiración. Guardamos en nuestra alma y disfrutamos del tiempo compartido, de su ejemplo y enseñanzas.



COOK, Roberto, q.e.p.d. -Gracias Pa. Ce. Cris. Carola. Clau.



de NEVARES, Carlos María. -Sus hermanos Pastor y Patricia, Vicky y Jorge y Alejandro y Josefina lo recordarán siempre con mucho cariño y oraciones.



de NEVARES, Carlos María (Caía), q.e.p.d. - Adiós, querido primo y amigo. Un fuerte abrazo a sus hijos. Rodolfo de Nevares y Cecilia Becu.



de NEVARES, Carlos María, q.e.p.d. - Fernando Gómez Alzaga y sus hijos Luisa y Juan Segundo Areco, Fernando y Silvia Mayorga, María Inés y Carlos Múscari, Patricia y Pastor Nevares y Teresa e Ignacio Cornejo acompañan a los Nevares con sus oraciones.



de NEVARES, Carlos (Caía). -David y Lucrecia Lacroze e hijos despiden con mucho cariño y dolor al amigo de tantos años.



de NEVARES, Carlos. - Con mucha tristeza despedimos al amigo de todo una vida, acompañamos con el cariño de siempre a su querida gran familia. Sus amigos Ruso Oneto Gaona, Isabel y Caito Masllorens, Ana y Fernando Ibarzábal, Francesca Fantin, Angeles e Ignacio Gándara, Marita Crotto, Agustina y Chippy Breard, Susana y Bico Belaustegui.



de NEVARES, Carlos, q.e.p.d. - Con gran dolor razamos por él. Carlos Axel Augspach y se-



de NEVARES, Carlos M., q.e.p.d. - Soledad y Félix G. Bialet te despiden con tristeza.

de NEVARES, Carlos María, q.e.p.d. - Maggie y Eduardo Patron Costas y sus hijos despiden a Caía con oraciones y acompañan con mucho cariño a la familia.



de NEVARES, Carlos María. -Bodega Tres Blasones S.A. participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia en estos difíciles momentos.

de NEVARES, Carlos María. -Los amigos de Male y Marcos del Grupo Matrix acompañan a la familia Nevares con todo cariño.



de NEVARES, Carlos María (Caía), q.e.p.d. - Tus amigos de la Promoción 65C del colegio Champagnat te despedimos con inmenso dolor.

de NEVARES, Carlos María, q.e.p.d. - Johnny Lanusse despide con cariño a Caia y acompaña a su familia en este triste momento.



de NEVARES, Carlos María, q.e.p.d. - Guillo Fornieles, Ale y toda su familia despiden con mucha pena y enorme cariño al querido Caia, acompañando a Malena y sus hijos, pidiendo oraciones en su memoria.



de NEVARES, Carlos Maria, q.e.p.d. - Abrazamos a Pastor y toda la familia con mucho cariño y oraciones. Las Ugarte.

de NEVARES, Carlos María, Esc., q.e.p.d. - El Tenis Club Argentino despide al muy querido Caía, acompaña a su familia, agradece su destacado servicio durante tantos años a nuestra querida institución y ruega una oración en su memoria.



de NEVARES, Carlos María, q.e.p.d. - Andrés Federico Mejia y Paula Harriague Castex participan con enorme dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.



de NEVARES, Carlos María, q.e.p.d. - Paz y Pablo Schmukler, sus hijos y nietos despiden con tristeza a Caía y acompañan con mucho cariño a Malena y los chicos.



de NEVARES, Carlos María, q.e.p.d. - Gracias Caía por tu generosidad, consejo y amistad. Marta L. de Morea y sus hijos Fernando, Martina y Fernando Filgueira, Majo y Guillermo Seré, Tomás y Soledad Bravo, Sofia, Ignacio y Yoli Bonifacio, Lulu y nietos acompañan con cariño a Malena y todos los Nevares.



de NEVARES, Carlos María. -Los Ocampo Nevares acompañan a los Nevares Achaval y rezan por el alma de Caía.



DIAZ PÉREZ, Néstor, falleció el 3-4-2024. - Excelente persona. El mejor presidente de la historia del Club Lanús. Gracias por la cancha y el micro estadio. La familia Aramouni ruega a Dios lo tenga en la glo-



GAVUZZO, Guido, q.e.p.d. -Ana Maggi y Flia. acompañan con profunda tristeza a toda la familia Gavuzzo en estos momentos de tanto dolor por su partida. Ruegan una oración en su memoria y que Dios y la Virgen lo tengan a su lado.



GAVUZZO, Guido, q.e.p.d., 3-4-2024. - Francisco Diaz, señora e hijos Carolina, Mariana y Federico acompañan a la familia Gavuzzo en este doloroso momento.



GAVUZZO, Guido M. - Andrés Hermida, Mariana Troiani, Rafa, Tobi y Lupe acompañamos a toda la familia Gavuzzo en este tristisimo momento. Les deseamos la fuerza necesaria para atravesar tanto dolor. Los queremos mucho.

GAVUZZO, Guido Marcelo, q.e.p.d. - Martin y Graciela Hermida; sus hijos Juan, Ma-

riana, Matías, Sol, Andrés, Mariana, Marcos y Laura y sus nietos despiden al querido Guido y acompañan a Ana, Connie y Antonio con mucho cariño.

GAVUZZO, Guido Marcelo, q.e.p.d. - Juan, Mariana, Mora y Mateo Hermida despiden a Guido y acompañan a Connie v Anto en este difícil momen-

GUERRA, Ana Inés, q.e.p.d. -Anita, con mucho dolor te despide la camada SASS84, agradeciéndote por inspirarnos para ser mejores personas y por estar siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Siempre te recordaremos con mucho afecto.



HEALY, Cathleen Margaret, q.e.p.d., falleció el 4-4-2024. -Su hermano John y Maitina, sus hijos John, Tessy y M. Paz y nietos participan el fallecimiento de Ita. Ruegan una oración en su memoria.



HEALY, Cathleen Margaret, q.e.p.d., falleció el 4-4-2024. -Su cuñada Mercedes, sus sobrinos Lorena y Brian, sus sobrinos nietos Sean y Liam participan su fallecimiento y despiden a Ita con infinito cariño.



HEALY, Cathleen Margaret, q.e.p.d., falleció el 4 de abril de 2024. - Sus hermanos Una, Pat, Johnny y Mary participan con muchisimo dolor su fallecimiento y la acompañan con oraciones en su partida a la casa del Padre. Que él te guarde en la palma de su mano. LA-ZARO COSTA, Tel. 4812-8040.



HEALY, Cathleen Margaret, q.e.p.d., falleció el 4-4-2024. -Sus sobrinos Tessy y Luis, con sus hijos Bautista, Joaquín y Lucía despiden con gran tristeza a Ita. Gracias por recibirnos con tanto cariño.



HEALY, Cathleen Margaret, q.e.p.d., falleció el 4-4-2024. -Su sobrina Paz junto a sus hijos Camila, Francisco y Elena participan con tristeza su fallecimiento, pidiendo una oración por su eterno descanso.



HEALY, Cathleen Margaret, q.e.p.d., falleció el 4-4-2024. -John y Yanina, junto a sus hijos Santiago, Vicky y Sofía despiden a Ita con inmenso dolor y ruegan una oración en su memoria.



IMBACH, Alejandro Carlos (Pirita), q.e.p.d., falleció el 2-4-2024 en Turrialba, Costa Rica. - La Promoción XVI del Liceo Naval Militar Alte. Guillermo Brown participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero, acompaña con cariño a su esposa, hijos y nietos y ruega oraciones por su eterno descanso.



JENKINS, Jorge Enrique. - Su esposa Marila, su hija Maria y Pablo Tempone, sus nietas Sofi y Male, despedimos con todo el cariño y amor a George.

JENKINS, Jorge, Prof., q.e.p.d. - Su hermana Cristina, sus hijas Carolina, Victoria y Sofia Dodds, sus nietos y su bisnieto lo despiden con dolor.



JENKINS, Jorge E., q.e.p.d. -Querido Georges, lamentamos mucho tu partida, acompañamos a toda la Flia. en tan dificil momento. Tus amigos de toda la vida de la barra de Los Caños del barrio de Caballito.

JEPPESEN, Ingrid, q.e.p.d., falleció el 4-4-2024. - El consorcio de co-propietarios de calle Palpa despide con todo cariño a su querida vecina.



MACQUES, Raúl César, q.e.p.d. - Sus sobrinos Fanelli Macques despiden con profundo dolor a su tío Raúl.



MARCONI, Juan C. - Inés y M. Inés Reston lo despiden con oraciones y acompañan en el dolor a Malena y familia.



MARCONI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Eduardo y Graciela Rosenthal, hijos y nietos despiden a su querido Juan Carlos y ruegan una oración en su memoria.



MARINO, Oscar R., Dr., q.e.p.d. - Su mujer Alejandra y sus hijos Agustina y Juan Pedro, Nicolás y Delfina y Francisco y Paula lo despiden con enorme tristeza y agradecen por haber tenido un marido y padre tan extraordinario. Invitan a despedirlo hoy, 14.00 hs., en el cementerio Jardín de



MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Bruno Quintana y Mariel participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan en estos tristes momentos a Alejandra y sus hijos, rogando una oración en su memoria.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. - Sus primos Susana, Toby e Inés abrazan a Alejandra e hijos con gran cariño y despiden al querido Oscarcito con mucha pena.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Juan Alzaga y Susana Marino despiden a su querido Oscarcito y acompañan a Alejandra y a sus hijos con gran cariño.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. - Celina y Ricardo Frers acompañan en su dolor a Alejandra y familia.



MARINO, Oscar R., Dr., q.e.p.d. - Sus suegros Bea y Aldo Fabbri junto a sus hijos Pa-tricio y Ángeles, Cristian y Carolina, sus sobrinos Catalina, Tomás, Malena, Santino, Lorenzo y Francisco despiden con profunda tristeza a Oscar y acompañan en este momento de dolor a Ale, Agus y Juan Pedro, Nico y Delfi y Fran y Pauli.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. - Pablo y Alicia Balcarce e hijos despiden con afecto a un querido amigo y ruegan una oración en su memoria.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Hernán y Marisa Barbosa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Oscar y acompañan con mucho cariño a Alejandra, Agustina, Francisco, Nicolás y toda la familia.



MARINO, Oscar. - Querido Oscar, extrañaremos mucho tu compañía y conversaciones. Acompañamos a Alejandra, Fran, Nico y Agustina en este tan triste momento. Lucía y Alejandro Eisler.



MARINO, Oscar. - Graciela y Emilio Dumais participan con enorme dolor su fallecimiento y acompañan a Ale con todo



MARINO, Oscar. - Pedro y Jacky Kudrnac y sus hijos despiden a Oscar con cariño, acompañan a Alejandra y los chicos en estos momentos y ruegan una oración en su memoria.



MARINO, Oscar. - Despedimos con tristeza a un gran amigo y abrazamos muy fuerte a Alejandra, Agustina, Nico y Francisco con el cariño de siempre. Walter Quinterno, Luisa Apellaniz, sus hijos Walter, Martin, Luisa y Jorge

MARINO, Oscar, q.e.p.d. - Rodolfo y Graciela Dietl, Martin y Magdalena Dietl participan su fallecimiento y acompañan a Alejandra y familia con mucho afecto en su dolor.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Querido Oscar, ¡ Qué coraje tu silencio!. No pudimos arroparte en tu sufrimiento. ¡Cuántos recuerdos compartidos, y de nuestros padres también!. Extrañaremos tu hidalguía y generosidad. Descansa en paz, querido amigo. Abrazamos con inmenso cariño a Alejandra y a toda tu lindisima familia. Sam y Rosala Carlisle (as.).



MARINO, Oscar. - Luis De Stefano y familia participan con gran dolor la muerte de su amigo y acompañan a su fami-

MARINO, Oscar. - Alejandro L. y Cristina de Elizalde (as.), hijos y nietos, despiden a Oscar con mucha tristeza y abrazan a Alejandra y chicos con todo cariño.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Inés y Ernesto de Bary y sus hijos despiden a Oscar con inmensa tristeza y acompañan a Alejandra y los chicos con mu-

#### t

MARINO, Oscar. - Tito y Patricia Quirno despiden con muchísima tristeza a su gran amigo y acompañan a Ale, Agus, Nico y Fran con enorme

cariño.

Rachetti Butler.

cho cariño.

# Rosario: balearon y quemaron la fachada del Sindicato de la Carne

VIOLENCIA. En otro hecho, atacantes lanzaron bombas molotov en un frigorífico

Germán de los Santos

CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO. - Fue un ataque simultáneo. Una célula baleó e intentó incendiar la sede del Sindicato de la Carne de Rosario, ubicado en la zona sur de la ciudad, y otra lanzó bombas molotov contra dos motos que estaban en el estacionamiento del frigorífico Paladini, en Villa Gobernador Gálvez.

"Estamos preocupados porque en este momento deberíamos estar ocupados en ver cómo marcha el país y no por estas estupideces que causan más miedo a los rosarinos", sostuvo José Fantini, titular del sindicato. El histórico dirigente, que está al frente de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados desde hace décadas, advirtió que "no sabe de dónde vienen estos ataques". En la puerta de la entidad gremial, los atacantes dejaron una nota con amenazas, pero su contenido por ahora no trascendió.

El ataque al edificio del Sindicato de la Carne ocurrió anteanoche, a las 22.15, cuando, según el testimonio que aportó un sereno, dos jóvenes en moto llegaron al lugar. Uno de ellos se bajó y roció con nafta uno de los ingresos al edificio. Luego prendió un fósforo y lo arrojó contra una de las paredes, que empezó a arder. Después siguió tirando nafta contra la ventana de una oficina, que también se prendió fuego. Segundos después, el joven cruzó a la vereda de enfrente, donde lo esperaba su cómplice, cargó una pistola e hizo varios disparos. La policía encontró tres vainas en el lugar.

Según Fantini, casi a la misma

hora ocurrió otro hecho violento vinculado al sector, en la planta del frigorífico Paladini, que se encuentra en Villa Gobernador Gálvez. localidad vecina a Rosario. Allí se produjo un ataque en el estacionamiento. Sicarios lanzaron una bomba molotov que incendió dos motos que estaban en el predio y que pertenecían a trabajadores de la empresa.

En febrero del año pasado, el edificio del Sindicato de la Carne fue blanco de otro ataque a balazos. Desde una moto dos jóvenes realizaron once disparos contra una de las puertas de la entidad. En ese momento los atacantes también dejaron una nota con amenazas. Ante este episodio, la Confederación de las 62 Organizaciones Peronistas repudió "el estado de inseguridad y negligencia que atra-

viesan los ciudadanos y todas las organizaciones sindicales en estos últimos tiempos".

"No tenemos enfrentamientos con nadie. Nunca tuvimos roces, ni pedidos[dedinero], como ocurre en otros lugares, y no sabemos a qué atribuirlo", insistió Fantini, que conectó la agresión al edificio de su gremio con las motos incendiadas en el estacionamiento de Paladini.

Estos dos atentados se produjeron en medio de un clima de extrema tensión en Rosario, donde las amenazas se convirtieron en una herramienta para generar terror. En este caso no se descarta que el ataque haya tenido que ver con la extorsión de grupos mafiosos o, incluso, con una interna gremial.

Los asesinatos e intimidaciones que se repitieron en las últimas semanas fueron calificadas por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, como "actos de terrorismo". Así lo expresó ayer en una conferencia de prensa que brindó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la sede de la cartera nacional. Y señaló su convencimiento de que la articulación de tareas entre las fuerzas provinciales y federales permitirán revertir esta situación. "El Estado es más grande y tiene más fuerza que los violentos", expresó.

También reclamó reformas legislativas, especialmente en el caso de los menores inimputables que son señalados en casos de homicidio, como ocurre con el chico de 15 años atrapado como presunto asesino de un trabajador de una estación de servicio. "Necesitamos cambiar leyesyel menor que cometa delitos de mayor debe ser juzgado como mayor, aseveró Pullaro.

Criticó, además, a quienes se oponen a la baja de inimputabilidad. "Llevénselos (a los menores acusados) a sus casas, pero en la provincia de Santa Fe no los queremos más. No son víctimas".

Por su parte, la ministra Bullrich indicó que se está finalizando la redacción del proyecto de ley para un nuevo régimen penal juvenil y expresó que esa reforma y otras iniciativas -destacó especialmente la modificación del concepto de reincidencia por el de reiterancia-"van a generar cambios muy importantes en la estrategia contra las organizaciones criminales". •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. - Sus amigos del Circulo de Amigos: Alejandro L. de Elizalde, Ricardo Frers, German Neuss, Francisco Correas, Marcelo Lando, Rodolfo Martin Saravia, Hernán Casares, Alejandro Kenny, Emilio Dumais, Rodolfo Freyre, Roberto Garcia Moritan, Jorge Tassara, Sam Carlisle, Jose Pepe Brea, Máximo Domínguez Alzaga, Enrique Creta Gassiebayle, Juan Cornejo, Juan Antonio Sarachaga, Narciso Laprida, Guillermo Fornieles, Urbano Díaz de Vivar, Rafael Zorraquin, Roberto Sambrizzi, Carlos Oris de Roa, Luis Benvenuto, Enrique Duhau, Alejandro de Anchorena, Miguel Chiche Denegri, Jean Nelson, Roberto Hornos, Luis Posse, Martin Cabrales, Jorge Eduardo Vartparonian, Ricardo Gruneisen, Guillermo Pando, Ricardo Esteves, Santos Uribelarrea, Jorge Maiz Casas, Rodolfo Frers, Johnny Casal y Martin Benard despiden en este triste mo-

mento al querido Oscar con

mucho cariño.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz (as.) despiden con mucha tristeza a Oscar y acompañan a Alejandra y sus hijos con mucho cariño.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Ubaldo Aguirre y Laura de Estrada de Aguirre lo despiden con tristeza y acompañan a Ale en su dolor.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Luis y Mercedes Cordero de Donaldson acompañan a Alejandra, sus hijos y familia con cariño, rogando una oración por Oscar.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Maria y Alejandro Paz lo despiden con tristeza y acompañan con cariño a Alejandra, hijos y a toda su familia.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. - Susana y Fernando Gregorio y sus hijos Vicky y Gonza despiden a su querido amigo y acompañan a Alejandra, Fran, Agus y Nico en este tan triste momento.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Marcela y Miguel Laphitzondo y Marines y Mariano Domínguez despedimos con mucho cariño a nuestro querido amigo Oscar y acompañamos a Alejandra y sus hijos en este triste momento.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. - Clemente Alonso Hidalgo y señora, Lucas Cendoya y señora, Alejandro Lanz y señora despiden a su amigo y ruegan una oración en su memoria.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Mahui de Bary de Furst Zapiola acompaña a Ale y familia con mucho cariño.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Juan y Luz Detry de Munro (as.) despiden a Oscar con profunda tristeza y hacen llegar un inmenso abrazo a Alejandray familia.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Carlos y Ana P. de Ceva junto a sus hijos Ana, Cata y Nacho despiden a Oscar con mucha tristeza y acompañan a Ale y los chicos con el cariño de siempre.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Jorge y Mónica Aufiero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ale, Bea, Aldo y familia en este triste momento.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Mercedes y Guillermo Pando, sus hijos y nietas despiden a Oscar con tristeza y acompañan con todo cariño a Ale y a sus hijos.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Adrián y Elena Hope (as.) despiden a Oscar con gran tristeza v acompañan con mucho cariño a Ale y sus hijos.



MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Hernán y Moira Garcia Morales y sus hijos Francisco y Moira despiden a su querido amigo Oscar y acompañan a Ale, Agustina, Nicolás y Francisco con todo cariño.

MARINO, Oscar, q.e.p.d. -Juan Vicente y Graciela Santa Cruz despiden con gran tristeza a su gran amigo Oscar y acompañan a Ale y a todos sus hijos en este triste momento.



MARINO, Oscar R. - Carlos y Mónica Tombeur y sus hijos Juan Pedro v Agustina, Mariano y Félix despiden a Oscar acompañan con cariño a Alejandra, Agustina, Francisco y Nicolás y piden una oración en su memoria.



MARINO, Oscar R., Dr., q.e.p.d. - Susana y Alberto Alvarez Saavedra y sus hijos Verónica, Ezequiel y Micaela y familias acompañan a Alejandra, Agustina, Nicolás y Francisco y demás familiares en este doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.



MARINO, Oscar Roberto, q.e.p.d. - El Círculo de Armas participa con dolor el fallecimiento de su socio vitalicio y pide oraciones en su memoria.



MARINO, Oscar Roberto, q.e.p.d., falleció el 3-4-2024. -El Jockey Club participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido socio vitalicio y ex miembro de la comisión cirectiva y ruega oraciones en su memoria.



MARINO, Oscar Roberto, q.e.p.d., falleció el 3-4-2024. -La comisión directiva del Jockey Club participa con pesar su fallecimiento y pide oraciones por su eterno descanso.

MARINO, Oscar Roberto, q.e.p.d., falleció el 3-4-2024. -La Comisión del Interior del Jockey Club participa con mucha tristeza el fallecimiento de su ex presidente y pide oraciones por su eterno descanso.

MOGLIA CLAPS, Guillermo Andrés, falleció el 3-4-2024. Mimi Carchio; sus hijos Sebastián y Ana Laura, Máximo y Carla, Agustina y Fabio, Federico y Analía, Magdalena y Federico y sus nietos Isabella, Nicolás, Lara, Pedro, Amanda, Ariel , Camila, Joaquín, Juana, Olivia y Emilia participan el fallecimiento de un esposo y un padre ejemplar, y ruegan una oración en su memoria.



MORANDI de THOMAS, Beatriz. - Jorge Grimoldi despide a su querida prima y ruega una oración en su memoria.

MORANDI de THOMAS, Beatriz. - Clau, Mary, Vicky, Vicky (a.) y familias acompañan a su queridisima amiga Flor, a sus hijos Azul y Santi y a la gran familia Thomas Morandi con inmenso cariño y ruegan por el eterno descanso de Beatriz.



MORANDI de THOMAS, Beatriz, q.e.p.d. - Bebe Llauró, Maria Duggan y sus familias despiden con mucho cariño a su gran amiga y ruegan una oración en su memoria.



MORANDI de THOMAS, Beatriz, q.e.p.d. - Los copropietarios del Consorcio Parera 36 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.



MORANDI de THOMAS, Beatriz. - Eduardo, Isabel y Javier Soriano la despiden con gran tristeza y cariño y ruegan una oración por su alma.



MORANDI GRIMOLDI de THOMAS, Beatriz, q.e.p.d., falleció y es un angel más en la ciudad de Buenos Aires, el 3-4-2024. - Su esposo Guillermo; sus hijos Memo, Cuqui, Flor, y Gabino; sus nietos Azul, Jero, Santi, Liam, Mora, Fiona, Lucas, Cala, Vicky, Lepe, Pili, Lisan y Ata, su compañera Olga; sus sobrinos Ale y Conqui, Herni y Cande, Rafa y Guada, Mechi y Pablo, Lulu y Ale; sus primos Lucila, Beto, Jorge y Monica invitan a su despedida en el cementerio de la Recoleta, hoy a las 12.30. LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

PITA, Fernando, q.e.p.d. -Full Nursing, enfermeria personal y sus cuidadores lo despiden con cariño.



PONCE, Loida. - Maria Luisa y Rafael despiden con mucho cariño a Loida y acompañan a Irma, Alicia y familia en su pérdida.

PONCE, Loida, q.e.p.d., falleció el 4-4-2024. - El Centro de Diseño Italiano SA despide a quien participó activamente en la creación de la empresa. Sus enseñanzas nos seguirán inspirando. El personal y todos sus colaboradores, acompañan con cariño a la Sra. Irma, a Guillermo y a toda la familia en este triste momento.



QUINOS, Patricio W. - Su mujer Leticia Striebeck; sus hijos Patricio y Paula Fox y Guillermina, sus nietos y bisnieto Catalina, Florencia, Martín y Cruz despiden con mucho cariño y los mejores recuerdos a un gran padre y abuelo. Ruegan una oración en su memo-

RIGHI, Roberto J., q.e.p.d., falleció el 2-3-2024. - Su esposa Noemi, sus hijas Fernanda y Mariana, sus hijos políticos Santiago y Bruno celebran su vida y ruegan una oración en su memoria.



RILLO CABANNE, Rafael E., q.e.p.d. - Sus hijos Fernanda y Vicente, Belén y Horacio, Rafael y Sofi, Ana, Nacho y Majo y sus nietos dan gracias por su vida y gran ejemplo e invitan a despedirlo hoy, a las 14, en el Cementerio Memorial.



RILLO CABANNE, Rafael E., q.e.p.d. - Su hijo Nacho y Majo Berisso junto con sus nietos Nachi y Cami Cataldo, Fran, Delfi (a.) y Juani despiden al querido Rafa con mucho amor.



RILLO CABANNE, Rafael E. -Lita Porcel y sus hijos recordarán siempre al querido Rafa.

THOMAS, Beatriz Morandi de, q.e.p.d. - Lucila Grimoldi, hijo, hijas politicas y nietos despiden con tristeza a Beatriz y acompañan con mucho cariño a toda la familia.

VIACAVA, Claudia, q.e.p.d. -Tus amigas de Esclavas promoción 74 te despiden con mucho cariño.



VIACAVA, Claudia, q.e.p.d., Fall. el 3-4-2024. - Te despido con profunda tristeza, agradeciéndote por tantos años de amistad. Te voy a extrañar siempre. Carmen Castro.



VIACAVA, Claudia, q.e.p.d. -Sus amigas Florencia de Urquiza, Susana Chaia y Marina De Martini la despiden con muchísimo cariño, agradeciendo a Dios por su alegría y amistad.



ZEMBORAIN, Maud De Ridder de. - Querida madrina, que descanses en Paz. Mis condolencias a toda la familia. Tu ahijado Freddy Federico Ferreira Achaval.

#### Homenajes

ELFMAN, Raúl, Dr., Z.L., falleció el 3-3-2024. - Su esposa, hijos y nietos invitan a la ceremonia de schloishim que se realizará el domingo 7-4, a las 10.30, en Colinas del Tiempo.

#### Recordatorios



VODANOVICH CASAS, Juan Antonio. - A dos meses de tu partida, te recordamos con el amor de siempre. Tus hijas Gloria y Fabiana.

www.lanacion.com.ar/funebres

LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

OPINIÓN | 29

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

PREOCUPACIÓN. La base china en Neuquén fue uno de los peores legados de dos décadas de kirchnerismo; defensa y seguridad nacional deben ser consideradas un componente esencial de cualquier plan estratégico de desarrollo integral

# Milei, el anarcocapitalismo y la "reconciliación" con las FF.AA.

Sergio Berensztein

-PARA LA NACION-

ace 75 años, para mantener la estabilidad en ese mundo que acababa de salir del horror de la Segunda Guerra Mundial, se creó la OTAN, una alianza política y militar que conformó el mecanismo de defensa colectiva más eficaz y poderoso conocido hasta la fecha. Gracias a esta alianza transatlántica, que se expandió gradualmente de sus 12 miembros originales a los 32 actuales, se afianzaron y florecieron, a pesar de sus múltiples y evidentes problemas, la democracia y el capitalismo en Occidente. La OTAN vive hoy desafios inéditos, más allá de las dudas por el cambio en su liderazgo: vence el mandato del noruego Jens Stoltenbergy no está claro quién será su reemplazante.

En el horizonte aparecen otros nubarrones. Por un lado, la invasión de Rusia a Ucrania constituye un riesgo inminente para toda Europa y aceleró las incorporaciones recientes de Suecia y Finlandia. Además, la región decidió un paquete de ayuda equivalente a 100 billones de dólares a 5 años para fortalecer las limitadas capacidades militares ucranianas. Por el otro, el eventual triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre de este año podría implicar un shock, dadas sus reiteradas amenazas de acotar el aporte financiero de EE.UU. ¿Un bluf para forzar al resto de los miembros a contribuir con más fondos (los estadounidenses siempre fueron los principales aportantes) o una profundización de su política aislacionista que lo llevaría a desentenderse del destino de Europa? Ante la incertidumbre, Francia está asumiendo un claro liderazgo para que la OTAN esté preparada ante cualquier eventualidad. De todas maneras, frente a un liderazgonorteamericanodesafiado por China, Rusia y otras potencias menores, como Irán y Corea del Norte, la vigencia estratégica de la OTAN (y de la cuestión de la defensa en general) es innegable.

También creado hace poco más de tres cuartos de siglo, el Estado de Israel tiene en la defensa el pilar para garantizar su existencia. Enfrenta desdeel ataque terrorista de Hamas hace medio año el peligro in minente de su virtual extinción. A pesar, o como consecuencia, de los avances de los Tratados de Abraham, que prometían un nuevo entorno de cooperación y desarrollo en buena parte de Medio Oriente y en la relación con otros países árabes, como Marruecos, necesita protegerse de la agresión constante de Hezbollah, la Jihad Islámica y otros grupos terroristas o religiosos que Irán -que no cesa en



el desarrollo de su programa nuclear-utiliza para desgastar a Israel.

Las guerras son un espanto que siempre debe evitarse, por los costos humanos y materiales y por las muertes de víctimas inocentes, como las recientes en Gaza. Algunas son decisiones políticas, como la invasión de Putin a Ucrania o la de Estado Unidos a Irak. Otras, cuando una nación es agredida, consecuencia de la necesidad. Todas nos revelan la importancia de la paz y la estabilidad de nuestra región, resultado de una construcción política de nuestras élites que tuvieron responsabilidad de gobierno en las últimas décadas. Sobran motivos para criticarlas, pero sería muy injusto no reconocer que, a pesar de los múltiples desafíos existentes y de los crecientes problemas de seguridad ciudadana, es un logro que debe preservarse.

Esto requiere un trabajo conjunto y cooperativo con el resto de los países, un diálogo fecundo para afianzar lo alcanzado y la capacidad de reconocer y enfrentar con coraje y decisión amenazas no menores. En este mundo incierto e inestable, cada país debe asumir su cuota de resLa importancia relativa del Atlántico Sur cambió en este nuevo contexto geopolítico global, por lo comercial, lo energético y otros bienes escasos

ponsabilidad y garantizar recursos y capacidades para sostener esta conquista. ¿Podemos ignorar el potencial desestabilizador de la presencia iraní en Bolivia y en Venezuela o la expresa pretensión de Teherán de asegurarse territorio y recursos antárticos? Tanto el embajador Stanley como la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, señalaron su preocupación por la base científico-militar china en Neuquén. En perspectiva, una decisión por lo menos imprudente, si no irresponsable: uno de los peores legados de las dos décadas de

predominio K. El problema de la pesca es tan conocido como frustrante la ausencia de respuestas por parte del Estado argentino. La importancia relativa del Atlántico Sur cambió en este nuevo contexto geopolítico global, por lo comercial, lo energético y otros bienes escasos.

Por todo esto, la cuestión de la defensa y la seguridad nacional debe ser considerada en la Argentina un componente esencial en cualquier visión o plan estratégico de desarrollo integral. Fue una prioridad ausente en la agenda política nacional desde la última transición a la democracia, aun cuando el país sufrió dos atentados muy importantes, a la embajada de Israel y la AMIA, del que se cumplirán tres décadas en julio. Los prejuicios prevalecieron por sobre la capacidad de desarrollar una perspectiva sistémica y los verdaderos desafíos quedaron supeditados a una división arbitraria (que debe ser revisada) entre cuestiones "externas" e "internas". Esto deriva de la inercia de la dinámica de golpes militares que hubo entre 1930 y 1976. Y limita a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a situaciones de enfrentamiento con otro Estado.

¿Tiene el Gobierno un plan integral o se limita a confiar en que el mercado defina los destinos de la patria? ¿Existe un conflicto real entre la sociedad argentina y las FF.AA. como para que el Gobierno promueva una reconciliación? A menudo, la política ofrece soluciones a problemas que no son prioritarios (o no existen). Los sondeos son elocuentes: salvo sectores específicos v minoritarios, como el kirchnerismo duro y la izquierda trotskista, la enorme mayoría las considera una de las instituciones más prestigiosas del país. Ponerlas en valor es una necesidad imperiosa que requiere financiamiento y decisión política. El gesto simbólico de denominar un salón de la Casa Rosada que homenajeaba a los pueblos originarios "Héroes de Malvinas" perdería sentido sin una política pública con objetivos de medianoy largo plazoy que debe acordarse con el conjunto del liderazgo nacional. ¿Incluirlo en el Pacto de Mayo? Pocas cuestiones son tan relevantes para el futuro de la nación.

Desde Kant en adelante, las reflexiones sobre las diferencias entre teoría y praxis fueron una constante en el mundo de las ideas. El Presidente enfrenta a diario tensiones evidentes entre la reflexión intelectual y la práctica política. Confeso anarcocapitalista, se hizo famoso y popular por sus punzantes críticas a un Estado que ahora le toca administrar e incluso fortalecer. Más: su gobierno debe respetar los derechos adquiridos y el principio de continuidad de los actos jurídicos. ¿No prometió el 1º de marzo el fin de las jubilaciones de privilegio, incluyendo la del propio titular del Poder Ejecutivo? Ahí está Alberto Fernández celebrando que en tiempo casi récord la Anses le otorgó una pensión mensual de \$7 millones, con el retroactivo correspondiente.

Como sugirió recientemente Oscar Oszlaken estas páginas, más allá de la "motosierra", el Presidente y su equipo deben acordar con el resto de las fuerzas políticas un modelo de gestión pública que garantice la provisión adecuada y equitativa de los bienes públicos que dispone la Constitución y maximice la interacción y la coordinación con los gobiernos provinciales y locales para evitar superposiciones y aplicar el principio de subsidiariedad, respetando a rajatabla la sana austeridad republicana con reglas que aseguren la transparencia en el gasto público, una consolidación fiscal intertemporal y la anhelada estabilidad monetaria. Paradojas de la historia, el más acérrimo crítico del Estado y de la política está obligado a refundarlos.

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Cinismo documental: una épica carente de ética

Con el pretexto de homenajear a los trabajadores de la salud, el gobierno bonaerense vuelve a usar la tragedia del Covid-19 para hacer proselitismo

uando la estrategia debería ser hacer todo lo posible pa-✓ ra que los argentinos olvidemos rápidamente la pésima gestión gubernamental de la pandemia de Covid-19, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, anuncian ansiosos el inminente estreno de un documental sobre la gestión durante aquellos tristes días. La cita será el 17 de este mes en el Teatro Argentino de La Plata.

Sumergidos en un túnel del tiempo, la difusión del tráiler de Pandemia: gestionar lo desconocido no pasó inadvertida y hasta sería intencionalmente distractiva cuando hoy es el dengue el principal protagonista de las preocupaciones sanitarias de la población. Dirigida y producida por Kreplak, Kicillof ocupa un rol estelar como entrevistado. Quien hasta aquí no ha explicado cómo se financió esta nueva pieza comunicacional deja en claro que el tono epopéyico que se buscó imprimirle bien permite considerarla como anticipo de campaña.

Kreplak procuró explicar que el corto es la tercera producción de la Fundación Soberanía Sanitaria, argumentando que, al igual que sus antecesoras, no ha tenido costos para el Estado y que lo hacen porque les gusta como forma de reivindicar y homenajear a los trabajadores de la salud. Emotivas declaraciones.

Una curiosa superposición entre autoridades, investigadores y editores de la revista que publican en la referida Fundación Soberanía Sanitaria y funcionarios del Ministerio de Salud y del IOMA habrá de investigarse. La oposición ya presentó pedidos de informes en ambas cámaras de la Legislatura, tanto sobre estos vínculos como sobre el financiamiento del documental.

Sin desmerecer los intentos de homenajear el loable desempeño del personal de salud, nadie podrá pasar por alto que solo en la provincia de Buenos Aires hubo más de 60 mil muertos por Covid. Las vacunas llegaron tarde. Además, las simpatías ideológicas de nuestros gobernantes condujeron al show mediático de aviones trasladando las compras de la peor vacuna, la rusa, de la que nunca llegó la segunda dosis. Luego pasamos a la vacuna china, que costaba igual que la de Pfizer, disponible gracias al destacado trabajo de equipos científicos locales, pero rechazada a pesar de haber demostrado mucha mayor efectividad. Llegamos, incluso, a depender de la generosidad del presidente norteamericano, Joe Biden, para recibir las dosis de Moderna para uso pediátrico que permitieron inocular a menores de edad en riesgo sanitario. ¿Abordará estas cuestiones el anunciado documental?

No deberían tampoco faltar tomas sobre la distribución de vacunas que priorizó escandalosamente a los amigos de poder, con algún primer plano de Horacio Verbitsky y del impresentable ministro Ginés González García, a cargo entonces

de la cartera nacional de Salud, quien seguramente celebrará no perderse el estreno pues ha tenido la suerte de que no se superponga con su indagatoria del próximo 16 de abril. En nuestra opinión, no sería recomendable incluir las tan incontables como dolorosas

En una provincia que reclama fondos yaumenta sideralmente los impuestos, mientras la pobreza y la inseguridad, entre otros muchos males, se expanden, resultainconcebible que se destinen recursos a fines claramente políticos

Cuando los funcionarios no solo descuidan su obligación de servir a los ciudadanos para aferrarse al poder y sus mieles, sino que además hacen negocios con los enfermos, con los jubilados o con los pobres, malversando los dineros públicos, debe ser la Justicia la que vuelva a poner las cosas en su lugar

El pretencioso y falaz documental por estrenarse es un nuevo capítulo del relato kirchnerista, una tan ridícula como lamentable película de terror de una saga que todavía pretenden que financiemos todos

escenas de quienes nunca pudieron despedir a sus deudos, sería de pésimo gusto si además la payasa Filomena desplegara algún papel secundario.

Debería recoger también el documental que el 19 de marzo de 2020 el entonces presidente Alberto Fernández decretaba el aislamien-

to social preventivo y obligatorio (ASPO), que paralizó la economía, dejó a los chicos sin colegios y, aun así, contrariando los procederes de la mayor parte del mundo civilizado, no logró evitar la muerte de más de 130.000 personas. "Me agradecían porque la gente se moría en hospitales limpios", llegó a decir sin ambages Fernández, el mismo que debió pagar apenas una módica multa tras la fiesta de cumpleaños en Olivos por violar descaradamente la cuarentena.

Aquellas historias de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor que la sociedad atravesó en tiempos de pandemia serán seguramente motivo de más de un film. Cuesta entender que hoy se pretenda convertir aquel trágico recuerdo en una epopeya propagandística en favor de un gobierno probadamente fallido y a expensas de las arcas del Estado.

La actuación de Kreplak viene siendo cuestionada desde la época del plan Qunita, a pesar de haber quedado dudosamente sobreseído. La irregular compra de pelotas de trapo por más de 300 millones de pesos para el kit del Qunita, de geles lubricantes a través de proveedores de alcohol en gel cuando faltan insumos en los hospitales, las maniobras con el IOMA, son todos ejemplos de que la cuestionada gestión roza también el ridículo desde

antaño. En una provincia que reclama fondos y aumenta sideralmente los impuestos, mientras la pobreza y la inseguridad, entre otros muchos males, se expanden, resulta inconcebible que se destinen recursos a estos fines claramente proselitistas. Deberían también los funcionarios demostrar que tampoco demanda ni un solo peso del Estado la plataforma audiovisual bonaerense BA-Filma, que funciona como archivo de la historia institucional, cultural y social de la provincia, y que exhibe un sinfin de materiales sobre distintas temáticas. Cabe aclarar que no se ve en el sitio ni una sola publicidad que conduzca a pensar que el dinero no salió exclusivamente de las arcas públicas. Por otra parte, como corresponde a la tradición kirchnerista, una mirada fuertemente ideologizada prima en la selección desplegada.

Cuando los funcionarios no solo descuidan su obligación de servir a sus votantes para aferrarse al poder y sus mieles, sino que además hacen negocios con los enfermos, con los jubilados o con los pobres, malversando los dineros públicos, debe ser la Justicia la que vuelva a poner las cosas en su lugar. Lejos de gestionar lo desconocido, Kicillof y Kreplak repiten procederes bien aceitados y archiconocidos por los bonaerenses. El escandaloso, corrupto y triste desmanejo de la pandemia es el mejor ejemplo. No estrenan nada. La suya es otra tan ridícula como lamentable película de terror de una saga que todavía pretenden que financiemos todos.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

Procurador general

En el país de la libertad, nadie que aspire al cargo de procurador general de la Nación puede seguir manteniendo-como ocurre hasta ahora-la política instaurada por su extitular Alejandra Gils Carbó, que niega excarcelaciones, detenciones domiciliarias o libertades condicionales a personas por el solo hecho de estar acusadas de delitos ocurridos en los años 70. Esa práctica discriminatoria-y por lo tanto odiosa-es fruto de la militancia ideológica y se hace violando la Convención Internacional, propuesta por la Argentina, que protege la ancianidad y tiene jerarquía constitucional por ley 27.700. El libro El Pacto Kirchner-Verbitsky detalla la forma en que el Ministerio Público Fiscal fue cooptado mediante concursos fraudulentos que privilegiaron al sindicato kirchnerista Justicia Legítima. La venda en los ojos de la

Justicia es garantía de imparcialidad. El parche en uno solo no es de ecuánimes, es de piratas. Ricardo Saint Jean

Dengue y vacunas

DNI 10.924.885

En los últimos tiempos hemos sido testigos de una discusión mediática intensa sobre la oportunidad, seguridad y eficacia de la vacunación masiva contra el dengue. Sin embargo, no se ha expresado con claridad el problema biológico de la enfermedad. El dengue grave ocurre cuando se producen dos infecciones consecutivas en una persona, causada por serotipos diferentes del virus, con una separación mínima de 18 meses en el tiempo. Se hipotetiza que la respuesta inmune a la primera infección es facilitadora de la gravedad de la segunda infección. Si se vacuna a personas que no han sido infectadas previamente, se corre el riesgo de agravar la siguiente infección. Precisamente esto ocurrió con la vacuna para el dengue, Dengvaxia, al tercer año posvacunación: los más jóvenes que habían sido vacunados sin haber tenido dengue previo a la vacuna (seronegativos) tuvieron mayores tasas de internación y mortalidad por dengue que los controles no vacunados. Es decir, la vacuna agravó la enfermedad que pretendía evitar. Debido a esta observación, las vacunas potenciales contra el dengue requieren una evaluación muy exigente. Hay dos vacunas de segunda generación en estudio (Takeda y Merk), con pros y contras, que deberían discutirse adecuadamente su eficacia, que es variable en protección y duración para cada serotipo de virus, o su seguridad, dado el número

vacunados y el corto tiempo de seguimiento de los estudios en marcha. Dr. Alejandro Malbrán DNI11.266.408

Base en Neuquén

Sorprende que quienes enarbolan fervorosamente la consigna "la Patria no se vende" nada digan de la cesión a la República Popular China, durante un gobierno afin a sus ideas, de una porción de nuestro suelo en la provincia de Neuquén, sin que se sepa a ciencia cierta la motivación que derivó en dicho acuerdo, ni la contraprestación recibida por nuestro país. Gustavo Saad

gustavo.i.saad@gmail.com

#### Los 7 locos

Nuevamente el universo de la cultura se vio conmovido ayer con la noticia de que la TV Pública discontinuará el programa Los 7 locos, que lleva 37 años en el aire. Al igual que con el cierre del Fondo de las Artes, anunciado hace un par de meses, el rechazo a la decisión oficial fue contundente y unánime. La calidad del programa, que en forma semanal enfoca la literatura, las artes visuales, el teatroy la música, sumada al profesionalismo y dedicación de Cristina Mucci hacen incomprensible la decisión. Los siete locos es en sí mismo la justificación más acabada del sentido de una televisión pública. Esperemos que como lo hizo con el Fondo el Gobierno revea la decisión y el programa se mantenga. Carlos María Pinasco DNI 8.406.808

Mirada completa

He leído la carta del fraile dominico José María Cabrera. Coincido con su opinión sobre lo irrelevante de centrar la discusión del tema de los desaparecidos en una cuestión de un número: cualquiera que se quiera apuntar es lo suficientemente grave

#### En la Red

FACEBOOK

El gobierno de Alberto Fernández pasó a 7500 empleados a planta permanente en sus dos últimos años



"Claro, si ellos no pagan" Néstor Fernández

"Espero que hagan algo con la jubilación de Alberto" Graciela Epifano

> "¡Afuera todos!" Omar Mansilla

antes de anunciar de viva voz

relativamente pequeño de

OPINIÓN | 31 LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

y doloroso para todos y en especial para las personas y familias involucradas. Respecto de la definición de "negacionismo" aportada por el fraile, también coincido en su teoría y en su aplicación histórica. Pero me gustaría agregar que la memoria debe ser completa. Cuando rememoramos esos años, los más traumáticos de nuestra historia como Nación independiente, no podemos dejar de incluir ni negar el accionar de las organizaciones subversivas y guerrilleras que secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a miles de personas. El fin nunca jamás justifica los medios éticamente reprobables, y ahí también hay muchas personas y familias que han sufrido y sufren mucho. Solo una mirada completa de nuestra historia podrá ir acercándonos a una perspectiva más objetiva, desapasionada y ojalá, en camino de reconciliación.

#### Lesiones en el fútbol

victau2008@gmail.com

Víctor E. Taussig

En un excelente posteo, el doctor Jorge Batista (eminencia en traumatología de rodillas) ante lo ocurrido al jugador de Boca Lucas Blondel en el partido con San Lorenzo el domingo pasado, enfatizó sobre los reiterados casos de "roturas de ligamentos cruzados" en los jugadores de fútbol argentinos en la Liga 2024. Ante lo ocurrido, pronostica un oscuro panorama en el futuro hacia los jugadores, por lo siguiente: malas condiciones en algunos campos de juego, las presiones a que son expuestos en los partidos, estrés psíquico (descensos, clasificar a próximas instancias), el uso de tapones semicirculares (en lugar de los circulares), fatiga física y lo poco que se cuida a los jugadores por la cantidad de partidos (enfatiza que en Europa se los cuida más). Finaliza diciendo que no ve una solución inmediata y (con mucha razón) menciona los intereses económicos, que son muchos. Ante lo expuesto por el doctor Batista, me gustaría agregar algo que no es menor: la deslealtad con que los futbolistas juegan actualmente (y, desde hace tiempo). Todo es al límite. Hoy el fútbol es puro roce, no tienen el menor reparo en cometer faltas a sabiendas del daño que pueden causar a su rival (que tiene su mismo oficio). Es increíble que la AFA no tome cartas en este tema tan delicado, ya que esto viene ocurriendo hace tiempo y agudizándose cada vez más.

Alejandro Llauradó DNI7.377.592

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

CANDIDATO

# Ariel Lijo, el reaseguro de "la casta" que Milei promueve a la Corte

Daniel Bilotta PARA LA NACION-

riel Lijo es un eslabón crucial en la compleja trama de intercambio de favores y dinero entre sectores de la Justicia, el espionaje y dirigencias de la mayoría de los partidos políticos. Una plataforma de protección y permanencia en el poder para un grupo significativo de ellos, como reaseguro de la supervivencia de esa cadena de solidaridades. Pero sobre todo de su capacidad de intervenir en los asuntos del Estado sin que medie la autorización de ley alguna.

Horacio Rosatti amenaza esa posición de privilegio. El presidente de la Corte adoptó medidas para limitar la influencia de Ricardo Lorenzetti en el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar, designary remover jueces. Resulta difícil que la elección de Lijo para la Corte no sea percibida como una manifestación de resistencia a esos cambios de lo que Javier Milei denomina "la casta". Es decir, aquello que se ufana de combatir.

El Gobierno no desmintió que Lorenzetti le recomendó al Presidente promover al titular del Juzgado Federal Nº 4. La candidatura de Lijo se oficializó después de la cesantía de una veintena de funcionarios en el Consejo de la Magistratura. Las de Federico Vicent y Sebastián Más fueron las más resonantes. Provenientes de la Corte, su jactancia de contactos en la SIDE es otro antecedente común.

Vicent era director de Recursos Humanos. La Corte desmiente que Más haya sido chofer de uno de sus vocales, como sostienen otras fuentes. Exsuboficial de la Policía Federal, Más fue titular de la oficina de enlace desde 2009. Se lo apartó en 2022 por la participación de Juan y Nahuel Más en el secuestro extorsivo de un narco en La Matanza. Un caso que no habría sido una excepción en los años de apogeo de su padre, Sebastián.

Igual que otros dos hermanos, Juany Nahuelingresaronenel Consejo de la Magistratura entre 2014 y 2022. El padre y los hijos ligados al secuestro fueron cesanteados. Juan y Nahuel usaron autos de ese organismo para cometer el delito. El parque automotor dependía de la oficina de enlace. Lo mismo que la custodia externa e interna de los edificios donde funcionan sus dependencias.

Más ganó influencia en la presidencia de Miguel Piedecasas, creador del centro de monitore o que pusoen la órbita de la oficina de en lace. La instalación de cámaras de seguridad se habría aprovechado para diseminar una red de micrófonos capaz de captar conversaciones en pasillos y despachos. Una versión acreditada por el comportamiento de los vocales del Consejo. Alquilan oficinas para evitar el uso de las que tienen asignadas.

Más coordinaba con la Policía edificios. La sospecha de que la efectuaban agentes de inteligencia para espiar quedó plasmada en la denuncia presentada en 2017 por Fernando Cinto. El administrador general del Consejo declaró que los guardias que le impidieron pasar a su oficina un sábado por la noche se rehusaron a identificarse. Un protocolo que suelen aplicar los espías



para no revelar esa condición.

La causa recayó en Sergio Torres. Hasta que dimitió para ser juez de la Corte bonaerense, el titular del Juzgado Federal Nº 12 no produjo medidas de prueba. A Torres se le endilgan contactos con el espionaje. Lijo subroga ese juzgado desde entonces. Fiel a su estilo, mantiene esa causa abierta. Lijo le pidió al Consejo de la Magistratura información sobre Más cuando se lo apartó de la oficina de enlace.

Se especula con que Lorenzetti podría quedar comprometido si esa investigación avanza. Esa aparente debilidad demostraría que es Lijo quien apadrina a Lorenzetti y no al revés. Una creencia plausible luego del resultado de las últimas elecciones. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La reelección de Axel Kicillof precipitó el desmoronamiento de la alianza gestada en el gobierno de María Eugenia Vidal y erosionada por el caso de Julio "Chocolate" Rigau.

Un asunto que inquieta a Pro, la UCR, Sergio Massay Martín Insaurralde. El temor a la acción en su contra de la AFIP y la AFI que Massa confió a sus íntimos y la causa donde el exintendente de Lomas de Zamora es investigado por enriquecimiento ilícito habrían servido a Gustavo Ferrari para persuadir a la exgobernadora de adherir a la postulación de Lijo.

Vidal mantiene una estrecha Federal la custodia externa de los relación con Horacio Rodríguez Larreta, a quien responde la senadora nacional de Pro en la Capital Guadalupe Tagliaferri. El exministro de Justicia bonaerense fue contratado por el titular de esa cartera en la ciudad, Gabino Tapia, por orden de Mauricio Macri. Lijo tiene la causa del Correo Argentino donde se investiga a la familia del expresidente. No hay, por ahora,

De Rosa es secretario del Tribunal de Cuentas y llegó ahí por Insaurralde

ninguna contra Vidal. Pero circula el rumor de que es así por el acuerdo de Ferrari con Massa y Máximo Kirchner.

La reconfiguración del poder en la Legislatura por la fractura de Juntos y los libertarios le facilitó a Kicillof cerrar el paso a Massa en el gobierno bonaerense y limitar la incidencia de Insaurralde. Pablo de Rosa espera que le indiquen a quién debe entregar la renuncia que tiene redactada desde diciembre. De Rosa es secretario del Tribunal de Cuentas y llegó ahí por Insaurralde. Pero antes fue su secretario de Obras Públicas de Lomas de Zamora.

Un área convulsionada por el fraude con el edificio que construveen Chacabuco al 400 de Banfield la firma Portofino. Su dueño, Pablo Bertoldi, se fugó cuando Insaurralde apareció fotografiado en el yate Bandido con Sofia Clérici. Bertoldi habría sobrevendido unidades del edificio. El temor a que "la política le suelte la mano" tras ese escándalo fue confirmado por su madre, Mabel Sáffora, en los chats intercambiados con Norma Kolcevich.

Kolcevich le prestó a Bertoldi un millón de dólares para financiar el edificio a cambio de un interés mensual del 2,5% en esa moneda. Completó ese monto con un departamento puesto en garantía pero del que no cedió la posesión. Cuando intentó acceder a él, se topó con barrasdelclubLos Andesa quienes se lo alquiló Adrián Carnevale.

Carnevale es titular de Terrazas de Lomas SA, que construye un edificio en la avenida Hipólito Yrigoyen al 8000, también en Banfield. Los vecinos que se apersonaron en el inmueble edificado en zona residencial se encontraron con Martín Choren. Quienes hablaron con el jefe del Gabinete municipal, se llevaron la impresión de que era el propietario.

Carnevale es proveedor del municipio de Lomas de Zamora y se lo sindica como testaferro de Insaurralde. El fiscal general, Carlos Baccini, delegó la investigación de Portofino en la fiscal Carla Furingo, que todavía no llamó a Bertoldi a indagatoria. La estafa de Portofino se estima en 20 millones de dólares. Los chatsentre Kolcevichy Sáffora están adjuntados a esta causa.

Kolcevich reclama su dinero y el departamento. En una nota enviada a la Procuración General bonaerense expresó su perplejidad porque Baccini no haga intervenir a la Unidad de Delitos Complejos que depende del fiscal general. Mano derecha de Baccini, el fiscal Jorge Griecco es uno de los damnificados por Bertoldi. Pero no sería el único funcionario judicial que compró unidades en el edificio de Chacabuco al 400.

La Procuración General analiza sancionar a Baccini por retacear información al fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito. ¿Intentaría Lijo frenar esa investigación si llegase a los cimientos de un sistema político al borde del derrumbe? Podría ser la expectativa de varios interesados en que ocupe una silla en la Corte.

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54II 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1700.- Sáb \$2400.- Dom \$2900.- Recargo envío al interior: \$340.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-Dgo. \$Ull0.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### **MANUSCRITO**

## Historia de un perro olvidado

Andrés Krom

LA NACION

asi nadie lo sabe, pero durante 500 años muchas mansio-✓ nes británicas tuvieron un "perro cocinero".

En la Edad Media, la gastronomía de Gran Bretaña era inconcebible sin un spit, una estaca de hierro en la que un ciervo, un jabalí o un faisán se cocinaban a fuego lento. Al principio, estas parrillas medievales eran operadas por spitboys, niños campesinos que hacían girar la comida con una manivela para lograr una cocción pareja. Era un oficio ingrato, que les exigía pasar mucho tiempo junto a las llamas y los exponía a desmayos y quemaduras terribles.

En el siglo XV, esos niños fueron reemplazados por otro utensilio de carne y hueso: perros enanos. Su denominación oficial era canis vertigus (en latín, "perro mareado"), pero también los llamaban vernepator cur ("el perro que gira la rueda") y, más comúnmente, turnspit ("gira asador"). Esta raza fue creada con el solo fin de correr como hámsteres dentro de una enorme rueda de madera que hacía rotar el asado. El mecanismo también podía adaptarse para otros quehaceres domésticos, comobatirmanteca o bombear agua.

Las ilustraciones de diversas épocas muestran que sus cuerpos eran

alargados y tenían patas cortas y torcidas. Aunque no sabemos qué razas usaron los criadores para dar con ellos, se presume que la causa detrás de su apariencia era el "bassetismo", una mutación genética también presente en corgis, dach shunds y basset hounds. El primer libro que los retrata es Sobre perros ingleses, publicado en 1576 por el médico John Caius. En 1594, Shakespeare los menciona al pasar en La comedia de la sequivocaciones cuando uno de los personajes describe a otro como "un perro adecuado solo para correr en una rueda". Incluso Charles Darwin los nombra en El origen de las especies como ejemplo de animales diseñados para "la utilización o el capricho del hombre".

Otros perros trabajaban ya en la caza, el pastoreo y el control de plagas, pero ninguna labor era más cruel que la rueda. Los turnspit debían correr a veces hasta ocho horas para lograr la cocción que sus amos demandaban. Estaban a solo dos o tres metros del fuego, expuestos al humo y un calor inclemente. Si bajaban el ritmo o se detenían, la ser-

vidumbre les arrojaba brasas. Ese calvario tenía consecuencias concretas: su expectativa de vida apenas alcanzaba los seis años, la mitad de otros perros domésticos. En 1806, después de vera una pareja de turnspits en acción, el naturalista británico Edward Jessy consignó: "Tienen una mirada suspicaz e infeliz, como si tuvieran miedo de la faena que deben realizar". A pesar de la explotación y el maltrato, las crónicas de la época señalan que eran obedientes, casi abnegados. No se conocen episodios de ataques a humanos.

Estaban a dos o tres metros del fuego. Si bajaban el ritmo o se detenían, les arrojaban brasas

El siglo XIX fue pródigo en invenciones, la centuria de los ferrocarriles, la fotografía, el teléfono y la electricidad. También de los asadores mecánicos a vapor o gas que en poco tiempo tornaron obsoletos a estos perros. A la mayoría, por desgracia, no le esperaba una jubilación apacible como animal de compañía. Sus dueños, fascinados por esas nuevas tecnologías, no querían ser vistos junto a ellos. A sus ojos, se habían transformadoen un símbolo vergonzante de pobreza, un souvenir tosco de una era menos civilizada. Terminaron en la calle, abandonados a su suerte. Y sin criaderos para reproducirlos, su final no tardó en llegar.

Hoy muchos se ponen sensibles por la posible extinción del rinoceronte blanco o las tortugas marinas, pero pocos se conmovieron cuando desapareció el turnspit. El último ejemplar preservado de esta raza junta polvo en una vitrina del Museo de Abergavenny, en Gales. De su vida apenas conocemos que era macho, se llamaba Whiskey y tenía pelaje dorado. De su muerte, que ocurrió en 1861 y lo embalsamaron en una pose peculiar: cabizbajo, encorvado, con una mueca de terror en la cara. Como si temiera a quienes se acercan a verlo. Como si supiera de lo que son capaces. •

### Preparativos

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



PARÍS, FRANCIA a Torre Eiffel está ahí. Aunque casi no se la vea, pese a que cuesta La distinguir su silueta –un fragmento de ella–, asoma por detrás de tanto andamiaje. Luce raro el Campo de Marte por estos días, su amplitud algo cercenada ante los preparativos para los próximos Juegos Olímpicos. Aquí, frente al símbolo máximo de la Ciudad Luz, se jugarán los partidos de beach volley y fútbol para ciegos. Desde que

Hemingway lo sentenció, París parece decidida a cumplir, una y otra vez, su destino: ser una fiesta. Así lo acomete ahora, en un mundo que no auspicia ningún espíritu festivo (al fin y al cabo, ¿alguna vez lo auspició?), armando desde hace meses la grilla y el plan para unos juegos que prometen suceder en medio de tembladerales geopolíticos. Pero así nacieron los Olímpicos: un paréntesis de paz, brillo y destreza donde la humanidad se reconozca a sí misma.

#### CATALEJO

De nobleza a casta

#### **Hugo Beccacece**

En Francia, hasta la Revolución de 1789 y el Terror, cuando se hablaba de nobleza, todo el mundo sabía de quiénes se hablaba; pero a partir de la coronación de Napoleón y, sobre todo, después de la caída del Imperio, se empezó a aclarar, según el interlocutor, "nobleza... napoleónica". Con la República, dejó de importar la aclaración, salvo entre los descendientes de la nobleza Ancien Régime.

En la Argentina, si se hablaba de la alta sociedad, todos sabían quiénes la integraban. Cuando llegó el coronel, después general Perón, nadie ignoraba quiénes eran los "oligarcas". Con la caída del "exdictador", y los sucesivos gobiernos peronistas y no peronistas, surgió la expresión "oligarquía terrateniente" en oposición a las "oligarquías peronista, sindicalista, contratista", etcétera.

La palabra "casta" se asociaba a la India o se utilizaba para señalar de un modo malintencionado a un grupo distinto del resto de la sociedad, hasta que apareció Javier Milei y convirtió en "casta" nefanda a los políticos y, ya presidente, a toda la oposición, aun a los que ocasionalmente disienten con él. Algunos políticos ya no pertenecen a la "casta". La súbita conformidad con Milei los santificó. ¡Curioso y variable es el lenguaje! •









Futuro y ¿presente? Sainz Jr. será la joya del mercado 2025 de la F. 1, pero en 2024 promete dar batalla P.2

Rey en Liverpool Mac Allister volvió a ser decisivo para otro éxito del líder de la Premier P. 1

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes ✗ @DeportesLN ■ Facebook.com/Indeportes

✓ deportes@lanacion.com.ar





Rafael Nadal, atravesado por mil interrogantes sobre cómo serán los próximos meses de su carrera: solo jugó tres partidos oficiales en la temporada 2024

# Los laberintos de Rafael Nadal

"Mi cuerpo no me deja", confesó la leyenda española para anunciar su deserción de Montecarlo, uno de sus torneos favoritos en la apertura de la temporada sobre polvo; a los 37 años, las lesiones tienen en jaque su futuro

#### Ariel Ruya LA NACION

El cuerpo continúa mortificando a Rafael Nadal. Con apenas tres partidos oficiales en la temporada (a comienzos de enero, en Brisbane), el tenista español anunció que tampoco podrá competir desde el domingo próximo en el Masters 1000 de Montecarlo, uno de los certámenes más simbólicos de su rica carrera, que obtuvo en once oportunidades, entre 2005 y 2018.

"Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo.

Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo", escribió en sus redes sociales el ganador de 22 títulos individuales de Grand Slam.

Y añadió, para congoja del mundo del tenis: "No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y igracias por el cariño y apoyo siempre!".

Nadal no juega un partido oficial desde el 5 de enero pasado, cuando perdió en los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane, Australia (ante el local Jordan Thompson), donde reaparecía en el circuito después de un año de ausencia. Su maltrecho estado físico lo obligó a renunciar este año al Abierto de Australia, al torneo de Doha y al Masters 1000 de Indian Wells, antes de esta baja para Montecarlo. El 3 de marzo jugó una exhibición para Netflix en Las Vegas, en la que perdió con Carlos Alcaraz.

En los últimos dos años, las lesiones marcaron a fuego la carrera del español, hasta el punto de colocarlo en las puertas del retiro. El Matador cumplirá 38 años en junio próximo y su paciencia, claramente, se está agotando. La temporada pasada, tras sufrir una severa lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, pasó uno de los mayores períodos de inactividad desde que debutó en el tour, en 2004, con apenas 17 años: 349 días. Ahora, las molestias en la cadera lo tienen a mal traer (otra vez).

Está claro que Nadal seguirá entrenándose para intentar llegar en buena forma a alguno de los torneos de la gira europea sobre polvo de ladrillo (Barcelona, Madrid y Roma), especialmente a Roland Garros y a los Juegos Olímpicos, que este año se disputan en París (en el predio del Abierto de Francia, precisamente). Pero la incertidumbre aumenta cada día.

Nadal consiguió 14 veces el trofeo del abierto francés y en los Juegos Olímpicos ganó dos medallas doradas para España. La primera, en Pekín 2008, cuando se impuso en la final al chileno Fernando González por 6-3, 7-6 y 6-3. Ocho años después consiguió una gesta similar en Río 2016, pero en dobles, con su amigo Marc López. Fue 6-2, 3-6 y 6-4 ante los rumanos Horia Tecau y Florin Mergea. Continúa en la página 2

LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

### POLIDEPORTIVO | TENIS Y AUTOMOVILISMO



Cabizbajo, el punto de quiebre puede estar cerca para Nadal

# "A Roland Garros vas cien por cien o mejor no participar"

La advertencia le pertenece al tío Toni Nadal, coach durante tantos años de Rafael

Viene de tapa

Toni Nadal, tío y durante buena parte de su carrera entrenador de Rafa, le dijo a la agencia EFE que la renuncia a jugar el Masters 1000 de Montecarlo deja en claro que está muy lejos de su plenitud física. "Todavía no está recuperado", fue su análisis. Y contó un secreto. El preparador de jugadores y director de la Rafa Nadal Academy, centró las dificultades físicas de su sobrino "sobre todo a la hora de sacar, porque de todo lo demás no tiene ningún problema cuando entrena".

Toni Nadal se mostró confiado en que Rafa pueda confirmar su participación en Barcelona y en el Masters 1000 de Madrid y, al mismo tiempo, advirtió que la gran cita de cada temporada sobre tierra, Roland Garros, está cada vez más cerca. "O vas al cien por cien o mejor no participar", resultó su crudo análisis.

Apuntó a la necesidad de "jugar algún torneo previo para poder hacer un buen Roland Garros". Y con la ilusión puesta al servicio de los Juegos Olímpicos de París, el entrenador no dudó en colocar a su sobrino entre los principales favoritos. A pesar de todo. "Si está bien y logra recuperarse, claro que sí. Antes, cuando Rafael participaba en París, había un claro favorito. Ahora hay varios, y yo confío que Rafael esté dentro de ese grupo". Toni Nadal conversó con la agencia EFE antes de su participación en el Foro Internacional del Deporte de Segovia, un acontecimiento que se celebra hasta mañana.

El exentrenador de uno de los más grandes de todos los tiempos puso el foco en las claves que llevaron a Rafa a erigirse como uno de los referentes del tenis mundial. "Unas condiciones naturales muy destacadas, y un trabajo constante. No dejar nunca de creer en sí mismo también fue fundamental, y estar dispuesto a superar las adversidades que el futuro le deparó", advirtió.

Resulta todo un símbolo. A veces, la mirada sobre Rafa en las últimas dos temporadas está más centrada en su legado que en su presente. O futuro. Su físico ya le dio varias señales, pero el gran deportista español desea retirarse sobre el campo de juego. Roland Garros y, sobre todo, los Juegos Olímpicos (en el mismo sitio) representan una doble invitación irresistible para su trayectoria.

Un año atrás, además de oficializar su baja de Roland Garros, Nadal le había puesto fecha a su retiro del tenis profesional. "Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. Mi intención es que el 2024 sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado". Lamentablemente, no puede hacerlo. Su cuerpo se lo impide. Y su cabeza, la más valiosa de todos los tiempos, juega peligrosamente con sus deseos más nobles. •

#### El día que Navone derrotó a uno de sus héroes

"Esto es increíble, él es uno de mis héroes", contó Mariano Navone (59°), que sigue creciendo a pasos agigantados. Este jueves, el joven de 23 años, de 9 de Julio, se impuso sobre Stan Wawrinka, la leyenda suiza (39 años, exN°3), y alcanzó los cuartos de final del ATP 250 de Marrakech: ganó por 3-6, 7-5 y 6-2 en dos horas y 20 minutos de juego, en Marruecos. Tras acceder en febrero pasado a la final en Río de Janeiro (perdió con Sebastián Báez), Navone ascendió 54 puestos en el ranking.

# Carlos Sainz Jr. será la joya del mercado 2025 de la Fórmula 1

Lo forjó Red Bull, se quedó sin asiento en Ferrari y lo sigue Mercedes

Alberto Cantore LA NACION

El único piloto que derrotó a los autos de Red Bull Racing en los últimos 500 días es la pieza más codiciada en el mercado de pases de la Fórmula 1. Apenas ocho asientos están asegurados para la grilla de 2025 y la figura de Carlos Sainz Jr. asoma en las charlas de varias de las ocho escuderías que deberán rearmar sus filas. Solamente Ferrari y McLaren tienen confirmadas a sus parejas de pilotos para el siguiente curso: el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, en la Scuderia; Lando Norris y Óscar Piastri, en la factoría de Woking. La contratación del séptuple campeón del mundo, con un vínculo multianual, significó el cierre de ciclo de Sainz Jr. en Maranello, aunque el español ofrece rendimientos de excelencia que despiertan una puja para contar con sus servicios: Mercedes entabló conversaciones con sus representantes y Red Bull Racing, que lo forjó en su academia y lo empleó en Toro Rosso, junto a Max Verstappen, en 2015, analiza el escenario.

"Creo que todo el mundo sabe lo que vale Carlos y por eso dije muchas veces que no estoy demasiado preocupado por su futuro, porque estoy seguro de que muchos directores de equipos lo están siguiendo", el elogio de Leclerc a su compañero en Ferrariy con el que comparte garaje desde 2021. El monegasco lo supera en la estadística: lo dobla en clasificación –46 a 23–, aunque el margen se reduce en grandes premios, con un

39 a 29 y un abandono de ambos en el GP de Azerbaiyán 2022. Pero es Sainz Jr. quien con las victorias en Singapur 2023 y Australia 2024 se intercaló entre los 30 éxitos de los autos de Milton Keynes, entre grandes premios y Sprint.

"No fue la llamada más fácil de mi vida", admitió Frederic Vasseur, el jefe de equipo de Ferrari, sobre la decisión de comunicarle al madrileño que no seguirá en 2025. El reto de encarar una temporada sin la butaca asegurada para el próximo calendario empujó a Sainz Jr. al límite y la épica lo envolvió con el triunfo en Albert Park, dos semanas después de ausentarse del GP de Arabia Saudita por una apendicitis. Hasta salir a la pista en Melbourne, Sainz Jr. no estaba seguro de tener la energía para desandar el fin de semana.

Ferrari se ofrece como la mejor plataforma para demostrar su valoración. Piloto de conjunto, desarrollador de autos-tarea que también ensayó en McLaren entre 2019 y 2020, junto a Norris-, los triunfos que se enseñaban como una carencia ahora fortalecen al piloto que tendrá un amplio espectro de ofertas para empezar una segunda décadaen la F.1. Toto Wolff, el líder de Mercedes, mantuvo contactos con elentorno delespañol, "Los que están disponibles o que podrían ser interesantes para nosotros, tienen argumentos a su favor. Ya sean los muy jóvenes, los muy maduros en sus mejores años o Carlos", apuntó Wolff. La trilogía de referencia señalaba a la promesa italiana Andrea Kimi Antonelli -ligado a Mercedes desde 2019-; Fernando Alonso, que terminará a fin de año su vínculo con Aston Martin y a Sainz Jr. El máximo deseo es Max Verstappen, pero el neerlandés es un elemento con contrato hasta 2028 con Red Bull Racingy aunque las turbulencias rodean a la escuderia de Milton Keynes las performances del tricampeón del mundo siguen reflejando que el RB20 es el mejor auto de la grilla.

Repescar al español podría ser una jugada de Red Bull Racing, si Verstappen decide hacer estallar el mercado o si la escudería desiste de renovarle el contrato a Checo Pérez. El nombre del madrileño estuvo relacionado con la escudería no solo en los días en que fue piloto delaacademiaycuandoconformó pareja con MadMax en Toro Rossodurante23grandespremios,entre 2015 y 2016: con el neerlandés afianzado como primera espada y ante la partida de Daniel Ricciardo a Renault, la posibilidad de reclutarlo quedó en una simple hipótesis y Marko fue quien derrumbó la teoria. "La atmósfera que había entre los dos cuando estaban en Toro Rosso era algo tóxica. Por un lado, estaba el inteligente y político Carlos Sainz padre y por el otro el temperamental Jos Verstappen, esa tampoco era una relación saludable", agregó el austríaco.

Sainz Jr. y Verstappen eran sabedores que sólo una butaca estaba disponible en el equipo de elite y la batalla fue feroz en Toro Rosso. "Nos pusieron en una jaula a pelear. Era un equipo de desarrollo para evaluar a los pilotos para ver si están listos para unirse a Red Bull Racing. Era una prueba constante, el ambiente era muy competitivo, pero todavía nos llevamos bien. Creo que hice algo más que sobrevivir como compañero en 2015 y fue muy importante en mi carrera", relató unos años atrás el español. Las señales de combatividad en pasajes se exaltaron, como en el GP de Singapur: "A Max le gusta un poco es rol de chico malo y yo lo sabía, pero ahora lo demostró", comentó Sainz Jr., tras la desobediencia del neerlandés a una orden de equipo. Tres carreras antes, el español había cedido su posición para que su compatriota Fernando Alonso no diera alcance a Verstappen.

"Es el único piloto que venció a Red Bull, parece ser nuestra némesis", deslizó Horner, sobre Sainz Jr. "Queremos formar la mejor pareja y a veces también hay que mirar fuera de la piscina. En Australia ganó un piloto rápido y que estará sin asiento, por lo que no se puede descartar ninguna posibilidad", comentó el británico, que luego del conflicto que se desató por un supuesto acoso a una empleada -situación que fue investigada por elequipoy fue desestimada-desea recobrar el control pleno con sus decisiones. Ahora, Japón marcará otro capítulo en la historia.



Carlos Sainz Jr., en Japón, en los preparativos para el GP del fin de semana

LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

### FÚTBOL | LAS COPAS CONTINENTALES Y LOCAL



Los Martínez, Roger abajo y "Maravilla" arriba, socios del gol; se asocia Santi Sosa

# Racing vibra con el apellido que está de moda: Martínez

En el debut de la Sudamericana, la Academia venció en Asunción por 2-0 a Luqueño, con la sociedad Roger-Maravilla

#### Nicolás Zuberman

PARA LA NACION

El estreno copero de Racing mostró una imagen similar a la que había exhibido la Academia a lo largo de todo este 2024. Con algunas limitaciones para construir juego, con cierta fragilidad defensiva, pero con un hombre que soluciona todos sus problemas cuando aparece: Adrián Martínez. En su partido número 14 con esta camiseta, Maravilla marcó su gol número 12. Fue una réplica de tantos otros: dibujó la diágonal perfecta para quedar libre en el área, recibió de Agustín Almendra, controló y definió con sutileza. Unos minutos antes, había tenido una ocasión similar, que le negó el palo. Unos minutos después, volvió a controlar solo de frente al área. En lugar de patear, asistió a Roger Martínez. El colombiano mostró su clase y con un movimiento dejó en ridículo a dos jugadores de Sportivo Luqueño para luego tocar suave al gol.

La dupla de los Martínez tuvo su primera conexión alentadora. El exAmérica de México no convertía desde enero, antes de sufrir un esguince de tobillo que le complicó el semestre. En la ausencia del número 10, apareció la figura de Maravilla, que irrumpió con un hattrick ante San Lorenzo y ya no paró. Es el máximo goleador del fútbol argentino en lo que va del año. No solo eso: también es capaz de servirle el tanto a su compañero y de celebrar el gol de Roger incluso más que el suyo. Gestos que lo definen, como el de haber inaugurado esta misma semana un complejo deportivo en su ciudad, Campana.

Gracias a los Martínez, enton-

ces, los de Avellaneda pisaron fuerte en el inicio de la Copa Sudamericana. A lo largo de la última década, la Academia se acostumbró a participar en las copas internacionales. Con la aventura que arrancó anoche en Asunción, ya son 10 temporadas consecutivas en torneos Conmebol: (2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023 en la Libertadores; 2017, 2019, 2022, 2024 en la Sudamericana). Sin embargo, aún mantiene una deuda internacional, ya que en ninguno de esos torneos pudo avanzar hasta las instancias decisivas.

Los cuartos de final son el límite. La última vez que Racing pudo dar una vuelta olímpica en un torneo continental fue en la Supercopa de 1988, justamente cuando el actual entrenador, Gustavo Costas, formaba parte del equipo. "Ganar la Sudamericana sería el sueño de mi vida. El club necesita un logro internacional de nuevo. La última vez fue cuando jugabayo, ha pasado muchísimo. Hoy es otro club, se ha logrado levantar y ha conseguido campeonatos. Tenemos que apuntar a eso", dijo Costas. Más allá del deseo, por cómo está diseñado el calendario argentino y por la obligación con la que llegó Racing al tramo final de la fase regular de la Copa de la Liga, el DT debió guardar algunos titulares en el banco, como Juan Fernando Quintero, que apenas tuvo 15 minutos. Salió bien la apuesta.

Ahora, puede pensar en lo que viene. Las luces están puestas en el partido del próximo domingo ante Lanús, en el Cilindro, en el que la Academia está obligada a sumar de a tres para poder sostener la chance de meterse entre los cuatro clasificados de la zona B. •

#### Central: agresión y ¿dura sanción?

Rosario Central presentó un Gigante de Arroyito remodelado, con obras por las que invirtió 2.500.000 dólares. Luego, en su debut en la Libertadores contra Peñarol, se impuso 1 a 0 con gol de Quintana. ¿Fiesta completa? No. Quizás termine con su cancha clausurada: antes del juego, los hinchas de Peñarol, ubicados en una tribuna baja, fueron atacados con el lanzamiento de vallas metálicas desde la bandeja superior. Y tras el juego, un piedrazo impactó en el rostro de Maxi Olivera, que salió ensangrentado y se desmayó en el vestuario uruguayo. En Córdoba, Talleres superó 2-1aSan Pablo, congoles de Ramiro Rodríguez y Botta.

#### O SPORTIVO LUQUEÑO

#### 2 RACING

#### Sportivo Luqueño (4-4-2)

Gonzalo Falcón (6); Rodi Ferreira (5), Alexis Villalba (5), Pablo Aguilar (6) y Mathías Suárez (5); Nicolás Maná (6), Rodrigo Rojas A (5), Darío Ríos (4) y Lautaro Comas (6); Marcelo Ferreira (4) y Álex Álvarez (5). **DT:** Julio César Cáceres.

#### Racing (3-4-1-2)

Gabriel Arias (6); Nazareno Colombo (5), Germán Conti (5) y Agustín García Basso (6); Gastón Martirena (5), Agustín Almendra (7), Santiago Sosa (6) y Facundo Mura (6); Baltasar Rodríguez (5); Adrián Martínez (7) y Roger Martínez A (6).

DT: Gustavo Costas.

Goles: PT, 41m, A. Martínez (R) y 45m, R. Martínez (R).

Cambios: PT, 27m, I. Galván (5) por Martirena (R): ST, D. Vera (6) por M. Suárez (SL), y T. Rubio (5) por Mura y B. Zuculini (5) por Almendra (R): 15m, D. Acosta (6) por Ferreira (SL): 25m, S. Fretes por Mana y D. Alegre por A. Álvarez (SL): 28m, J. Quintero por R. Martínez (R): 33m, M. Di Césare por Conti (R), y 35m, S. Ferreira por Comas (SL). Árbitro: Gustavo Tejera, de Uru-

guay (bien). **Estadio:** Defensores del Chaco,
Asunción.

# El segundo debut: el chico de los 45 millones, en reserva

Mastantuono, que antes jugó en Primera, hizo un gol en el éxito frente a Boca por 4-1

#### Germán Balcarce

PARA LA NACION

Mientras su nombre causa sensación en España, al punto tal de que el martes pasado protagonizó la portada del prestigioso diario deportivo Marca como consecuencia del interés de Real Madrid por comprarle el pase, aun sabiendo que recién podría incorporarlo cuando cumpla 18 años, Franco Mastantuono continúa despertando enormes expectativas en River. Anoche, el mediocampista ofensivo de apenas 16 años anotó un gol y fue el principal foco de atención para las 2000 personas que colmaron las dos tribunas del predio de Ezeiza, donde el equipo dirigido por Marcelo Escudero le ganó 4-1 a Boca y cortó una racha de cinco superclásicos sin ganar en la reserva, producto de tres empates y dos caídas. Fue el debut en la categoría para el Nº 10, que curiosamente, ya se presentó en la Primera.

Tras firmar hacedos semanas la extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, con una cláusula de salida de 45.000.000 de euros libres de impuestos-récord en el fútbol argentino-, Mastantuono, nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, quedó en el centro de la escena. La presentación en Primera fue el 28 de enero de este año, al ingresar ante Argentinos, y, apenas diez días después, luego de ser titular en el 2-0 sobre Barracas Central, marcó su primer gol en la victoria 3 a 0 frente a Excursionistas por la Copa Argentina.

Sin la posibilidad de viajar a Venezuela para formar parte del banco de suplentes en el triunfo 2-0 sobre Deportivo Táchira, debido a que se quedó en Buenos Aires con el propósito de completar la rehabilitación luego de

una distensión en el recto anterior derecho, Mastantuono vio con buenos ojos la posibilidad de actuar para la reserva en el superclásico, por la 7º fecha de la Copa Apertura. A la altura de las expectativas, la joya de River cumplió un buen papel. Actuó como enganche del 4-2-3-1 que dispuso Escudero. Le costó tomar contacto con la pelota durante el primer tiempo, más allá de exhibir algunas pinceladas. Sin embargo, encontró los espacios en la segunda parte, cuando el marcador estaba 3-1 gracias a un doblete de Agustín Ruberto, la otra promesa, y un tanto del lateral derecho Enzo Aguirre.

A los seis minutos de esa etapa, Mastantuono marcó de penal el tanto para el 4-1 definitivo después de tomar la pelota con autoridad y ejecutar a la izquierda del arquero Lucas Torlaschi. Aunque en el plantel profesional tiene asignada la camiseta número 30, utilizó la 10 y logró que el público soltara un "ooooleee" al dejar en ridículo con una gambeta a Luciano Vallejo, el 6 de Boca. Unos segundos después de esa acción, Jonás Luna reemplazó a Mastantuono, aplaudido en la noche.

Con cuatro triunfos, dos empates y una derrota, la reserva de River se encuentra tercera en la Zona A de la Copa Apertura. Tiene 14 puntos y está a tres de Belgrano, el líder. En ese contexto, Mastantuono se hizo dueño de cada pelota parada, estuvo cerca de abrir la cuenta mediante un tiro libre al principio y le dio un valor agregado al conjunto de Núñez. Su presencia cautivó un enorme interés en la fresca noche de Ezeiza. Nunca había ido tanta gente al anexo deportivo ubicado a metros de la autopista 205. Una prueba de ello es que hubo vehículos estacionados en las veredas durante un kilómetro de recorrido. Como el acceso es gratuito para los socios del club, la concurrencia superó la capacidad del River Camp en una noche especial. Mastantuono lleva diez partidos oficiales en el Millonarioy, posiblemente, sea transferido en una fortuna a Europa. •



Mastantuono celebra en la reserva frente a Boca

PRENSA RIVER

4 DEPORTES LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024

# CONTRATAPA | FÚTBOL Y CARRERAS



"Macca", como le dicen a Alexis, adorado por Luis Díaz y Curtis Jones

# Sir Alex Mac Allister. El talismán de Klopp que enciende Anfield Road

Otro tanto clave para apuntalar la ruta de Liverpool rumbo al título; lleva 5 goles y 5 asistencias en los últimos nueve partidos

#### Alejandro Casar González LA NACION

Liverpool se aferra a su sueño de ganar la Premier League con un talismán argentino. Su nombrees Alexis Mac Allister, quien además usa la camiseta número 10. El pampeano, otra vez, desatascó al equipo rojo en Anfield cuando parecía que se le escurría la victoria frente al último de la tabla, Sheffield United. A los 31 minutos del segundo tiempo, el ex Argentinos Juniors, Boca v Brighton demostró sus cualidades como rematador: encontró una pelota suelta en el borde delárea, relojeó el arco y sacó un remate furibundo. La pelota, a una velocidad supersónica, se incrustó en el ángulo, sin que los casi dos metros del arquero Ivo Grbic pudieran hacer algo para evitar el gol.

Algunos fanáticos de Liverpool ya nominan a la conquista como el gol de la temporada. Lo cierto es que puede valer un título, va que los Reds dependen

de sí mismos para conseguir el trofeo: a falta de ocho partidos, les llevan dos puntos a Arsenal y tres a Manchester City. Para ello cuentan con un estelar Mac Allister, quien lleva cinco conquistas y cinco asistencias en sus últimos nueve partidos. A este paso, el campeón mundial en Qatar 2022 conseguirá hacer olvidar a un tal Jordan Henderson, el alma del mediocampo de Liverpool, quien prefirió irse a Arabia Saudita en lugar de quedarse en el club. Ahora juega en el Ajax. Mac Allister, en cambio, llegóa Anfield para quedarse en Dijk. los corazones de los hinchas.

"Contra Manchester United, el próximo partido, será importante para nosotros. Si quevencer en este tipo de partidos", dijo el argentino tras el triunfo ante Sheffield United. Y tuvo un tiempo para elogiar a su compañero Cody Gakpo: "Quiero decir algo sobre él: trabaja muyduroy se esfuerza por el equipo. Estoy realmente muy contento por el

gol que hizo". Por esta actitud, algunos hinchas de Liverpool imaginan al argentino como futuro capitán del equipo.

El actual portador del brazalete, el neerlandés Virgil Van Dijk, también habló. Y se refirió al gol del argentino: "Miraba desde atrás y fue realmente un muy buen tiro", dijo el neerlandés. El defensor central comentó más tarde: "Cuando nos hicieron el gol cambiamos. Pasamos a ser un equipo muy diferente, empezamos a atacar y a crear más oportunidades. Tenemos que empezar los partidos mucho mejor, siendo más agresivos. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Después de todo, en este momento lo importante son los puntos. No podemos dejar ni uno en el camino", apuntó Van

"Macca [por Mac Allister] le erró al pegarle y la pelota fue al ángulo superior del arco". bromeó Jürgen Klopp en una remos ganar algo tenemos que entrevista post-partido con en la Premier League", dice por TNT Sports. Hubo risas, y el DT también elogió a Gakpo. "El también entró muy bien, igual que Robertson, Eliott y Jones. Hay que cambiar los partidos desde el banco de suplentes y es lo que hicimos hoy", dijo el alemán. Antes, segundos después

#### A Garnacho se le escapó ser el héroe del United

Elpartido era de Chelsea, con Enzo Fernández como titular, para tranquilidad del cuestionado Mauricio Pochettino. Su equipo le ganaba 2-0 a Manchester United cuando se jugaban 20 minutos. Perodescontó el argentino Alejandro Garnacho. Yantes del final del primer tiempo, empató Bruno Fernandes. Tensión. Garnacho parecía que sería el héroe, porquedecabeza puso el 3-2. Pero... la gloria fue para Cole Palmer, que marcó alos90m+10y90+11para el 4-3 final. Infartante.

de que el árbitro señalara el final del partido, se había fundido en un abrazo con el mediocampista argentino, su talismán en la recta final de la temporada. Lo miró a los ojos, casi sin poder creer el gol que había anotado. El ex Argentinos Juniors, Boca y Brighton le respondió con una sonrisa amplia, de felicidad. A sabiendas de que el suyo no fue un gol más.

Las estadísticas individuales de Mac Allister muestran lo que fue su partido: además del gol, acertó el 89% de los pases (77 sobre 87 intentados), creó dos chances de gol, dio 103 toques a la pelota, dio nueve pases largos con acierto, ganó la mitad de las barridas (2 de cuatro), tuvo una intercepción como último hombre, recuperó siete veces la pelota y ganó el 60% de los duelos individuales. Es decir, el pampeano de apenas 25 años se destacó tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva, todo lo que se le pide a un mediocampista mixto.

Los principales medios ingleses se hicieron eco de la actuación del argentino. "El rayo de Mac Allister hunde a Sheffield United y pone al Liverpool al tope de la tabla", dice The Guardian. Y agrega, sobre su gol: "Mac Allister conectó de maneraperfecta, direccionando el tiro de una manera tan limpia y tan potente en el ángulo superior del arco que Van Dijk levantó sus manos para celebrar incluso antes de que la pelota estallara en la red. Anfield, que hasta ese momento estaba muy tenso, se entregó a la locura. Un momento increíble y significativo en la lucha por el título".

"En las últimas semanas, Alexis Mac Allister ha aceptado sin objeciones la responsabilidad de conducir hacia adelante al equipo de Jürgen Klopp", aporta The Times. "Alexis Mac Allister, una ganga del mercado de transferencias, ahora guía al equipo de Jürgen Klopp en su apuesta por ganar el título su parte The Mirror. Un detalle: en julio del año pasado, Liverpool compró a Mac Allister en 42 millones de euros. Su actual valor de mercado, según Transfermarkt, es de 70 millones de la moneda europea. Un negocio dentro y fuera de la cancha.

### Tras 14 días en coma, murió un jockey italiano

La tragedia golpeó al turf mundial, conmocionado por el fallecimiento de una de sus estrellas emergentes. A dos semanas de haber sufrido una caída en una carrera en la que se movía entre los punteros e involucró a otros tres participantes, el jockey italiano Stefano Cherchi murió a los 23 años. Fue como consecuencia de las lesiones graves en la cabeza al accidentarse cuando montaba a la yegua Hasime y tras permanecer internado en un hospital de Canberra, cercano al hipódromo de Thoroughbred Park, en Australia.

Originario de Mores, Sassari, Cherchi había ingresado en terapia intensiva el 20 de marzo, tras caer estrepitosamente. Estuvo desde entonces en coma y con una hemorragia interna que intentaba ser controlada, pero su salud se fue agravando y el hospital comunicó el fallecimiento.



#### Fútbol

Copa de la Liga 19 » Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD) 21 » Banfield vs. Independiente. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

#### Automovilismo

La Fórmula 1

23.25 » La práctica 3 del Gran Premio de Japón. Star+ y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

2.55 (del sábado) » La clasificación del Gran Premio de Japón. Star+ y Fox Sports (CV 25/106 HD) DTV 1605 HD)

#### Básquetbol

La Euroliga 15.30 Real Madrid vs. Baskonia. Dsports2 (612/1612 HD)

La Liga Nacional 20 » San Lorenzo vs. Platense. Dsports (610/1610 HD)

La NBA 20.30 » Sacramento Kings vs. Boston Celtics. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

#### Rugby

World Rugby Sevens Series 22.20 » Hong Kong. Session 1 & 2. Star+

Super Rugby Americas 20 » Peñarol Rugby vs. Dogos XV. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

# espectáculos



1929-2024 ADELA MONTES Respetada periodista y creadora del término "cholula"

Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos espectac

# Kurt Cobain. Tres décadas sin el alma rabiosa y sensible del grunge

Se cumplen hoy 30 años de la muerte del cantante y guitarrista de Nirvana, una de las figuras más influyentes de su generación, que le imprimió un realismo e intensidad imprescindibles a la música de los 90 | PÁGINA 2



Cobain, un músico revolucionario que no soportó la fama ni el peso de sus propios demonios

FRANK MICELOTTA/GETTY IMAGES

# El teatro resucitó en los feriados

TENDENCIA. El receso XXL revirtió la caída de ventas del primer trimestre

#### Alejandro Cruz

El arranque de la temporada en el teatro comercial porteño tuvo signo negativo en la comparación con los tres primeros meses de 2023 (en enero y febrero, la baja fue del 30 por ciento). Como era de esperar, el reciente fin de semana XXL, con un feriado tras el otro, el movimiento en boleterías tuvo un fuerte increelencos y dueños de sala apostaron fuerte por la seguidilla de feriados.

De hecho, varios montajes realizaron la friolera de nueve funciones en una cartelera en la que convivieron obras que vienen de hacer temporada de verano (caso Martín Bossi y Wali Iturriaga, platos fuertes en Mar del Plata, o Los mosqueteros del rey,

mento que ayuda a disimular la que había recalado en Carlos Paz), caída del primer trimestre. En este con la despedida de la producción escenario recesivo, productores, de Disney, la presencia de tanques establecidos (como Tootsie o Roberto Moldavsky) y estrenos que andan muy bien de público (Legalmente rubia y la comedia con Mercedes Morán e Imanol Arias, Mejor no decirlo). Con los números de Aadet en la mano, el productor Carlos Rottemberg hizo una balance de lo que sucedió. Continúa en la pág. 3



La calle Corrientes, colmada de público

NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV





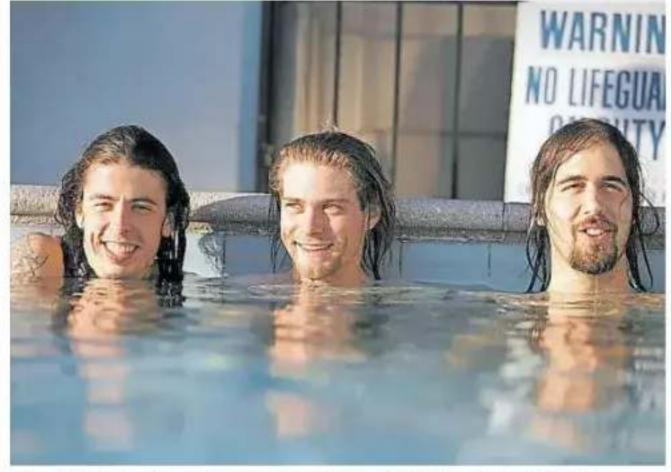

Flanqueado por Dave Grohl y Krist Novoselic, sus socios en Nirvana



En familia, con Courtney Love y la hija de ambos, Frances Bean

# Kurt Cobain. Los últimos días del músico que inventó los 90

Su familia intentó por todos los medios limpiar las dudas, pero no funcionó; a 30 años de su muerte y sin evidencias concretas, hay quienes insisten en que no se trató de un suicidio

Texto Diego Mancusi PARA LA NACION

n abril de 2004, el señor Cobain y su esposa Jenny publicaron una declaración en la revista People: "Nuestra familia teme el décimo aniversario de la muerte de nuestro hijo, hijastroyhermano, Kurt Cobain. No solo lamentamos su fallecimiento, sino que nunca podemos olvidarlo, porque incluso después de 10 años constantemente nos lo recuerdan por la controversia que rodea su muerte y las insinuaciones de que fue asesinado. Con la muerte de un ser querido por suicidio, una familia experimenta la culpa y los 'qué hubiera pasado si'. Con la muerte de un ícono, [eso] nunca desaparece. Todos sabemos que Kurt se quitó la vida. Courtney no lo mató ni lo mandó a matar. Esperamos que todos los charlatanes que intentan ganar dinero cuestionando su muerte recuerden la mú-

sica y recuerden que tenía una familia que lo amaba y una hermosa niña que no merece ser recordada para siempre por la basura que rodea su muerte".

De esa manera, el padre y la madrastra del líder de Nirvana intentaban poner fin a las especulaciones que, una década después de que el músicose quitara la vida, todavía seguían circulando. No funcionó: hoy, 20 años después de esa declaración y 30 después de la muerte del músico, hay quienes insisten con que lo que pasó el 5 de abril de 1994 no fue un suicidio, sino un homicidio.

Hay hechos que nadie discute. Gary T. Smith, un empleado de una empresa de iluminación, llegó a la casa de Cobain en las cercanías del lago Washington para instalar unas luces de seguridad, el 8 de abril de 1994. Tocó el timbre y golpeó la puerta, pero nadie atendía, y pensó que el dueño de casa estaría dormido.

Allevantar la vista hacia el invernadero sobre el garaje de la propiedad, lovio recostado en el suelo y se dispuso a despertarlo, pero al acercarse se sobresaltó: un hilo de sangre salía de su oído. La policía encontró una escopeta Remington cruzada sobre su pechoy una nota de suicidio. El texto estaba dirigido a Boddah, un amigo imaginario que tenía en la infancia, y se explayaba sobre la tristeza y la ansiedad que le provocaba la fama, sobre sus insoportables dolores de estómago y sobre su relación con su esposa, Courtney, y su hija, Frances Bean. "Es mejor que marse que ir apagándose de a poco", cerraba, con una cita a la canción de Neil Young "My My, Hey Hey (Out of the Blue)".

Los peritajes determinaron que el músico llevaba tres días muerto y

#### Nick Broomfield

DIRECTOR DEL DOCUMENTAL KURT & COURTNEY (1998)

"No es que lo hayan matado, sino que no lo cuidaron. Creo que Courtney ya había seguido adelante y él era descartable"

la investigación fue tajante: Kurt se había quitado la vida.

A partir de ahí surgen las teorías conspirativas. Para entender las especulaciones esclave mencionar que un mes antes Cobain tuvo una sobredosis de champagne con Rohypnol en un cuarto de hotel de Roma. Tomó 50 pastillas y dejó otra nota que nunca se dio a conocer. Al principio se hablóde un hechoaccidental, pero después se habló de un intento de suicidio, cosa que Cobain y su management negaron. Se dijo que el plan del cantanteyguitarristade Nirvana era, simplemente, desaparecer. También se publicó que había retirado una gran cantidad de dinero para eso. La declaración de Courtney no ayudó: "No se va a zafar de mí tan fácil. Lo voy a seguir hasta el infierno".

Cuando Cobain salió del hospital fue internado en un centro de rehabilitación de California, de donde se escapó trepándose a una pared un par de días después.

En este punto se suma a la historia una figura fundamental en la teoría conspirativa: Tom Grant, un investigador privado contratado por Love para encontrar a su marido fugado, a quien nunca se le ocurrió chequear el invernadero de la residencia Cobain, donde el músico se escondía y donde apareció muerto.

Loquesí hizoGrantfue decirles a los medios que Kurt había sido asesinado, y responsabilizar de ello a Love. El móvil sería financiero: con un posible divorcio, la cantante de Hole perdería buena parte de la fortuna de su esposo.

LA NACION | VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024



La principal objeción que hizo el detective es que la dosis de heroína que el músico se había inyectado haría imposible usar una escopeta y dispararse, porque ya sería letal en sí misma. Lo que Grant desconoció (o eligió ignorar) es que la cifra de 1,52 mg/L de opiáceo en sangre que encontraron los peritajes es letal según el tipo de estudio que se haya hecho.

Haydosclasesdeanálisisdeopiáceos: de morfina total y de morfina libre. El primero busca metabolitos que pudieron haberse generado a través de la ingesta de la droga varios días atrás, el segundo se concentra en el consumo reciente. Si bien no se indicó cuál de los dos se le practicó al cuerpo de Cobain, lo más probable es que se haya tratado de un estudio de morfina total, con lo cual la cifra correspondería a lo ingerido en los últimos minutos de su vida, pero también a lo largo de los días en los que estuvo escondido en el invernadero. De ser así, la dosis no sería letal por sí misma y habilita a realizar ciertas tareas manuales. Para sorpresa de nadie, hasta el día de hoy Grant lucra vendiendo merchandising sobre el caso en su sitio oficial.

#### Rumores sin pruebas

La investigación del cineasta Nick Broomfield introdujo otro personaje oscuro de la historia: Eldon "el Duce" Hoke, un lumpen de la zona de Seattle que afirmaba que Love le había ofrecido 50.000 dólares para matar a Cobain. Nunca pudo ofrecer pruebas de nada y hasta el bajista de su propia banda declaró que había inventado todo para hacerse famoso, pero los conspiranoicos le creyeron, y más cuando murió días después de su entrevista con Broomfield, atropellado por un tren. Aunque lanzó el documental Kurt & Courtney en 1998, el mismo director dijo que no había encontrado evidencia de que Cobain hubiera sido asesinado: "Creo que se suicidó (...). Y creo que hay una sola forma de explicar todo lo que pasó alrededor de su muerte. No es que lo hayan matado, sino que no lo cuidaron. Creo que Courtney ya había seguido adelante y él era descartable".

Si hasta hoy persisten las teorías sobre su supuesto asesinato, solo es porque en internet circulan más rápido los rumores que las verdades y porque algunos inescrupulosos alimentan esas dudas por beneficio propio. Lo cierto es que el 5 de abril de 1994, 30 años atrás, Kurt Cobain decidió ponerle fin a su vida, agobiado por el estrellato y por su propios demonios.

También quedaba truncada de esta forma una carrera revolucionaria, una obra artística imprescindible, repartida en tres discos de estudio y algunos singles y outtakes que le cambiaron la cara al rock de la última década del milenio pasado: del grotesco del hair metal se pasó a la angustia existencial del grunge, y la música se volvió más profunda, más intensa, más real. Con Nirvana, Kurt Cobain cambió el mundo, y para ello dejó en el camino jirones de su vida. •



Mercedes Morán e Imanol Arias en Mejor no decirlo

SMW PRESS

# El fin de semana XXL hizo repuntar las ventas de entradas en el teatro

TAQUILLA. Después de un trimestre alicaído, las obras de la calle Corrientes tuvieron un 46% más de expectacores que en 2023

#### Viene de tapa

"Marzo finalizó con un 14 por ciento menos de espectadores, sostenido por el último fin de semana excepcional que trajo un 46 por ciento más de espectadores que la Semana Santa de 2023. El menos 14 por ciento de marzo achica el menos 30 por ciento de enero y febrero en la Ciudad", señaló el productor. El llamado "señor de los teatros" aprovechó la serie de feriados para lanzar una humorada muy de la época: "¡Los teatros son espacios libres de mosquitos! El mejor plan para este fin de semana largo: ves teatro y te ahorrás el repelente".

En comunicación con LA NA-CION, Rottemberg agrega que en 2023 se realizaron 179 funciones en Semana Santa contra las 249 de este 2024. Eso implicó un crecimiento de espectadores del 46 por ciento y un incremento del 37 por ciento en lo que hace a funciones. Hay que aclarar que este año, a diferencia del anterior, esta vez se le sumó el lunes, en el cual hubo funciones desde las 18 hasta casi la medianoche.

El ranking del finde XXL lo encabezó la despedida de la *La caja mágica*, la producción de Disney que se presentó hasta el domingo

en el Ópera (en donde a principio del mes próximo Ángela Torres hará el rol de Mimí en el musical Rent, que dirige Fer Dente). Le siguió Tootsie, la comedia que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo que ya lleva 220.000 entradas vendidas desde su estreno y que lideró el ranking en recaudaciones la semana pasada, y Mejor no decirlo, la comedia que protagonizan Imanol Arias y Mercedes Morán.

El top five se completa con dos títulos a cargo de verdaderos showmans: Moldavsky/Lo mejor de mí, con el humorista Roberto Moldavsky, el espectáculo con mejor porcentaje de ocupación de sala, y Bossi Live Comedy, el espectáculo de Martín Bossi que se mudó al Metropolitan.

En el sexto lugar se ubicó Legalmente rubia, la comedia musical que encabeza Laurita Fernández junto a Costa, Mario Pasik, Federico Salles y Santiago Ramundo basada en la película de 2001. loni, y Habitación Macbeth, el espectáculo actuado y dirigido por Pompeyo Audivert. También lo hizo Mauricio Dayub con dos de sus trabajos: El amateur y El equilibrista.

Este fin de semana extra largo Legalmente rubia llegó a colgar el esperado cartelito de entradas agotadas en el teatro Liceo.

En los últimos cuatro lugares aparecen, según las estadísticas de Aadet, *Tom*, *Dick & Harry*, con Mariano Martínez, Bicho Gómez

y Yayo Guridi; Los mosqueteros del rey, con Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal, obra que hizo una excelente temporada en Carlos Paz; Escape Room, con Benjamín Rojas, Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez, y Parque Lezama, que protagonizan Luis Brandoni y Eduardo Blanco dirigidos por Juan José Campanella.

En medio de este fin de semana extralargo no solamente hubo movimiento de turistas uruguayos que llegaron a Buenos Aires así como movimiento interno. Varios espectáculos se desplazaron por el país: a Mar del Plata volvieron Fátima 100%, el último espectáculo de Fátima Florez; El brote, el unipersonal protagonizado por Roberto Peloni, y Habitación Macbeth, el espectáculo actuado y dirigido por Pompeyo Audivert. También lo de sus trabajos: El amateur y El equilibrista.

Luego de este repunte imaginable, la gran incógnita es qué sucederá en abril, mes en el cual se irán sumando títulos prometedores, como El jorobado de París, en el Luna Park, o Esperando la carroza, en el Broadway, que se estrena el viernes próximo. •

### 1929-2024 Adela Montes.

### Periodista y creadora del término "cholula"

El mundo artístico despide a una figura icónica del periodismo de espectáculos: Adela Montes, quien fue pionera en la comunicación de noticias de la farándula. La mujer, de 95 años, murió debido a complicaciones cardíacas, después de pasar varios meses internada.

Según pudo confirmar LA NACION, Montes se encontraba hospitalizada desde enero. Sus allegados aseguraron que, a pedido de ella, no se velarán sus restos. Quienes deseen despedirla podrán hacerlo en la misa de responso que se celebrará en el cementerio de la Chacarita. Conocida por su incansable dedicación al periodismo de espectáculos, Montes ejerció la profesión hasta su vejez y llegó a entablar amistad con varias estrellas. También se destacó por ser quien inspiró la creación del término "cholula" para referirse a los asuntos de la farándula. En 1946, Adela había fundado el denominado club de cazadoras de autógrafos, formado por un grupo de protofans que esperaban "a los artistas" (no se usaba el término "famosos") a donde fueran, "con una sonrisa y un papel en la mano", recordaba la periodista en diálogo con LA NACION en 2019.

Adela era una cholula, ni más ni menos, aun antes de que se inventara la palabra, y en ella se inspiró el dibujante Toño Gallo cuando creó la historieta Cholula, loca por los astros, entre 1958 y 1968, en las revistas Damasy damitasy Canal TV. Fue socia fundadora y miembro de Aptra, de ACE y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Ya cumplidos los 90, se sentaba en la redacción de Pronto, donde trabajó desde que abrió, e iba al menos tres veces por semana al teatro. Montes también colaboró con destacados medios del país. Sinembargo, Adela siempre rechazó la televisión. No le gustaba ni era un medio en el que se sintiera cómoda. "Panelista no, hablar por hablar, de cosas que no sé, de cualquier cosa, no", afirmaba. •



Adela Montes SANTIAGO FILIPUZZI

# El tiempo para la ciudad

www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval

Hoy mín. 18" | máx. 25"

Soleado, con vientos

leves del sector sureste

Agradable



mín. 18° | máx. 24° Variable

Soleado y agradable

con algunas nubes

# Sol

Sale 7.10 Se pone 18.42



Sale 3.14 Se pone 17.04 Nueva 8/4

O Llena 23/4

Creciente 15/4

Menguante 1/4

SANTORAL San Vicente Ferrer, presbítero | UN DÍA COMO HOY En 1992, el presidente Fujimori disuelve el Parlamento de Perú y asume todos los poderes en un golpe de Estado.

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 9  | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | ī |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2  | I | Þ | L | 8 | 9 | 6 | ε | S |
| 6  | ε | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| ι  | 5 | ε | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 8  | 9 | 2 | 6 | 1 | + | S | L | ε |
| 4  | b | 6 | E | 9 | 9 | 8 | ī | S |
| ε  | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | I | 5 | 8 |
| 5  | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | b | 2 | 1 |
| \$ | 2 | 4 | 8 | 5 | I | 3 | 9 | 6 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 9   |   |   |   | 5 |   |   |   | 4 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   | 3 | 9 | 6 |   |   | 5 |
|     |   | 1 |   | 2 |   | 6 |   | 3 |
|     |   |   |   |   | 3 |   |   |   |
| 3 7 | 7 |   |   |   |   | 2 | 6 |   |
|     |   | 6 |   | 7 |   |   | 5 | 1 |
|     |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 5   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |
| 1   | 4 | 2 |   | 3 |   | 8 |   |   |

C Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

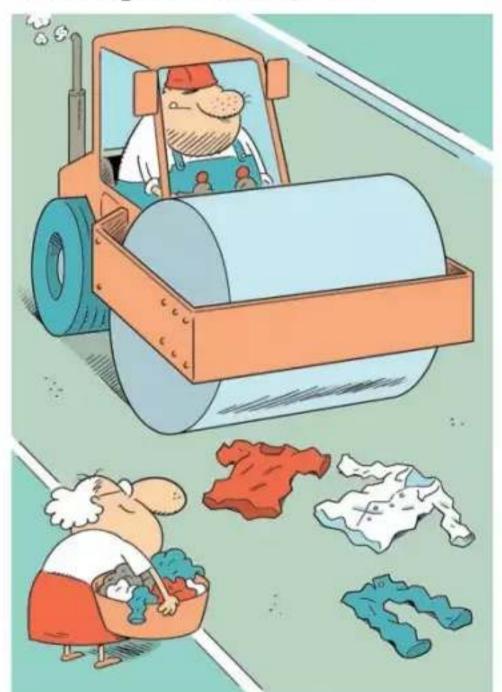

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

